#### espectáculos

Bafici 2024: una cita para cinéfilos, con estrenos imperdibles

Empieza hoy la nueva edición del festival que presenta grandes películas y documentales.

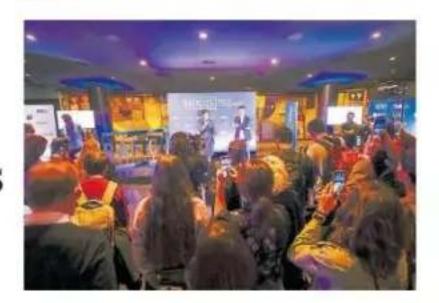

### El calvario de una pyme acosada por el hostigamiento gremial

—economía

Lácteos Vidal enfrentó bloqueos y medidas salvajes; su propietaria, Alejandra Bada Vázquez (foto), se declara "desilusionada" tras una ardua batalla. Página 16



# LANACION

**JUEVES 18** DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Prepagas: el Gobierno obliga a recortar los aumentos y a devolver plata a los afiliados

PULSEADA. Las firmas deberán ajustar cuotas por inflación; el Ejecutivo fue a la Justicia

A través de una resolución, el Gobierno obligó ayer a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los aumentos aplicados este año y actualizar las cuotas según el índice deinflación. Las compañías deberán partir de los valores de diciembre y aplicar, sobre esos montos, el ajuste por inflación. Además, el Poder Ejecutivo presentó una cautelar en la Justicia en la que propone un mecanismo para devolver el supuesto excedente cobrado a los afiliados.

Las prepagas dijeron que estudian la "factibilidad" del recálculo de las alzas y afirmaron que devolver el dinero es "inviable". Entre sanatorios, clínicas y médicos, la decisión oficial

generó una fuerte incertidumbre.

Si la Justicia fallara a favor del Gobierno, la devolución podría ser en cuotas iguales de alrededor de 9% entre junio y diciembre.

El recálculo de las cuotas afecta a siete empresas, en un sistema que involucra a seis millones de usuarios. Página 13

Reglas diferentes, según cuál sea la prepaga

Silvia Stang Página 14

Dudas en las clínicas y entre los médicos Página 14

# El último argentino se despidió de la Champions



deportes — La eliminación de Atlético de Madrid, el martes, había sacado de la competencia a De Paul, Molina y Ángel Correa. Y ayer se despidió el último argentino en la Champions: Julián Álvarez, que aunque convirtió su penal, no pudo evitar la caída del City por esa vía (4-3) ante Real Madrid (foto), tras empatar 1-1 en Manchester. Los cruces por las semifinales serán Borussia Dortmund vs. PSG y Bayern Munich vs. Real Madrid. Página 2

## A 10 años del crimen, condenan al asesino de Lola Chomnalez

FALLO. La Justicia uruguaya dictó ayer la pena de 27 años de prisión para Leonardo David Sena por el homicidio de la adolescente argentina, en 2014

asesinato de la adolescente Lola víctima, que había sido enterrada Chomnalez en el balneario uru- en el médano donde se estableció guayo de Barra de Valizas. Final- la escena del crimen. mente, el caso tuvo ayer el cierre que dio la condena al homicida. La Justicia de Uruguay decidió una pena de 27 años y seis meses de prisión para Leonardo David Sena, el hombre que había sido detenido en 2022 luego de que se detectó que su ADN coincidía con la huella gené-

Pasaron casi diez años desde el tica encontrada en la mochila de la

La joven argentina de 15 años fue estrangulada y sofocada el 28 de diciembre de 2014, cuando el asesino aprovechó que la víctima había decidido realizar sola y por la playa el trayecto de seis kilómetros entre Valizas y Aguas Dulces. Página 24

#### **EL ESCENARIO**

## Poder, emociones y salud mental

Carlos Pagni

LA NACION

uépapeljueganlasemociones en la vida política? ¿En qué medida los estados de ánimo determinan el voto? ¿Qué efecto tienen sobre el psiquismo las tensiones asociadas al ejercicio del liderazgo? ¿El poder puede desatar desequilibrios mentales? ¿Las personas con desequilibrios mentales son más propensas a la búsqueda y al ejercicio del poder? Estas preguntas son eternas. Pero en la actualidad tienen una gravitación inédita sobre la vida pública. Continúa en la página 11

#### Detienen por sobornos a exdirectivos de una empresa de seguridad

INVESTIGACIÓN. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga "pagos indebidos" a funcionarios nacionales y de varias provincias, hechos que fueron reconocidos por la empresa de vigilancia privada Securitas Argentina. Ayer quedaron arrestados nueve directivos de esa firma que habrían participado de sobornos para asegurarse contratos entre, al menos, 2012 y 2018. Página 22

#### Milei pidió reunirse con Lula, en un giro sorpresivo

**DISTENSIÓN**. Después de las críticas, hizo la solicitud a través de la canciller Mondino, quien se encuentra en Brasil Página 7

2 EL MUNDO LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### CORRUPCIÓN

#### Hallan muerto a militar del caso Pdvsa

Un militar señalado en una trama de corrupción de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en medio de la cual fue arrestado el exzar petrolero Tareck El Aissami, murió bajo custodia policial. Marino José Lugo Aguilar trabajó en Marketing de Pdvsa y fue detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) esta semana en la causa por un millonario desfalco en la compañía, que ascendería a 17.000 millones dólares.

# EE.UU. reactiva sanciones al crudo venezolano por incumplir el pacto electoral de Barbados

REVERSIÓN. Altos funcionarios del gobierno de Biden anticiparon la decisión, que pone punto final a un alivio de seis meses que autorizaba transacciones petroleras con Pdvsa



Un cartel sobre una autopista en Caracas critica a la oposición venezolana por las sanciones vigentes

JUAN BARRETO/AFP

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- En un nuevo giro de la Casa Blanca, Estados Unidos anunció que volverá a imponer sanciones al sector petrolero de Venezuela ante la ofensiva del régimen de Nicolás Maduro para impedir elecciones presidenciales libres y justas, un compromiso que había quedado plasmado en el Acuerdo de Barbados y que se diluyó en medio de la continua represión del chavismo a la oposición política venezolana.

La Casa Blanca dijo que dejaba expirar desde anoche la licencia temporal, llamada licencia general 44, que había otorgado el año pasado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) luego de la firma del Acuerdo de Barbados, una medida que implicó un alivio efectivo en el andamiaje de sanciones impuestas por Washington al régimen de Maduro.

La licencia permitía a Pdvsa realizar operaciones de venta y exportación de petróleo, un alivio crítico para la deshilachada economía venezolana.

El gobierno de Biden otorgará un período de 45 días para finiquitar cualquier transacción pendiente.

"Hemos sido consistentes en nuestros mensajes públicos y privados de que mantener el alivio de las sanciones en el sector de petróleoy gas de Venezuela dependía del compromiso de Maduro de mantener el Acuerdo de Barbados", indicaron altos funcionarios de la administración norteamericana en una llamada con periodistas, de la que participó LA NACION.

Los funcionarios dijeron que la decisión del gobierno de Biden se tomó luego de una revisión muy cuidadosa y tras llegar a la conclusión de que, si bien las autoridades venezolanas cumplieron "algunos compromisos claves" del Acuerdo de Barbados, también "se quedaron cortas" en varias áreas, incluidos la descalificación de candidatos y partidos políticos del proceso electoral por tecnicismos y lo que ven como "un patrón continuo de acoso y re-

presión contra figuras de la oposición y la sociedad civil".

"Los representantes de Maduro detuvieron injustamente a múltiples miembros políticos de la oposición y la sociedad civil, y fuimos testigos de una inquietante campaña de acoso e intimidación a actores de la oposición únicamente por ejercer sus derechos políticos de reunirsey hacer campaña", explicaron.

#### Trabas

En particular, la Casa Blanca destacó las trabas que se le impusieron a María Corina Machado, principal candidata de la oposición, para poder participar de la elección presidencial, como también a su reemplazante, la doctora Corina Yoris. Washington también está preocupado por los siete miembros del equipo de campaña de Machado detenidos, y otros tantos bajo órdenes de arresto.

Altos funcionarios del gobierno de Biden dijeron que mantienen un "contacto regular" con miembros de la oposición de la Plataforma Uni-

#### CARACAS MANTENDRÁ EL DESPLIEGUE NAVAL

Las autoridades de Venezuela anunciaron ayer que no se dejarán "intimidar" y por lo tantolas Fuerzas Armadas continuarán desplegadas frente a la costa atlántica hasta que se resuelva de manera "satisfactoria" la disputa territorial que mantiene con Guyana por la región del Esequibo. "No dejaremos de hacer presencia en nuestra costa atlántica hasta que esta controversia territorial por nuestro Esequibo termine en una solución práctica y satisfactoria para las partes", dijo en X el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Ambos países mantienen una disputa por 159.000 km2 de territorio en suelo de Guyana.

taria Democrática y reiteraron que "la gran mayoría de los venezolanos todavía quieren y están haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr una elección competitiva con un candidato de oposición serio en las elecciones de 2024", el próximo 28 de julio, y que la intención oficial es seguir interactuando con todos los actores involucrados, incluido el régimen de Maduro.

Pese a la evidente falta de avances en Venezuela, la Casa Blanca insistió en que el acuerdo de Barbados todavía es "el mejor camino disponible" para intentar tejer una transición democrática en Venezuela. Pero el régimen de Maduro dio ya sobradas muestras de que tiene escaso interés en cumplirlo.

Aunque Maduro programó una elección en julio y también invitó a observadores internacionales a monitorear los comicios, el régimen ha recurrido al control absoluto de las instituciones venezolanas para socavar el acuerdo e impedir la participación libre de candidatos. Pese a esa actitud, los funcionarios norteamericanos insistieron en que siguen creyendo que el Acuerdo de Barbados representa "el único camino viable importante a seguir".

"Nuevamente, hacemos un llamado a Maduro para que permita que todos los candidatos y partidos participen en el proceso electoral y libere a todos los presos políticos sin restricciones ni demoras", dijo el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

"Continuaremos apoyando las aspiraciones de los venezolanos de una Venezuela más democrática, estable y próspera. Nosotros y nuestros socios de la comunidad internacional instamos a Maduro a cumplir todos los compromisos asumidos en la hoja de ruta electoral establecida por los firmantes del Acuerdo de Barbados", agregó el funcionario.

La decisión había sido ampliamente telegrafiada por la Casa Blanca desde hace ya varios meses, cuando resultó cada vez evidente que el régimen de Maduro desplegaría una amplia campaña para impedir que la oposición pudiera participar libremente de las próximas elecciones presidenciales.

Ese ejercicio apunta a parecerse más a las elecciones de otros regímenes, como la Rusia de Vladimir Putin, que a cumplir con los requisitos para ser considerados comicios libres y justos.

El alivio temporal de las sanciones desde Washington le permitió al gobierno de Maduro aumentar los ingresos petroleros y recaudar efectivo durante el período en el que se levantaron las restricciones al permitirle a Pdvsa ampliar sus ventas internacionales.

Además, el endurecimiento de las sanciones no afecta directamente a Chevron, el último de los operadores de perforación petrolera en Venezuela, al que se le permitió aumentar los embarques gracias a una licencia emitida en 2022, en medio de las preocupaciones de que la invasión rusa a Ucrania pudiera afectar el suministro mundial de petróleo, y en medio de una fuerte escalada del precio de los combustibles en Estados Unidos. •

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



El cuerpo de una mujer en una calle de Chernigov, tras el bombardeo ruso

FRANCISCO SECO/AP

# Misiles rusos mataron a 17 ucranianos, y la guerra entra en una fase crítica

OFENSIVA. Zelensky volvió a pedir asistencia de equipamiento a Occidente; Washington aprobaría la ayuda pasado mañana

KIEV.-Tresmisiles rusos golpearon ayer una zona céntrica de la ciudad norteña ucraniana de Chernigov y alcanzaron un edificio de departamentos de ocho plantas, donde murieron por lo menos 17 personas, informaron las autoridades en su último balance, un ataque por el que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, apuntó a Occidente por la falta de envío de armamento.

Por lo menos 78 personas resultaron heridas, incluidos dos chicos, en el ataque de la mañana, según declaró en Telegram su alcalde, Oleksandr Lomako. Chernigov se encuentra unos 150 kilómetros al norte de la capital, Kiev, cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia, y tiene una población de unas 250.000 personas.

El bombardeo dañó infraestructuras sociales, un centro de educación, un hospital y 16 edificios residenciales, según las autoridades ucranianas.

En imágenes oficiales se podían más grandes del Kremlin. ver charcos de sangre. Durante los meses inv

Olga, una habitante de la ciudad, contó que se refugió con sus hijos en el pasillo de su edificio cuando el primer misil estalló. "Comenzamos a gritar para que todos se tiren a tierra (...) hubo otras dos explosiones", contó esta mujer de 33 años.

Zelensky, pidió reiteradas veces a los países occidentales que proporcionen más sistemas antiaéreos a su país. Sobre el ataque en Chernigov, afirmó que "esto no habría ocurrido si Ucrania hubiera recibido suficiente equipamiento antiaéreo y si la determinación del mundo para hacer frente al terror ruso también fuera suficiente".

"Ucrania necesita medidas inmediatas para reforzar su defensa
antiaérea", indicó en X, afirmando
que había informado al secretario
general de la OTAN, Jens Stoltenberg, del mortífero bombardeoy de
otros ataques contra la red eléctrica
en las últimas semanas.

El presidente
Joe Biden, instó a
aprobarun nuevo
militar para sus a
israel, que viven u
cial" en sus respe
con Rusia e Irán.
"Aunque ambo

El Consejo Ucrania-OTAN a nivel de ministros de Defensa se reunirá mañana.

En una entrevista con PBS emitida esta semana, el mandatario dijo que Ucrania se quedó hace poco sin misiles antiaéreos cuando se defendía de un gran ataque con drones y misiles que destruyó una de las principales centrales eléctricas del país, dentro de una reciente campaña rusa contra la infraestructura energética.

La ciudad, ubicada en una región homónima fronteriza con Bielorrusia, estuvo bajo ocupación al inicio de la invasión rusa contra Ucrania en 2022, pero tras la retirada de las tropas de Moscú hace unos dos años no se han producido más combates.

#### Resistencia ucraniana

La guerra está ya en su tercer año y llega a lo que podría ser un punto de inflexión crítico por falta de apoyo militar de los aliados occidentales de Ucrania, que deja al país cada vez más a merced de las fuerzas más grandes del Kremlin.

Durante los meses invernales, Rusia no hizo grandes avances a lo largo de los 1000 kilómetros del frente, y en su lugar se centró en tácticas de desgaste. Sin embargo, la falta de munición de artillería y de vehículos blindados en el contingente ucraniano ha permitido avances progresivos de las fuerzas rusas, según analistas militares.

Unelemento crucial para Ucrania es el bloqueo en Washington de un paquete de ayuda que incluye unos 60.000 millones de dólares para Ucrania. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que el paquete será debatido pasado mañana.

El presidente estadounidense, Joe Biden, instó ayer al Congreso a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para sus aliados Ucrania e Israel, que viven un momento "crucial" en sus respectivos conflictos con Rusia e Irán.

"Aunque ambos son capaces de defender su propia soberanía, dependen de la asistencia de Estados Unidos, inclusive en armamento,

para hacerlo. Y ese es un momento crucial", afirmó Biden en una columna publicada en el diario *The* Wall Street Journal.

Las fuerzas ucranianas se han atrincheradoy construyen fortificaciones en previsión de una importante ofensiva rusa que, según las autoridades de Kiev, podría llegar a partir del mes que viene.

Ucrania utiliza misiles y drones de larga distancia para atacar a Rusia tras las líneas del frente, una táctica diseñada para interferir con la maquinaria de guerra rusa.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que de madrugada se había derribado un dron ucraniano sobre la región de Tartaristán. Es la misma zona alcanzada por Ucrania a principios de abril, su ataque que más se ha adentrado en territorio ruso por ahora, unos 1200 kilómetros al este de Ucrania.

Los desarrolladores de drones ucranianos han ido ampliando el radio de alcance de sus armas.

Otro dron ucraniano fue derribado en Mordovia, unos 350 kilómetros al este de Moscú, según el ministerio ruso. Esos son 700 kilómetros desde la frontera ucraniana.

En torno a una hora después de ese ataque en Mordovia, la autoridad rusa de aviación civil paralizó los vuelos en aeropuertos de dos de las ciudades más grandes del país, Nizhny Novgorody Kazán, en Tartaristán, por motivos de seguridad.

También había reportes sin confirmar de que un misil ucraniano había golpeado un aeródromo en la Crimea ocupada. Ni las autoridades rusas ni las ucranianas confirmaron el ataque, pero las autoridades cerraron temporalmente una carretera donde se encuentra el aeródromo. El alcalde de la localidad dijo que una explosión había hecho estallar las ventanas de una mezquita y una vivienda privada en la zona, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa Tass. •

Agencias AP y AFP

# Revelan que Amalia de Holanda tuvo que vivir un año en Madrid tras recibir amenazas

PAÍSES BAJOS. La hija mayor del rey Guillermo Alejandro y Máxima estudió a distancia desde la capital española por temor al crimen organizado

LA HAYA.—La heredera al tronode los Países Bajos, la princesa Amalia, vivió y estudió en España durante más de un año para escapar de las amenazas a su seguridad, reconoció ayer oficialmente su padre, el rey Guillermo.

El monarca reveló la estancia de su hija mayor, de 20 años, que se mantuvo en secreto con la complicidad de los reyes Felipe y Letizia, quienes tienen una estrecha amistad con el rey neerlandés y su esposa, Máxima.

"Todo ello fue posible gracias a la afectuosa dedicación de un gran número de conciudadanos y de sus majestades. Fue una conmovedora prueba de amistad en un periodo difícil. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a sus majestades y a todos los que colaboraron en ese esfuerzo", subrayó el monarca neerlandés en su discurso en la cena de gala ofrecida a los reyes de España en el Palacio Real de Ámsterdam.

Durante el tiempo que estuvo en Madrid, la heredera de la corona neerlandesa pudo continuar a distancia sus estudios universitarios.

En enero del año pasado, junto a su madre, la reina Máxima, fueron vistas en un viaje no anunciado en Madrid, cuando ya vivía en esta ciudad.

Amalia volvió hace tan solo dos meses a Ámsterdam para continuar su formación académica e instalarse en la residencia estudiantil, si bien las autoridades permanecen en alerta y no dan por desaparecida la amenaza, por lo que han reforzado las medidas de seguridad.

Guillermo Alejandro reveló la estancia de su hija mayor en Madrid en su primera aparición durante un banquete por la visita de Estado de don Felipe y doña Letizia.

En junio de 2022, el monarca español protagonizó una imagen destacada con Amalia, al acompañarla del brazo en la fiesta del 18 cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega.

La princesa de Orange forma parte de la generación de herederas europeas llamadas a ser reinas en un futuro, al igual que ocurre en España con Leonor de Borbón, quien tiene dos años menos.

En su intervención ante los 220 invitados a la cena, Felipe VI destacó ayer que las dos familias tienen una relación "muy cercana" y han compartido muchos momentos personales e institucionales en los últimos tiempos.

#### Amenazas en Ámsterdam

En octubre de 2022, poco después de que comenzara sus estudios de Política, Psicología, Derecho y Economía en la universidad de Ámsterdam, tuvo que abandonar sus planes de mudarse a una residencia universitaria de la capital por las amenazas que recibía. Fue por eso que no tuvo otra opción más que regresar a vivir en el Palacio Real en La Haya, mientras que se reforzaron fuertemente las medidas de seguridad.

La heredera al trono comenzó a vivir en una situación casi de aislamiento, ya que no podía salir a la calle. En febrero de 2023 había declarado que estaba "pasando por un momento muy dificil". "Extraño la vida normal, la vida de estudiante. Caminar por la calle, ir a la tienda", aseguró Amalia entonces.

Ahora, se dio a conocer que la mudanza a la capital española fue la forma en que la heredera al trono tuviera mayor libertad de movimientos.

Aunque las autoridades no dieron detalles sobre cuál había sido la naturaleza de las amenazas, según medios holandeses, su nombre y el del primer ministro Mark Rutte aparecieron en mensajes interceptados por la policía insinuando un posible secuestro o ataque por parte del crimen organizado.

"No puede vivir en Ámsterdamy no puede salir (...) Esto tiene enormes consecuencias en su vida", había declarado en aquel momento su madre, la reina Máxima.

El rey Guillermo indicó en un capítulo del podcast Through the Eyes of the King que la situación de seguridad había "tenido un impacto muy duro" en su hija mayor y su familia.

"La incertidumbre, la falta de libertad, no es así como quieres criar a tus hijos y lo que quieres transmitirles", dijo el monarca, que asegura estar muy orgulloso de Amalia.

Finalmente, luego de un año en Madrid, la princesa habría regresado a vivir a Ámsterdam hace alrededor de dos meses. •

Agencias AFP y DPA



Amalia, ayer, en un banquete en honor al rey Felipe de España EFE

4 | EL MUNDO | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### Guerra en Medio Oriente | CRISIS REGIONAL

# Pese a la presión global, Occidente afirma que Israel ya decidió atacar a Irán

Lo señaló el canciller británico, que junto a su par alemana se reunió con autoridades israelíes para frenar la represalia

TEL AVIV.— La comunidad internacional redobló ayer la presión para impedir una respuesta de Israel contra Irán por el ataque del sábado que podría incendiar la situación en Medio Oriente, aunque el secretario británico de Exteriores, David Cameron, advirtió que el gobierno de Benjamin Netanyahu está "tomando una decisión de actuar" a pesar de la promesa de Estados Unidos y la Unión Europea de aumentar las sanciones contra la república islámica.

Israel manifestó su determinación de responder al inédito ataque iraní, pese a que la casi totalidad de los 350 drones y misiles lanzados fueron interceptados por el sistema de defensa aéreo israelí con ayuda de Estados Unidos y otros países.

Teherán llevó a cabo este ataque sin precedente en represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco el 1º del actual, atribuido a Israel, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria, su ejército ideológico del régimen.

Tras el ataque iraní se multiplicaron las amenazas cruzadas, en un contexto regional muy tenso desde el inicio, en octubre, de la guerra de Gaza entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, apoyado por Irán.

Ayer, Cameron y la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, aprovecharon su visita a Israel para pedir mesura.

"Está claro que los israelíes están tomando una decisión de actuar", dijo Cameron, pero añadió que esperaba que lo hicieran "de una manera que sea inteligente además de dura, y que también haga lo menos posible por escalar este conflicto". El ministro británico y Baerbock se reunieron con el presidente israelí, Isaac Herzog, y con el canciller Israel Katz.

Cameron dijo que el objetivo principal de su visita era redirigir la atención sobre la guerra en Gaza y la necesidad de un cese al fuego y la liberación de los rehenes que siguen retenidos por Hamas.

Por su parte, la ministra alemana indicó que había ido a hablar con los dirigentes israelíes con la intención de "evitar una nueva escalada" regional.

"Les aseguraré a nuestros socios israelíes la solidaridad plena de Alemania", dijo anteayer. "Hablaremos sobre cómo puede evitarse una nueva escalada con más y más violencia. Porque lo que importa ahora es detener a Irán sin fomentar una escalada adicional".

"El mundo entero debe trabajar de manera decisiva y desafiante contra la amenaza del régimen iraní, que trata de socavar la estabilidad de toda la región", dijo a su vez Herzog, en un comunicado publicado por su oficina.



El presidente Ebrahim Raisi pasa revista de militares iraníes

Netanyahu se reunió con los dos cancilleres y les dio las gracias por su apoyo, al tiempo que insistió en que Israel podría actuar en su defensa, según un comunicado oficial.

Israel "se reserva el derecho a protegerse", declaró Netanyahu durante sus conversaciones con los dos ministros europeos.

#### Exhibición iraní

En el día de sus Fuerzas Armadas, Irán aprovechó la ocasión para mostrar ayer su fortaleza al hacer desfilar soldados, misiles y drones, y el presidente Ebrahim Raisi lanzó nuevas advertencias a Israel.

"Si el régimen sionista cometiera la más mínima agresión contra nuestroterritorio, la respuesta sería ferozy severa", declaró, al dirigirse a la jerarquía militar tras el desfile, en una base cerca de Teherán.

Raisi se refirió además al ataque del sábado, que según él fue "moderado" y "punitivo".

Por su parte, Estados Unidos, aliado indeclinable de Israel, dejó claro rápidamente que no quiere una guerra con Irán ni participará en la respuesta israelí. No obstante, la Casa Blanca anunció que "en los próximos días" impondrá nuevas sanciones a Irán, incluidos su programa de drones y misiles, el ministerio de Defensa y la Guardia Revolucionaria.

La UE se plantea también ampliar el alcance de sus sanciones, según declaró anteayer el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

Cameron manifestó ante la televisión británica su deseo de que los países del G-7, que se reúnen en Italia esta semana, impongan "sanciones coordinadas" en contra de Irán.

El conflicto relanzó con fuerza el debate sobre la necesidad de crear un Estado palestino. El Consejo de Seguridad votará hoy la solicitud de los palestinos para convertirse en un Estado miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas, una iniciativa que previsiblemente chocará con el veto de Estados Unidos, que considera que la ONU no es el marco idóneo para ese reconocimiento, sino más bien un acuerdo con Israel.

En tanto, las negociaciones para lograr una nueva tregua en Gaza, que permita liberar a los rehenes israelíes cautivos en la Franja a cambio de palestinos encarcelados en Israel están "estancadas", según Qatar, que ejerce un papel mediador junto con Estados Unidos y Egipto.

"Estamos en una etapa delicada, con un cierto estancamiento, y estamos esforzándonos lo máximo para afrontar este estancamiento", apuntó en rueda de prensa el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Agencias AFP, AP y ANSA

# Bullrich se disculpó y Boric dijo que el "asunto está superado"

La ministra de Seguridad había declarado que elementos de Hezbollah operaban en suelo chileno

SANTIAGO, Chile.— El gobierno de Chile dio ayer por resuelto el roce diplomático con la Argentina luego que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se comunicó con la titular de la cartera de Interior chilena, Carolina Tohá, para presentarle sus disculpas por sus afirmaciones del lunes sobre la presencia del grupo terrorista Hezbollah en la localidad norteña de Iquique.

"Si una autoridad de otro país tuviera antecedentes sobre actividades ilícitas en el nuestro, lo que corresponde es que lo plantee vía diplomática, no por la prensa. Mi deber como presidente de la república es defender el nombre y la seriedad institucional de Chile en todas las instancias. Para combatir el crimen organizado transnacional necesitamos colaboración permanente entre Estados, que es justamente lo que promovemos desde Chile. Disculpas aceptadas y damos el asunto por superado", escribió el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su cuenta de X.

El texto iba acompañado de la carta de Bullrich en la que anunciaba una comunicación con Tohá en la que se disculpó por sus declaraciones en las que involucraba a elementos de la milicia libanesa chiita Hezbollah operando en Chile.

"Recibí una llamada de la ministra Patricia Bullrich que expresó sus excusas por la forma en que esto se planteó", señaló Tohá, desde el Congreso Nacional. En esa llamada, Tohá relató que Bullrich "dejó claro que no hay antecedentes de alguna amenaza inminente para el país en esta materia".

Además, acordaron "profundizar conversaciones" respecto de "cómo podemos afianzar una mayor colaboración entre los países para enfrentar los desafíos de la seguridad y del crimen organizado".

"Lo damos por superado, yo he

aceptado esas excusas y damos por resuelto y cerrado el tema", dijo la funcionaria antes de la declaración de Boric.

En medio del malestar que provocaron en Chile las declaraciones de Bullrich, el presidente había anunciado anteayer que enviaría una nota de protesta a la Argentina por las afirmaciones de la ministra.

La cancillería chilena dijo que la nota, cuyo contenido no es público, fue entregada a Javier Lareo, jefe de cancillería de la embajada de la Argentina en Chile, el segundo de la delegación diplomática, ya que el jefe de la misión, Jorge Faurie, tenía problemas de salud.

#### Reclamo del mandatario

"Le exijo a la ministra de Seguridad de la Argentina [...] que si tiene antecedentes que los entregue y colabore. Me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones", dijo Boric anteayer en declaraciones a una radio.

"Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él", añadió.

Tohá detalló que "ella [por Bullrich] se comunicó para expresar sus excusas por la forma en que esto salió a los medios de comunicación, para señalar que hay elementos de amenazas inminentes para el país en esta materia y que hay la disposición de tener una relación de colaboración, que esto no sea un obstáculo para eso, y nosotros ciertamente hemos aceptado esas excusas. Y justo coincide que los próximos días ella va a viajar a Chile a un panel en que va a tocar listar conmigo, entonces ahí vamos a tener oportunidad de ver cómo colaboramos de mejor manera como países y las agendas de seguridad que vamos a tener". •

Agencia Reuters y El Mercurio/GDA

### Bolivia negó la presencia de fuerzas iraníes

El gobierno de Luis Arce afirmó que las "equivocadas" declaraciones de Bullrich "carecen de evidencia"

LA PAZ.— Bolivia acusó a la Argentina de estar en una campaña para generar "confrontaciones" entre las naciones, tras recoger las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la supuesta existencia de fuerzas combatientes de Irán en suelo boliviano.

"Ante las equivocadas y desaprensivas declaraciones de la ministra de Seguridad de la República Argentina, Patricia Bullrich, en el sentido de que 'Argentina estaría en el máximo nivel de seguridad' por combatientes de las ramas armadas de Irán en Bolivia', de las que 'están investigando' si 'no hablan español y tienen pasaporte boliviano'-comienza el comunicado de la cancillería boliviana-(...). Desmentimos y rechazamos enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra".

"Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno", agrega el texto.

Lacancillería del gobierno de Luis Arce acotó que "estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno", y resaltó que observa "con preocupación una campaña que busca generar confrontaciones entre Estados, gobiernos y pueblos latinoamericanos".

el máximo nivel de seguridad' por la supuesta presencia de 'fuerzas combatientes de las ramas armadas de Irán en Bolivia', de las que 'están investigando' si 'no hablan español y tienen pasaporte bolivia-

> El gobierno de Bolivia anunció que en las próximas horas convocaráa autoridades diplomáticas argentinas para que den explicaciones. •

Agencias AP y DPA

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### OPINIÓN

Thomas L. Friedman
THE NEW YORK TIMES

l ataque con misiles y drones de Irán contra Israel durante el fin de semana fue un hito en la escalada que requiere un serio replanteamiento por parte de Tel Aviv y su aliado más importante, Estados Unidos. Yo lo llamo "la solución de los tres Estados".

La estrategia comienza con el reconocimiento de que probablemente no haya esperanza alguna de resolución del conflicto palestino-israelí o del conflicto entre Israel e Irán sin un cambio de liderazgo en Teherán, Jerusalén y Ramallah.

Empezando por Teherán: no estoy a favor de ningún intento occidental de derrocar a la República Islámica de Irán desde afuera, pero rezo para que algún día el pueblo iraní lo haga desde adentro.

"Esta región no verá ninguna pazo estabilidad significativa mientras el gobierno actual esté en el poder en Teherán", explicó Karim Sadjadpour, un experto en Irán del Carnegie Endowment for International Peace. "Porque los vastos recursos y capacitación de Irán están financiando al 5% de fanáticos que están haciendo la vida un infierno para el 95% de palestinos, libaneses, sirios, yemenies e iraquíes que solo quieren vivir en paz. Parafraseando a Shimon Peres sobre las perspectivas de cambio en Irán, la buena noticia es que hay luz al final de ese túnel. La mala noticia es que hoy no hay túnel".

Teniendo en cuenta cuántas veces los iraníes han desafiado su régimen teocrático solo para ser aplastados por su puño de hierro, está claro que hay voluntad. Solo tenemos que esperar que encuentren una manera pronto.

Porque Irán e Israel alguna vez fueron aliados naturales: las dos principales potencias no árabes en Medio Oriente. Eso cambió con la revolución islámica de 1979. Estableció en Teherán un régimen que priorizaba la difusión de su ideología islámica (y la destrucción del Estado judío de Israel) por encima del bienestar de los iraníes. Si Irán fuera simplemente un Estado normal que priorizara el avance de su propio pueblo sobre la destrucción de otro, sería un enorme cambio para la región.

Fue bueno ver que el régimen de Teherán no obtuvo mucho impulso de popularidad en la región al disparar más de 300 drones y misiles contra Israel el sábado, casi todos interceptados o estrellados antes de causar daño alguno. De hecho, las cuentas de redes sociales en el mundo árabe han estado plagadas de chistes que ridiculizan al régimen iraní por básicamente acertar 0 de 300 y sugieren que las únicas personas que murieron lo hicieron de risa.

#### La corrupción palestina

Cuando digo que necesitamos un cambio de régimen en Ramallah, me refiero a la corrupta e inepta Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmoud Abbas, de 88 años. ¿Por qué es tan importante la ANP? Porque todavía abraza vivir en paz con Israel y el marco de los acuerdos de Oslo destinado a conducir a dos Estados para dos pueblos. Eso es lo que hace que una ANP fuerte sea la piedra angular de cualquier paz palestino-israelí y de una alianza árabe-israelí-occidental sostenible para disuadir o confrontar a Irán.

Así que si hoy queremos ser propalestinos (además de ser pro-Israel, pro-Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, pro-Acuerdos de Abraham o un régimen antiiraní), lo más significativo que podemos impulsar,

# Medio Oriente necesita la "solución de los tres Estados" para terminar el conflicto

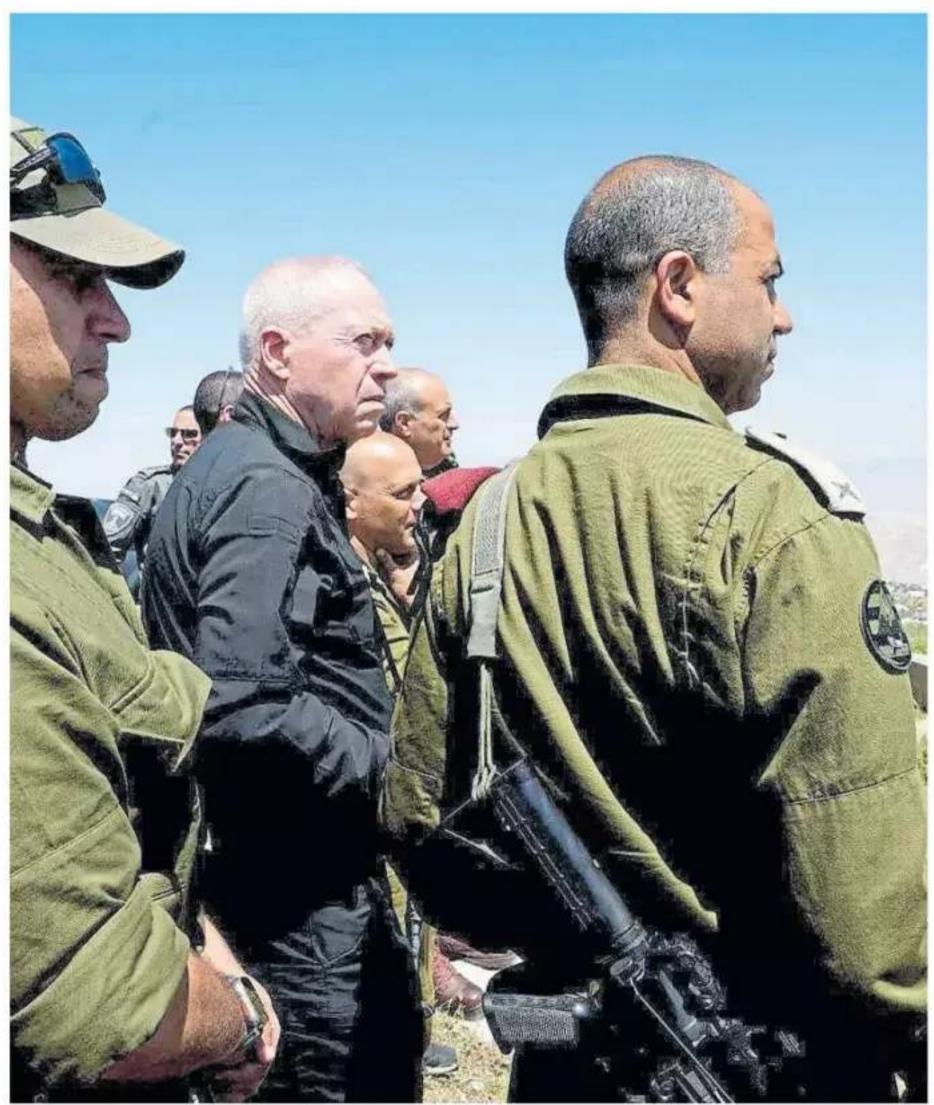

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, en el lugar del asesinato de un colono

ARIEL HERMONI/DPA

protestar para o ser voluntarios para contribuir es la transformación de la Autoridad Palestina en una institución de gobierno eficaz, dirigida profesionalmente, no corrupta y responsable ante los donantes.

Esetipo de ANP puede ser un socio para una solución de dos Estados con Israel y reemplazar a las fuerzas israelíes, junto con los ejércitos árabes amigos, y gobernar Gaza en lugar de Hamas, que es proiraní y que odia a Israel, si es posible desmantelarlo.

En general, doy al equipo de Biden altas calificaciones por el trabajo que ha realizado respondiendo a la tremendamente tensa y compleja guerra de Gazay, durante el fin de semana, ayudando a Israel a lidiar con el ataque con misiles iraníes. Sin embargo, un error clave que cometió fue permanecer pasivo mientras Abbas nombraba en marzo un "nuevo" gobierno liderado por un antiguo amigo como primer ministro, el empresario Muhammad Mustafa. Ese no era el gobierno de cambio que muchos palestinos esperaban, que los árabes moderados exigían y que el pueblo palestino tanto necesitaba.

Como sabe cualquiera que haya informado desde Cisjordania, hay abundante talento de liderazgo entre los palestinos allí, por no hablar del extranjero: hombres y mujeres altamente educados y capaces. Pero muy pocos han sido elegidos para la ANP, que necesita contar con los mejores y más brillantes palestinos en este momento clave.

Países como los Emiratos Árabes Unidos están dispuestos a intervenir y asesorar, capacitar y financiar una ANP en transformación, e incluso apoyarla en Gaza con Fuerzas Armadas, pero eso no sucederá hasta que el presidente Abbas se retire. La autoridad necesita un constructor de instituciones probado y no corrupto del tipo del exprimer ministro Salam Fayyad, el mejor modelo de liderazgo palestino de todos los tiempos.

#### Cambio en Israel

Lo que explica por qué hoy también necesitamos un cambio de liderazgo en Israel. Nadie ha hecho más para frustrare impedirel surgimiento de una ANP efectiva que el primer ministro Benjamin Netanyahu, que pasó años asegurándose de que Hamas tuviera suficientes recursos de Qatar para mantenerse en el poder en Gaza e impedir la creación de un organismo palestino unificado de toma de decisiones -y, al mismo tiempo, denigrar a la ANP por cada falta que cometió-. Netanyahu nunca elogió a la autoridad por apegarse a la no violencia (a diferencia de Hamas) y por la forma en que sus servicios de seguridad ayudaron a Israel a evitar que Cisjordania explotara a pesar de la enorme expansión de los asentamientos israelíes. El enfoque de Netanyahu fue vergonzoso y, como ahora vemos, no redunda en el interés de Israel.

Muchos palestinos, y sus partidarios en el extranjero, dicen hoy:

"Bueno, si Israel dice que no hay diferencia entre la ANP y Hamas, tal vez todos deberíamos simplemente estar con Hamas". ¿Por qué esto beneficia a Israel?

Además, en octubre pasado, Israel invadió Gaza bajo el liderazgo de Netanyahu sin una estrategia de salida, sin un plan para el día siguiente y sin un socio palestino que pueda gobernar Gaza, junto con ejércitos árabes amigos, si Israel puede derrocar al gobierno de Hamas.

Netanyahu no se asociará con la ANP porque está siendo juzgado por corrupción y necesita conservar su cargo para llegar a un acuerdo de culpabilidad, en caso de ser condenado. La única manera de hacerlo es confiar en los partidos supremacistas y de colonos judíos de extrema derecha de su coalición, que se niegan a ver a la ANP convertirse en un órgano de gobierno eficaz porque eso significaría que es un socio legítimo para una solución de dos Estados que obligaría a Israel a renunciar a todo o parte de Cisjordania.

Esto no solo es increíblemente peligroso para Israel en términos del futuro de Gaza, sino también (ahora se puede ver claramente) para la confrontación con Irán, que está alcanzando un nivel completamente

Israel, como quedó demostrado durante el fin de semana, no habría podido hacer frente eficazmente al ataque con misiles de Irán sin una alianza regional, sin una estrecha coordinación con Jordania y los Estados árabes del Golfo, que proporcionaron detección de alerta temprana y, en el caso de Jordania, derribaron misiles y drones iraníes que se dirigían a Israel. Israel también contó con la ayuda de las Fuerzas Aéreas estadounidense, británica y francesa, y de la Marina estadounidense.

Atención, atención, atención: es una completa fantasía creer que Estados Unidos, Jordania y los aliados árabes y dela OTAN de Israel podrán mantener una larga confrontación con Irán—defendiendo abiertamente a Israel—si Israel tiene un gobierno decidido a anexarse Cisjordania y poblar cada sector con asentamientos, así como permanecer en Gaza sin ningún socio palestino legítimo.

La popularidad de Israel se ha ido erosionando en todo el mundo occidental desde el 7 de octubre, sin mencionar el mundo árabe musulmán. El apoyo que Israel obtuvo el fin de semana pasado contra Irán no es sostenible, a menos que Israel demuestre un cambio de actitud hacia la ANP y planee una salida de Gaza.

#### Supuestos

Pero fantaseemos en una dirección diferente por un momento. Imagínese si Israel anunciara mañana una congelación de los nuevos asentamientos, su voluntad de transferir más responsabilidades de gobierno y seguridad a la ANP en Cisjordania y Gaza (tan pronto como haya desarrollado la capacidad) y su voluntad de invitar a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidosy Arabia Saudita para ayudar a llevar a la ANP a ese nivel y financiar sus instituciones, ¿qué pasaría inmediatamente?

Tanto Irán como Hamas se desinflarían, más de lo que podría lograr cualquier ataque con misiles israelí.

"Dios mío", dirían los Guardianes de la Revolución iraníes y Hamas, "eso es un desastre. Significa
que no podemos seguir deslegitimando fácilmente a Israel en Occidente. Significa que se han creado
las condiciones para el tratado de
seguridad entre Estados Unidos,
Israel, Palestina y Arabia Saudita.
Y significa que los gobiernos árabes podrán colaborar mucho más
cómoda y abiertamente con Israel
contra Irán y sus representantes.
Eso es un desastre".

También significaría que Irán ya no podría presentarse como el gran defensor de la causa palestina, una posequesimplemente disfraza suvenenoso deseo de destruir el Estado judío y desvía la atención del aplastamiento de su propio pueblo, en particular de mujeres y niñas, y sus aspiraciones democráticas.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos y las capitales occidentales, la colaboración con Israel ya no sería tan políticamente tóxica. Y en Moscú y Pekín, su colaboración con Irán parecería tan cínica como lo es: pro-Hamas, no propalestina.

Sí, puedoasegurarles: nada podría beneficiar más a Israel desde el punto de vista estratégico. Pero eso no puede suceder ni sucederá mientras Netanyahu esté en el poder.

Estamos ahora en un momento caótico en Medio Oriente. Lo único quesé concerteza es que una ANP eficaz, creíble y legítima es la piedra angular de todo resultado decente: una solución sostenible de dos Estados, una alianza árabe-israelí sostenible contra Irán, una política sostenible de Estados Unidos y la OTAN en la región para proteger un Israel democrático del Teherán teocrático y una eliminación sostenible de la "carta palestina" de las manos de Irán.

Pero para que se produzcan serán necesarias transformaciones de liderazgo en Teherán, Ramallah y Jerusalén (y no en Washington). ●

Traducción de Jaime Arrambide

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### MILEI, ENTRE LAS 100 PERSONAS MÁS **INFLUYENTES**

Lo incluyó en el listado la revista norteamericana Time, que se caracteriza por confeccionar este tipo de rankings

#### La relación con el mundo | NEGOCIACIONES DE ÚLTIMO MOMENTO

# Milei choca con problemas en el Senado para designar al embajador en Israel

La Cámara alta tratará hoy los pliegos de un conjunto de representantes diplomáticos propuestos por el Gobierno; la postulación del rabino Wahnish enfrenta objeciones



Axel Wahnish, propuesto para embajador en Israel, al defender su postulación en el Senado

ARCHIVO

#### Gustavo Ybarra LA NACION

El oficialismo en el Senado quiere ofrendarle al gobierno nacional la designación de un grupo de embajadores en destinos estratégicos, para lo que convocó a sesión para mañana.

Sin embargo, y con el reciente ataque de Irán a Israel como telón de fondo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y su escueta tropa de legisladores todavía no tienen asegurados los votos para darle acuerdo a Axel Wahnish, propuesto por Javier Milei para ocupar la sede diplomática de Tel Aviv.

Wahnish es el rabino ortodoxo que instruye y acompaña casi siempre al Presidente. "Estamos muy ajustados", reconoció a LA NAcion un operador parlamentario de la vicepresidenta en relación con la nominación del religioso como diplomático.

Una suerte diferente correrá Gerardo Werthein, propuesto para ocupar la embajada en los Estados Unidos.

El empresario y dirigente deportivo trajinó los teléfonos de todos

los senadores y tiene asegurados los votos, incluso de senadores del kirchnerismo que le garantizarán su designación como representante argentino ante la administración de Joe Biden.

En el paquete de pliegos diplomáticos que impulsa el Poder Ejecutivo y cuyo tratamiento en el recinto de la Cámara alta se resolvió ayer al mediodía en reunión de jefes de bloque también figuran los de Guillermo Nielsen (Paraguay), Agustín Caucino (India), Ian Selecki (Francia) y Sonia María del Milagro Cavallo (Organización de Estados Americanos), hija del exministro de Economía menemista.

El nombramiento más complicado es el de Wahnish, rabino del jefe del Estado y sin experiencia diplomática, cuya designación encuentra fuerte resistencia en el kirchnerismo.

Wahnish mantuvo un intenso entredicho con la senadora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) cuando concurrió a defender su pliego a la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

Sin embargo, su figura también es resistida entre los bloques de la

#### EL PRÓXIMO VIAJE, EN UN LEARJET

El Gobierno confirmó que cuando el mandatario parta esta semana a Bariloche para participar del foro empresario en el Hotel Llao Llao lo hará en un Learjet 60 T-11 que pertenece a la flota presidencial.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en su tradicional conferencia de prensa que la decisión de interrumpir los traslados en aerolíneas se tomó sobre la base de "información reservada". La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya había recomendado cortar con esta modalidad que el Presidente adoptóparamostrarausteridad en medio del fuerte ajuste que realiza desde que desembarcó en Balcarce 50. "Puntualmente, el viaje a Bariloche se va a hacer en el Learjet", confirmó el portavoz de Milei.

denominada oposición dialoguista.

#### Diferencias por la embajada

El panorama se complicó la semana pasada, luego de que en una entrevista Milei volviera a insistir con la idea de trasladar a Jesuralén la embajada argentina que actualmente se encuentra en Tel Aviv.

Esta declaración volvió a foja cero el acuerdo al que había arribado la canciller Diana Mondino con Martin Lousteau (UCR-Capital) y que había permitido destrabar el dictamen de comisión de Wahnish, que el senador y presidente del Comité Nacional del radicalismo se resistía a firmar.

El eventual traslado de la sede diplomática a Jerusalén fue motivo de Comisión de Acuerdos.

El legislador apestilló a Wahnish en varias oportunidades sobre si conocía la existencia de un dictamen jurídico de la Cancillería sobre el tema.

Además, le recordó al rabino que la ciudad considerada santa por las tres principales religiones mono-

teístas es un territorio reconocido en disputa por las Naciones Unidas, por lo que la instalación de la sede diplomática argentina allí terminaría convalidando una de las posiciones del diferendo.

"La ONU dividió a Jerusalén en dos sectores. Nunca iríamos a poner la embajada en el sector este. Se parte entonces de una premisa errónea y no estaríamos en tierra ocupada, sino en la reconocida por la ONU. Fue el primer tema cuando charlamos con Mondino", respondió Wahnish.

Al rechazo del peronismo, que no está dispuesto a votar el pliego del religioso, y de Lousteau, se suma el de otros miembros de la oposición dialoguista que no ven con buenos ojos la falta de experiencia en materia diplomática del postulante. Mucho más en el nuevo escenario que se abrió en Medio Oriente tras el ataque perpetrado por la República Islámica de Irán contra Israel el último fin de semana.

Eltemadivideaguasalinterior de los exsocios de Juntos por el Cam-

"Para que la Argentina haga un buen papel, como quiere Milei, hay que enviar una persona con experiencia y Wahnish no la tiene, no es la persona indicada para este momento", deslizó un legislador.

"La política exterior la tenemos que discutir con el Poder Ejecutivo; no podemos rechazar a un postulantea embajador que no tiene graves objeciones porque no nos gusta la postura del Gobierno sobre un tema", contrapusieron en otro despacho dialoguista.

#### Contactos

La suerte de Wahnish podría cambiar si el Gobierno logra restablecer relaciones con el gobernador de Santa Cruz, el peronista Claudio Vidal, yeste, a su vez, logra alinear a los senadores José María Carambia y Natalia Gadano.

Molestos con la decisión del Poder Ejecutivo de parar la construcción de las represas sobre el Río Santa Cruz y de privatizar Yacimientos Carboníferos Río Turbio, estos legisladores tomaron la decisión de votar en contra de las propuestas del Poder Ejecutivo.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió esta semana con el mandatario patagónico, pero hasta el momento los legisladores no estarían dispuestos a cambiar su postura.

Tras tomar la decisión de sesionar esta semana para tratar de mostrar un Senado en funcionamiento, una de las obsesiones de la vicepresidenta en su política de diferenciarse de su antecesora en el cargo, Cristina Kirchner, los colaboradores parlamentarios de Villarruel iniciaron contactos paun entredicho entre el candidato y ra saber el terreno sobre el que es-Lousteau en la misma reunión de la tán parados. Hasta el momento, la postulación de Wahnish es la más complicada.

Tampoco tendrían asegurado los votos para que la hija del exministro de Economía Domingo Cavallo se convierta en representante ante la OEA en Washington, aunque en este caso estarían más cerca de poder darle acuerdo. •

POLÍTICA | 7 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



#### "No habrá vuelta atrás"

El presidente Javier Milei fue elegido por la revista Time como una de las cien personas más influyentes de 2024, dentro de la categoría "líderes". En la reconocida publicación estadounidense destacaron su victoria en las elecciones presidenciales pese a su corta experiencia política, y hablaron de su campaña de shock y austeridad. Dijeron, incluso, que no habrá vuelta atrás con su gestión. La descripción del mandatario argentino estuvo a cargo de la corresponsal de Time Vera Bergenguren, que habla español y se encarga de temas de seguridad nacional, tecnología y política.

# En un giro sorpresivo, el Presidente le solicitó una reunión a Lula da Silva

En medio de la gira de la canciller Mondino por Brasil, el Gobierno hizo llegar el pedido informal de audiencia; el mandatario brasileño no vino a la asunción de su par en diciembre

#### Jaime Rosemberg LA NACION

En un sorprendente cambio de estrategia, el presidente Javier Milei pidió, a través de la canciller Diana Mondino, una reunión con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Así confirmaron a LA NACION CERCA del Presidente, dando por descontado que la reunión debería llevarse a cabo en las próximas semanas. de una cuestión de gustos", espe- presidentes. cularon en la Casa Rosada, donde son optimistas respecto de que el encuentro se concretará luego de cuatro meses de frialdad y distancia entre ambos presidentes.

Tal como informó LA NACION, durante el encuentro de cancilleres entre Mondino y Vieira no hubo una definición puntual sobre un eventual encuentro entre los presidentes, y de hecho, hasta anteayer en la Casa Rosada le asignaban nulas chances. "No va a haber reunión, de hecho Bolsonaro nunca se reunió con (Alberto) Fernández. Una cosa son los presidentes, otra la diplomacia", respondieron ayer cerca del presidente Milei sin lugar para segundas lecturas. El pedido argentino conocido ayer, entonces, representa un giro pragmático en sus posturas históricas en relación

con Brasil, uno de los principales socios comerciales del país, aunque fuentes diplomáticas aclararon que fue un pedido informal, sin aclarar dónde ni cuándo se produciría el acuerdo.

Una curiosidad: en algunas reuniones, junto a Mondino, estuvieron el cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler, que sonaba como próximo embajador, y el exembajador Daniel Scioli, quien bregaba "Se la va a tener que dar, no se trata por un acercamiento entre ambos

> La salida de los Brics, grupo al que el presidente Alberto Fernández había acordado sumarse antes dedejar el poder, y la decisión de Milei de no tener vínculos "con países comunistas" (entre los cuales incluyóalgobierno de Lula) complicaron de entrada la relación bilateral, ya de por sí complicada por la sintonía entre Milei y el rival de Lula, el expresidente Jair Bolsonaro.

> El por ahora lejano 16 de julio, en Asunción, está programada la reunión de jefes de Estado del Mercosur, la primera oportunidad en la que Lula y Milei podrían cruzarse, aunque sea junto a los presidentes de Paraguay, Uruguay y Bolivia, sumado recientemente al bloque común. Vieira fue el representante de Brasil en la asunción de Milei, el 10 de diciembre pasa-



Los cancilleres Vieira (Brasil) y Mondino

do, donde sí estuvieron Bolsonaro y su hijo Eduardo. Mientras la canciller Mondino desarrolla su tercera jornada de visita oficial a Brasil, el gobierno de Milei confir-

mó la designación del diplomáti-

co de carrera Daniel Raimondi co-

mo nuevo embajador en ese país. La designación en Brasilia del hasta hoy representante argentino en la Organización de Estados Americanos (OEA) cubre formalmente la vacante abierta desde la llegada de Scioli a la Secretaría de Ambien-

EVARISTO SA/AFP

te, Deportes y Turismo. Ademas, abre la puerta para la llegada al organismo de Sonia Cavallo, cuyo pliego para asumir en reemplazo de Raimondi en Washington está pendiente de aprobación en el recinto del Senado. Cavallo es la hija del exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

"Trasládase desde la representación permanente de la república ante la OEA a la embajada de la república en la República Federativa de Brasil al señor embajador extraordinario y plenipotenciario Guillermo Daniel Raimondi", reza el texto del decreto de designación, publicado en el Boletín Oficial y que cuenta con la firma del Presidentey la canciller Mondino.

La estadía de Raimondi en Washington fue breve, solo de tres meses, y estaba prevista para cubrir la vacante en la OEA hasta que Cavallo obtuviera el aval legislativo. Durante el gobierno de Alberto Fernández no tuvo funciones fuera del país, desplazado luego de ejercer como secretario de Relaciones Exteriores, número dos del entonces canciller Jorge Faurie, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La llegada de Raimondi a Brasil, al igual que la visita de Mondino, que incluyó encuentros con el canciller Arturo Vieira, funcionarios y empresarios de ese país, responde a la necesidad de encarrilar un vínculo complicado por la áspera relación entre el Presidente y su par de Brasil.

En el caso de Cavallo, la hija del exministro, que defendió su postulación en la Comisión de Acuerdos semanas atrás, podría obtener el aval del Senado para viajar a la OEA en la sesión de mañana, aunque la aprobación de su pliego no estaría del todo garantizada. •

# El Papa evalúa la posibilidad de venir a fin de año

Francisco reafirmó su deseo de visitar el país al recibir al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés

#### Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ROMA

ROMA.-Elgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, referente de la Unión Cívica Radical (UCR) y mandatario provincial con una postura dialoguista con el oficialismo, fue recibido ayer en audiencia por el papa Francisco, que le confirmó que sigue estudiando la posibilidad de viajar a su patria antes de fin de año.

"El Papa está mirando y evaluando la posibilidad de ir a la Argentina, habló de que está viendo la posibilidad antes de fin de año", dijo Valdés, en diálogo con LA NACION.

La semana pasada, el Vaticano confirmó que el Pontífice, de 87 años, hará a principios de septiembre (del 2 al 13) un viaje a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, que se convertirá en el más largo del pontificado. A fin del año pasado, debido a una bronquitis, el papa Francisco debió suspender un viaje a Dubái para la

cumbre sobre cambio climático. Vistos recientes achaques y dificultades de movimiento por el problema en su rodilla derecha, se especula con que el demorado viaje a la Argentina, una asignatura pendiente, dependerá de cómo reaccionará su físico al periplo más que exigente de septiembre y de los consejos de sus médicos.

"Ojalá se concrete: tener al Santo Padre en la Argentina sería muy bueno, es la máxima autoridad católica", dijo Valdés, que aseguró que "por supuesto" también lo invitó a Corrientes y que lo vio bien de salud.

"Personalmente, lo vi muy bien, muy lúcido, conociendo exactamente cada una de las cosas de las que hablamos, muy amable, muy cálido", afirmó el gobernador de Corrientes.

Procedente de una feria forestal en Alemania, que visitó para explorar posibilidades para Corrientes en materia forestal, Valdés contó que estuvo con el Santo Padre "casi



El Papa recibió ayer al correntino Gustavo Valdés

media hora". En la audiencia, que fue dada a conocer por el boletín diario del Vaticano y que fue "muy buena", "muy auspiciosa", el Papay

el gobernador correntino conversaron de la situación económica y social de su provincia y, en general, del país, donde "hay dificultades,

GOB. DE CORRIENTES

pero la gente tiene esperanza de salir adelante", destacó Valdés.

"Fue la primera vez para mí, no lo conocía al Papa, le pedimos audiencia y nos concedió y por eso fuimos, para llevarle el saludo de la provincia de Corrientes, que es muy católica", indicó el mandatario, que estuvo solo en el cara a cara con el Papa, que tuvo lugar en el despacho de la sala adyacente al Aula Pablo VI, denominada "Il Fungo".

"Hablamos de la realidad de la provincia, de la labor pastoral de la Iglesia, de la cuestión social, de Cáritas, compartimos el achicamiento del gasto del Estado y nos pidió una mirada por la gente que más lo necesita y nos pidió que ayudemos a Cáritas", dijo.

Preguntado acerca de si vio al Papa preocupado por su país, Valdés, que fue el gobernador que primero recibió una visita del presidente Milei, contestó que no. "No, lo vi informado y con la mirada puesta en los que menos tienen, en los más necesitados", contestó. •

8 | POLÍTICA LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### Las reformas libertarias | SE REANUDA EL DEBATE EN EL CONGRESO

# La oposición pide mejorar jubilaciones y reincorporar el impuesto al tabaco

Los bloques dialoguistas nucleados en Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclaman modificaciones a la "Ley de bases"; van a solicitar que se incorpore la reforma laboral

#### Laura Serra

LA NACION

Tras mantener reuniones por separado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada, los cuatro bloques de diputados dialoguistas-incluido Pro, el aliado más cercano del Gobierno-decidieron ayer cerrar filas para ganar impulso en el planteo de modificaciones a la versión acotada de la nueva "Ley de bases". Reclamarán que se incorpore en la iniciativa la reforma laboral, la reintroducción de los artículos que garanticen el pago equitativo de impuestos al sector tabacaleroy un esquema alternativo a la derogación de las moratorias previsionales, entre otros puntos.

Los bloques de Pro, la UCR, Hacemos e Innovación Federal reclamarán que la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, como así también de las respectivas escalas, sea trimestral y no anual, como propone el Gobierno. Legisladores patagónicos plantearán, por su parte, sus objeciones al monto mínimo a partir del cual se gravarán los salarios (1,8 millones para los solteros y 2,2 millones para los casados) por considerar que un amplio abanico de asalariados de aquella región quedarían comprendidos por el tributo.

La reversión del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría está incluida en el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo envióa la Cámara de Diputados y será uno de los puntos salientes en la discusión que arrancará mañana en la Comisión de Presupuesto. La versión acotada de la "Ley de bases", en cambio, todavía no tiene fecha de discusión. La intención del oficialismo es tomar como base el dictamen que tuvo aprobación en enero, cuando se discutió el texto original –que



El bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, plantea cambios

**ARCHIVO** 

luego naufragó en el recinto-, e incorporarle las modificaciones acordadas con la oposición dialoguista durante las negociaciones que se desarrollaron en la Casa Rosada. Estos bloques, si bien anticiparon que votarán en general la iniciativa, advierten que todavía persisten artículos sobre los que no están de acuerdo y reclamarán cambios.

Fondos fiduciarios: este fue uno de los temas que hizo naufragar la versión original de la "Ley de bases". La nueva versión faculta al Poder Ejecutivo a modificar o cancelar los fondos fiduciarios y que los recursos que los nutren-provenientes de asignaciones específicas de impuestos coparticipables-vayan al Tesoro. La oposición sostiene que los recursos de los fondos fiduciarios, si estos son eliminados por el Gobierno, deben ir a la masa de coparticipación, no al Tesoro.

Organismos públicos: a instancias de la oposición, el Gobierno excluyó en la iniciativa a varios organismos pasibles de ser disueltos o intervenidos por el Poder Ejecutivo a partir de las facultades delegadas. Los opositores propondrán ampliar esta lista e incluir al Instituto Malbrán; el Banco Nacional de Datos Genéticos; la Anmat; la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae); el Instituto Na-

cional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); el Servicio Meteorológico Nacional; el Senasa, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau).

Privatizaciones: la venta del Banco Nación y sus seis empresas anexas genera posiciones contrapuestas entre los bloques. Algunos están a favor, otros en contra. Propondrán al Gobierno separar, en un artículo aparte, a esta entidad bancaria del resto de las empresas públicas a ser privatizadas. Asimismo, sugerirán que en el caso de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) emita un informe crítico so-

bre la privatización de una determinada empresa, el proceso se frene durante 45 días para que el Congreso intervenga.

Desregulación económica: no aceptarán el artículo 70 de la iniciativa por considerar que es demasiado concesivo. Allí se faculta al Ejecutivo a disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público.

Reforma laboral: fue presentada por la UCR. Si bien los bloques no tienen una posición unívoca sobre esta iniciativa -que propone eliminar las llamadas "cuotas sindicales"-, sí están de acuerdo en que debería ser incorporada en la nueva versión de la "Ley de bases".

Moratoria previsional: el Gobierno propone derogar este régimen, pero los opositores plantearán que se incorpore un esquema alternativo que permita que aquellos en condiciones de jubilarse que no cumplieron con los 30 años de aportes que exige la ley puedan recibir una prestación proporcional.

Tabaco: el Gobierno eliminó del proyecto el capítulo para que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos, resistido por las empresas como Tabacalera Sarandí. Los opositores insistirán en que este capítulo sea reincorporado.

Grandes inversiones: solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US\$200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, como una alícuota única del impuesto a las ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos.

El FGS de Anses: el Gobierno tiene la intención de consolidar las tenencias de los títulos de deuda pública en poder de las entidades del Sector Público Nacional (SPN), entre ellos los \$26.000 millones en títulos que están en manos del FGS. Los opositores quieren condicionar la aprobación de este artículo a que, previamente, el Gobierno garantice que la Anses afrontará la deuda con las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas a Nación.

## El Gobierno envió el paquete fiscal, con blanqueo y Ganancias

El proyecto tiene 102 artículos y prevé modificar varios tributos; hoy comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto

#### Maia Jastreblansky

LA NACION

El Gobierno envió ayer al Congreso la iniciativa con la "ley de medidas fiscales paliativas y relevantes", un paquete fiscal de 102 artículos que contiene, entre otros puntos, una moratoria, un amplio blanqueo de capitales y la propuesta de restituir la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. La gestión de Javier Milei dejó afuera los capítulos más controvertidos -como la reforma del impuesto al tabaco- y cree haber generado un consenso en torno al proyecto para que avance sin grandes contratiempos la semana que viene en la Cámara baja junto a la nueva "Ley de bases".

El proyecto fiscal no tuvo variaciones significativas respecto del último borrador que se envió a los gobernadores y los jefes de bloque. En un intento de acelerar el debate en Diputados, el oficialismo convocó para hoy a una reunión informativa de la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, en la

que expondrán el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y José Salim, director de Auditoría de la AFIP (ver aparte). "Estamos terminando de contar las cabezas antes de iniciar el debate", dijo a LA NACION un estrechísimo colaborador del Presidente.

Respecto de los acuerdos políticos, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajó ayer al interior para hacer gestos hacia algunos gobernadores. Cerró su raid en Santiago del Estero para encontrarse con Gerardo Zamora, un viejo aliado de Cristina Kirchner que puede ser clave para Milei porque controla a los tres senadores de su provincia. Ayer, en tanto, Francos recibió a los nueve diputados del bloque Innovación Federal, que se mostraron proclives a acompañar. Ya no quedan demasiadas instancias políticas para zurcir acuerdos. Lo único que resta es el poroteo fino de los votos y la hora de la verdad.

El único reloj que corre para la fiscal al consumidor. gestión de Milei es el que termina en el Pacto de Mayo, previsto para el

Día de la Patria en la ciudad de Córdoba. Faltan algo más de cinco semanas. Pese a que Milei había dicho que la sanción de las leyes era condición sine qua non para habilitar el "gran acuerdo nacional", ayer en la Casa Rosada un colaborador del Presidente aseguraba que el evento del 25 de Mayo "se hará igual" con aquellos actores que demuestren acompañar al Gobierno.

La ley fiscal, para la que el Gobierno enhebró acuerdo con diferentes gobernadores, contiene seis capítulos bien definidos: régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social (una moratoria fiscal); régimen de regularización de activos (un blanqueo); impuesto sobre los bienes personales (Ganancias); impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas; régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y régimen de transparencia

Según los fundamentos del proyecto, "el Estado nacional se encuentra obligado a balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva".

En la iniciativa, el blanqueo tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Se habilita el sinceramiento de hasta US\$100.000 sin penalidad.

La propuesta del nuevo impuesto a las ganancias, rebautizado "impuesto a los ingresos personales", fija un mínimo no imponible en \$1,8 millones para los solteros y en \$2,2 millones para los casados con hijos. Si prosperara esta medida, casi un millón de asalariados volverán a pagar el tributo. Los montos se ajustarán anualmente, por el índice de precios al consumidor.

La iniciativa indica que el Estado y las provincias deben "recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a di-

ciembre de 2023" (en alusión a la reformaenelimpuesto a las ganancias impulsada por Sergio Massa durante la última campaña electoral) "sin dejar de lado la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto". En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacen hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.

Respectodelimpuestoalosbienes personales, el proyecto del Gobierno advierte que entre 2016 y el 2023 "la alicuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde 0,25% hasta una tasa máxima de 2,25%. "Resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad", advierte el texto.

El proyecto elimina el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas. El Gobierno justificó que este gravamen tiene "baja incidencia recaudatoria y poca eficacia práctica". •

POLÍTICA 9 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Un artículo clave de la reforma laboral enfureció a la CGT y desató una pelea entre Milei y la UCR

El capítulo de "aportes solidarios" hizo estallar a los gremios, que temen por su recaudación; el Gobierno intentará retirarlo, pero los radicales presionan

#### Matías Moreno

LA NACION

El Gobierno y la oposición cooperativa se conjuran para buscar un acuerdo y lograr la aprobación de la nueva versión de la "Ley de bases", con el fin de evitar el drama vivido por el oficialismo en febrero y dar una señal a los mercados y posibles inversores en el exterior sobre la sustentabilidad jurídica y política del programa de Javier Milei. Sin embargo, la Casa Rosada aún no logra atar los cabos sueltos de la negociación ni despegar las dudas de los bloques dialoguistas en el Congreso que tienen la llave, junto a los gobernadores, para lograr la sanción de las reformas del Presidente.

Uno de los obstáculos que empantanan el trámite es la decisión de los jefes parlamentarios de incluir en el proyecto de reforma laboral la eliminación de la obligatoriedad de las "contribuciones" ductor del bloque, y otros quince solidarias" -una de las principales fuentes de recursos de los gremios-, que surgen de los convenios colectivos de trabajo.

La inserción en la iniciativa del capítulo que ataca el financiamiento de los sindicatos puso en pie de guerra a los jefes de la CGT, quienes habían aceptado concurrir la semana pasada a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, en un gesto orientado a reencauzar el diálogo con el Gobierno y sellar una frágil tregua. A lo largo de la conversación, Santiago Caputo, el estratega político y comunicacional del Presidente, dejó muyen claro que Milei estaba dispuesto a firmar un armisticio. Caputo, el custodio de la identidad libertaria, se mostrócomprensivo y pragmático ante Hugo Moyano y los "gordos". Es más: sugirió que el Gobierno cometió un error al haber incluido modificaciones en los aportes solidarios en el decreto 70/2023, un fragmento que fue frenado por fallos judiciales del fuero laboral, sin haber consensuado previamente con los sindicatos esa modificación sensible a la normativa.

En un giro conciliador, debido a la urgencia por garantizarse un éxito legislativo y reducir el nivel de conflictividad social -avanzaron también para frenar los aumentos en prepagas-, Caputo y el resto de los colaboradores de Milei abrieron la puerta a consensuar con la CGT la reforma. De hecho, les adelantaron a los popes de la central obrera que habían definido darle a la UCR un rol clave: que sea el rostro de la presentación de la modernización laboral. ¿Un gesto para darles centralidad a los radicales o una trampa encubierta para que paguen el costo político? "Milei tiene un poco de picardía y es hábil para comunicar", concede un dirigente relevante de la UCR.

La cúpula sindical estaba al tanto del proyecto que preparaban los senadores de la bancada de la UCR. a cargo del correntino Eduardo Vischi. Ese texto planteaba tres ejes centrales: un fondo de cese laboral a cambio de las indemnizaciones: la modificación de las multas de la

ley 24.013, y la ampliación del período de prueba. El borrador de la iniciativa pensada por los senadores radicales circuló entre los altos mandos de la CGT y cosechó adhesiones. Esa versión era digerible, ya que no tocaba el financiamiento de los sindicatos. Incluso los jerarcas gremiales aventuraban que podría tener el aval del PJ.

El miércoles último, la plana mayor de la CGT se retiró de la Casa Rosada con una sensación de alivio, pese a la desconfianza que impera en el vínculo con los libertarios. Estaban convencidos de que el Gobierno no avanzaría contra las cajas sindicales y que tomaría el proyecto de los senadores del radicalismo. No obstante, menos de 24 horas después de la cumbre con Posse, Francos y Caputo, una rama interna de la UCR movió sus fichas y presionó para correr por derecha a Milei.

Fueron Rodrigo de Loredo, condiputados de la UCR quienes empujaron para incluir el artículo sobre la eliminación de los "aportes solidarios" en el proyecto unificado de la UCR que presentaron el jueves pasado a la Casa Rosada.

En las últimas reuniones, cuando retomaron el diálogo con el Congreso para reflotar la "Ley de bases" y el pacto fiscal, Francos y Posse les habían dicho a los radicales que preferían que la iniciativa no se inmiscuyera en el tema de los recursos sindicales porque el Gobierno estaba tratando de acercarse a la CGT para recomponer el vínculo.

Los representantes de la UCR durante la reunión de marzo en la Casa Rosada optaron por no atender el pedido y sumaron el tema de los aportes solidarios.

El jueves, los gremialistas se enteraron a través de los medios de que el proyecto que la UCR ponía sobre la mesa contemplaba la eliminación de los aportes "obligatorios". Lo sintieron como una estocada por la espalda. Y esa fue una de las razones que los empujaron a convocar al paro del 9 de mayo.

En rigor, la UCR llegó al encuentro del jueves con Posse con un texto aggiornado, que aglutinaba los puntos primordiales de la iniciativa impulsada por Vischi y las propuestas del bloque de De Loredo. En la Cámara baja se impuso la postura más belicosa de los diputados, quienes forzaron a revisar la

versión del Senado. Si bien el texto final de la UCR retoma la base de las medidas que incluyó Milei en el DNU, los diputados radicales apostaron por una redacción más osada que sus correligionarios en el Senado. Y acordaron incorporar la "eliminación" de la contribución obligatoria-los aportes "solidarios" -. "La UCR propone que la cuota sea voluntaria", aclaran desde el Senado. Vischi se había inclinado por no incluir el tema del aporte solidario para que el proyecto tuviera más chances de ser aprobado.

El megadecreto de Milei, que ideó Federico Sturzenegger, establece que el empleador no está obligado a cobrar retenciones sobre el salario del trabajador de cuotas, aportes o contribuciones

por ser afiliados a asociaciones sindicales, a menos que exista un consentimiento del empleado.

En el gabinete de Milei admiten que la idea es retirar la cuota sindical del capítulo laboral, aunque no descartan poner un tope a las contribuciones. Saben que tienen tiempo para intentar desactivar el paro con un acuerdo in extremis y se muestran comprensivos ante la reacción sindical. En rigor, los negociadores del Gobierno creen que el artículo engorroso para los gremios podría caerse por falta de consenso durante el debate en el plenario de comisiones.

Anoche, en medio de la pulseada, Milei usó su cuenta de la red "X" para arremeter contra los detractores de la reforma. Al compartir datos sobre el récord de trabajadores no registrados (43,5%), el Presidente afirmó: "Pero después uno intenta modernizar la legislación laboraly se ponen como locos... La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo", sostuvo.

La cruzada de los "halcones" radicales esconde una jugada oculta. Buscan dar un golpe de efecto y apelar al "principio de revelación", un latiguillo académico de Milei, durante el debate en comisión. A sabiendas de que el Gobierno prefiere excluir el artículo de los "aportes solidarios" para no complicar la sanción de la reforma ni escalar el conflicto con la CGT, De Loredo y los referentes radicales en Diputados decidieron redoblar la apuesta y desafiar al Gobierno.

"No vamos a ser los radicales quienes saquemos el tema de los aportes solidarios del proyecto. Hayqueira fondo, no hay nada más 'casta' que los sindicalistas. Que lo retire el oficialismo en comisión y se hagan cargo de firmar el dictamen junto con el kirchnerismo. Veamos de qué lado está cada uno", advierten en la cúpula del bloque de la UCR. Se trata de una movida para dejar en evidencia que Milei no se anima a ir contra la "casta" como pregona en las redes.

¿Hasta qué punto están dispuestos a tensar para incluir el artículo sobre los aportes? ¿Qué harán si peligra la reforma laboral?

El alcance de la reforma laboral que diseñó la UCR para entregarle en mano a Milei no solo disgustó a los jefes de la CGT, sino que encendió las alertas en el tablero de Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Angel Pichetto. Se trata de otro aliado clave para el Gobierno. Tanto Pichetto como Emilio Monzó y Nicolás Massot creen que, por la profundidad de la crisis y la necesidad de colaborar con un eventual reactivación, es primordial avanzar ahora con los cambios asequibles dentro de la legislación laboral. Consideran que el artículo que avanza sobre los recursos sindicales podría tratarse más adelante.

Es curioso: Lousteau, jefe de la UCR y uno de los abanderados de la resistencia a Milei en la oposición, tiene una posición similar a Pichetto o Monzó. De hecho, su proyecto de reforma laboral no contemplaba cambios en las cuotas solidarias. •



El ministro y los legisladores, ayer, en la Casa Rosada

# Francos buscó el apoyo del último bloque dialoguista en Diputados

Se reunió con Innovación Federal, que responde a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro

"Un momento, me llama el gobernador", se disculpó con una sonrisa la diputada Pamela Calletti ante los periodistas en la Casa Rosada, mientras buscaba un espacio sin testigos para hablar vía celular con el mandatario salteño, Gustavo Sáenz.

La escena ocurrió ayer, al término de la reunión que Guillermo Francos mantuvo durante poco más de una hora con los ocho integrantes del bloque Innovación Federal, últimos en la ajetreada ronda de encuentros que el ministro del Interior tuvo para lograr apoyo a la renovada "Ley de bases" y el paquete fiscal, que por la tarde llegó a la Cámara baja.

"Tenemos la voluntad de darle al Gobierno las herramientas que necesita, en la medida en que no afecte los intereses de nuestras provincias", dijo Calletti, exministra de Justicia de Salta, al término del cónclave, del que también participaron los diputados Pablo Outes y Yolanda Vega (ambos salteños); Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik (los cuatro, del oficialista Frente para la Concordia, de Misiones), y el rionegrino Agustín Domingo.

Junto a Francos, estuvieron el secretario ejecutivo del Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.

Además de Sáenz, los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro) estuvieron informados sobre lo conversado. También el caudillo misionero Carlos Rovira, hombre fuerte de esa provincia. Luego de sus tres reuniones de anteayer, primero en la Casa Rosada con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; luego en Paraná, con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), que en Interior valoraron como muy positiva, y finalmente en Santiago del Estero con Gerardo Zamora, Francos acelera la búsqueda de aliados para tratar ambas iniciativas, con fecha posible para el 3 de mayo.

A la salida, los diputados dejaron entrever que ya sabían que hoy comenzará a tratarse el paquete fiscal en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia de Rolandi (ver aparte).

"No habíamos sido convocados hasta ahora, y el diálogo fue bueno porque se han tomado en cuenta inquietudes importantes para nosotros", agregó el diputado Domingo, interesado -como el resto de la delegación- en dejar en claro el carácter "independiente" del bloque, más allá de sus acuerdos puntuales con Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto.

Los diputados pidieron que se coparticipe el blanqueo de capitales y la posibilidad de reflotar la obra pública, reducida de modo dramática en la mayor parte del país.

#### Inquietud

"Transmitimos la inquietud, hay una disposición del Gobierno de regularizar este tema de aquí a unos meses, de acuerdo al estado de avance de las obras", afirmó el misionero Fernández. Los diputados también entendieron que los cambios en la industria tabacalera quedarán excluidos de la "Ley de bases", a pesar de que, según Calletti, los diputados "vamos a defender a nuestros productores, y el Fondo Especial del Tabaco (FET) a pesar de los lobbies", en referencia crítica a la presión de empresarios del sector, que lograron retirar este punto del proyecto.

Además de los votos propios y los de Pro, el Gobierno confia en el apoyo de Hacemosy de Innovación Federal para acercarse a los 129 diputados que necesita en Diputados. También, en una parte del bloque de la UCR, que le presentó al oficialismo días atrás una nueva y acotada ley laboral, y que también podrían dar apoyo a la "Leyde bases". • Jaime Rosemberg

#### NUEVOS PLANTEOS CONTRA EL DNU

Ainstancias del kirchnerismoy un gio Barilari exigió rechazar la libre sector de la oposición dialoguista, cámaras farmacéuticas, usuarios de la salud privada, inquilinos y defensores de jubilados expresaron ayer su rechazo al DNU 70/2023 en la Comisión de Defensa de la Competencia de la Cámara baja.

Por la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, Ser-

venta de medicamentos en los comercios. Contra la desregulación de aumentos de las prepagas se expresaron Roberto Sukerman (Fundación por los Derechos Económicos Sociales), José Luis García Ventureira (abogados autoconvocados)yFacundoMancebo(Defensoría del Pueblo de Lanús).

10 | POLÍTICA LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Adorni fue ascendido de rango y Karina Milei suma recursos para su tropa

SALARIOS. El vocero fue promovido a secretario de Estado y la hermana del Presidente contará con más recursos para su área

Maia Jastreblansky

LA NACION

El Gobierno reasignó recursos para sueldos y promovió ascensos en la Secretaría General de la Presidencia, que comanda Karina Milei. El vocero presidencial, Manuel Adorni, un colaborador muy estrecho de la hermana del Presidente, fue ascendido ayer en el rango y tendrá jerarquía de secretario de Estado, de acuerdo con lo que el gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles en el Boletín Oficial. El funcionario percibirá un diferencial en su sueldo ("Creo que hay una diferencia", se limitó a decir en la habitual conferencia de prensa matutina). Según pudo reconstruir LA NACION, el aumento ronda los \$200.000.

Según los datos que trascendieron en febrero pasado, cuando se produjo el escándalo por los aumentos en el sueldo de Milei y sus ministros -que luego se retrotrajo- un subsecretario de Estado percibe unos \$2,9 millones brutos de esta medida se atenderá con los los empleados públicos de forma mientras que un secretario de Es- créditos que se le asignaron a Ka- discrecional. tado percibe unos \$3,2 millones rina Milei. (sin descuentos).

Karina Milei decidió así empoderar a Adorni con un movimiento que en la Casa Rosada fue leído como un gesto político interno. "Es un tema administrativo pero tiene peso y lectura política. Es un reconocimiento porque ahora es la máxima autoridad en comunicación del Gobierno y un actor relevante en el gabinete", dijo un colaborador del área. El ascenso de Adorni es todo un mensaje hacia el secretario de Medios, Eduardo Serenellini, que, pese a que en los papeles también tiene el cargo de secretario de Estado, está cada vez más relegado del comando de decisiones de Balcarce 50.

"Asígnase rango y jerarquía de secretario de Estado al titular de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación", establece en su artículo 1º la normativa que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La norma determina que el gasto "quedemande el cumplimiento"



Manuel Adorni, vocero presidencial

En la conferencia de prensa que el vocero encabezó esta mañana en la Casa Rosada dijo que cumplirá "las mismas funciones que antes", pero con distinta jerarquía en lo formal. "Creo que hay una diferencia, menor pero hay una diferencia", deslizó sobre su sueldo. La última planilla oficial vigente para verse online con el detalle de lo que cobran cada ministro y secretario es la del primer semestre de 2023.

En febrero, el vocero ya había recibido un fuerte espaldarazo cuando su área pasó a depender directamente de Karina Milei. Fue cuando, al unísono, comenzó la licuación de funciones de Serenellini, que -pese a los embates internos- continúa en el Poder Ejecutivo.

El martes pasado, a través de la decisión administrativa 207/2024, la hermana del Presidente se hizo con más recursos para recomponer los sueldos de los empleados de su área. La Secretaría General de la Presidencia recibió 64.100 Unidades Redistributivas (UR) extras, que son complementos que permiten engrosar los salarios de

Cada unidad vale \$634,72, por lo que Karina Milei sumó \$40 millones extras mensuales a distribuir entre los empleados de su Secretaría. En la misma publicación se le quitaron 35.000 Unidades Redistributivas a Posse. Es decir que contará con \$22,2 millones menos para los sueldos de empleados de la Jefatura de Gabinete.

"La Secretaría General de la Presidencia tuvo cambios de estructura importantes y necesitaba más UR", justificó un importante colaborador de la Casa Rosada. La reasignación de Unidades Retributivas de un área a otra es un movimiento excepcional y es la primera vez que se hace este tipo de traspaso de recursos en esta gestión.

En la administración pública la mejora de los sueldos básicos con otros componentes discrecionales siempre fue moneda corriente. Regularmente se utilizaba el pago de las horas extras para recomponer los haberes -dado que hay empleados que están a disposición por fuera de su horario oficial- y también se distribuían las Unidades Retributivas por cuestiones de mérito.

# En marzo se pagaron \$114 millones en comisiones por ART

SEGUROS. La intermediación no es obligatoria, pero un convenio habilitó al Estado a contratar brokers

Camila Dolabjian

LA NACION

La trama de los seguros que investiga la Justicia por ahora hace foco sobre una sola parte del entramado de brokers que cobraron comisiones millonarias sobre las pólizas del Estado. Hay otro capítulo, el de las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART), que comienza a abrirse. No solamente gran parte de los seguros patrimoniales (auto, incendio, obras de arte, etc.) fueron intermediados, sino que también los de riesgos del trabajo, que tienen un esquema distinto. La mayor parte del Estado contrata a Provincia ART, del Grupo Provincia, ya que a nivel nacional no hay una aseguradora similar. Por esas pólizas, el Estado pagó el mes pasado cerca de \$114 millones en comisiones, según fuentes del mercado. En comparación, de acuerdo con la auditoría que se realizó sobre Nación Seguros, se pagaron en los primeros dos meses del año \$239.961.680 sobre los seguros patrimoniales.

ART absorbió 28 nuevas carte- que una gran parte de sus clientes ras del sector público nacional, que antes no estaban en su órbita, ochode las cuales fueron designadas junto con un broker. En esta rama no hubo un decreto del expresidente Alberto Fernández que obligara a contratar una empresa estatal. Así, por ejemplo, YPF no contrata con a una compañía pública. Existe sí un convenio marco con Provincia ART, que le permite a los organismos hacer contratos administrativos y, a criterio de estos, colocar a un intermediario.

Por eso, en el caso del Ministerio de Seguridad, Provincia ART recibió modificaciones de los productores asociados a las pólizas de las distintas fuerzas. Hasta el gobierno de Fernández, Castello Mercuri, empresa que donó US\$16.000 a su campaña, tenía las ART de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y de los empleados del mismo Ministerio. Los últimos tres fueron pasados a la órbita de Héctor Martínez Sosa durante la gestión anterior. Ahora, con el gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich al frente del ministerio, todas las fuerzas pasaron a un contrato directo.

Los productores son designados en las ART de la misma manera que en los seguros patrimoniales: se requiere una nota firmada y certificada por el área para que Provincia ART le pague una comisión que, a diferencia del caso de Nación Seguros, está determinada por ley. Es un 5% de la prima mensual contra el pago de la entidad, que es abonada por la empresa y no por el organismo, por lo que no le conlleva una erogación directa a los ministerios o entes, o una modificación de la alícuota que pagan, sino que le implica un costo adicional a la compañía.

Cerca de una decena de organismos, en la gestión de Fernández, pasaron de contratar de manera directa a Provincia ART a colocar un broker, lo cual generó un dolor de cabeza para la compañía: la empresa tenían armado un equipo acorde a la atención sin intermediación de esas áreas y, con la aparición de un productor, esas personas quedan ociosas y deben reubicarse en otras tareas. Es por este motivo que la empresa deberá Entre 2020 y 2023, Provincia hacer una reestructuración ahora públicos le están requiriendo la remoción de los intermediarios.

El broker interviene en dos momentos. Cuando se contrata un servicio, podría ofrecer distintas opciones, con las distintas empresas de mercado, al negociar una mejor alícuota de la prima, que dependen de la masa salarial y del riesgo del trabajo asociado y preciofinal de la ART. Pero allí es donde el sector público debe ir a licitación, por lo que su rol pierde sentido. Si se hace un convenio interadministrativo con Provincia ART, con quien hay un acuerdo marco, tampoco su rol tiene relevancia porque el sector público contrata con sí mismo.

La segunda instancia en la que interviene el broker es en la de los "servicios posventa": hacen gestiones entre las partes ante los accidentes de los trabajadores y buscan "mejoras" de lo que ofrece la ART, como cubrir preocupaciones y elementos de prevención, entre otros. La irregularidad yacería, en ese momento, en la discrecionalidad para la colocación del mismo sin licitación ni ningún mecanismo que permita competencia entre ellos para determinar un mejor precio o prestación. •

## Menem debió desactivar el llamado a la Comisión de Juicio Político

**DIPUTADOS.** El presidente de la Cámara baja no reunía el *quorum*; Pagano, designada al frente en medio de una polémica, fue internada

Laura Serra y Delfina Celichini LA NACION

Con la prioridad puesta en el arranque del debate del paquete de leyes fiscales, que será a partir de las 11, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió desactivar la citación a la Comisión de Juicio Político, que estaba convocada para la misma hora. En rigor, el presidente del cuerpo no tenía garantizado el quorum suficiente para nombrar nuevamente a sus autoridades, tal como pretendía, y desplazar así a la diputada Marcela Pagano, rechazada en medio de la interna de La Libertad Avanza.

En efecto, Menem insiste en desconocer la validez de la reunión del miércoles de la semana pasada, cuando intentó interrumpir el encuentro unos minutos antes de su inicio. Sin embargo, no pudo evitar que se votara a Pagano como su presidenta.

A instancias de Karina Milei, el titular de la Cámara busca correr a Pagano de ese rol e imponer a una persona cercana al círculo de la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe del Estado. La controversia derivó también en la salida de Oscar Zago de la jefatura del bloque libertario en la Cámara baja y su reemplazo por el legisla-

dor cordobés Gabriel Bornoroni, cercano a Menem.

Por eso, el titular de la Cámara trató en los últimos días de convencer a cada uno de los integrantes de la comisión de que avalaran su estrategia. No obstante, los legisladores de Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal le hicieron saber que no estaban dispuestos a inmiscuirse en la interna libertaria ni tampoco a asumir el costo político de acompañar una jugada que consideraron "al borde de la ilegalidad".

Pro, bloque satélite de las iniciativas de La Libertad Avanza, podría haber actuado de manera funcional al presidente del cuerpo, a pesar de la incomodidad de muchos de sus integrantes.

Como medida de última instancia, Menem llamó anteayer por la noche a Pagano. La idea del riojano era persuadir a la diputada para que asistiera a la comisión, a contramano de lo que ella misma había firmado en el acta constitutiva. En el oficialismo especulaban con que su presencia arrastraría al resto de los integrantes. No obstante, Pagano se negó de plano a acceder al pedido del presidente de la Cámara baja.

A diferencia del freno que se impuso a la cumbre de la Comisión de Juicio Político, hoy sí se reunirá

la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el paquete fiscal propuesto por el Gobierno, una iniciativa clave.

Pagano, internada

La controversia por la conducción de la Comisión de Juicio Político sumó ayer otro capítulo. La diputada Pagano fue internada por un cuadro de deshidratación, confirmaron a LA NACION fuentes cercanas a la legisladora.

Allegados a Pagano detallaron que la diputada sufrió vómitos y un fuerte malestar que motivó su internación en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. •

POLÍTICA | 11 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### Viene de tapa

En la Argentina el último en formularlas ha sido Marcos Peña. Quien fue jefe de Gabinete de Mauricio Macri reapareció en la escena pública como autor de El arte de subir (y bajar) la montaña. Es un libro de memorias, pero con una peculiaridad que lo aleja de ese género. Peña escribe sobre el impacto que tuvo el contacto con el poder en su intimidademocional. Esetestimonio seentrelaza con una larga reflexión acerca de los conflictos subjetivos a los que están expuestos quienes deben ejercer el liderazgo. Peña habla de sí mismo y hace hablar a otros. Recoge la experiencia de muchas personalidades, de las más variadas disciplinas y nacionalidades, a las que entrevistó para su podcast Proyecto 77. Es un trabajo interesante por su contenido. Pero también por el contexto en que aparece. Las pasiones y la afectividad han estado en los últimos tiempos mucho más presentes que lo habitual en la política.

Un fenómeno que se ha observado una y otra vez, sobre todo durante la campaña electoral, es la pesadumbre que experimenta una parte mayoritaria de la sociedad argentina. Quienes indagaron como encuestadores en la imagen que los votantes se fueron formando del entorno colectivo en los últimos años se asombraron al advertir un pesimismo y una sensación de desamparo que no alcanzaban la misma intensidad en otras crisis. Pérdida del sentido de futuro, la sensación de que "esto ya no es vida", un desasosiego que casi siempre terminaba en llanto.

Hay una coincidencia muy extendida en que una clave del éxito aceptación de su vulnerabilidad, la la impetuosidad, el rechazo a oír de Javier Milei fue haber no solo necesidad de cubrir una fragilidad interpretado, sino encarnado en su propia expresividad ese desasosiego. Milei vino a confirmar la sospecha que una contrariada Chantal Mouffe expresó en su libro El poder de los afectos en la política: en estos tiempos, la derecha, a escala internacional, ofrece una respuesta mucho más eficiente que la izquierda a la exigencia de protección y seguridad que el público plantea a la dirigencia.

En la misma línea, algunos observadores fueron más allá de Mouffe para señalar la capacidad especial de algunos líderes conservadores, máso menos populistas, para hacerse cargo de ese estado de conciencia y movilizarlo en su beneficio hacia las urnas. De todos esos ensayos, hay uno de Andrew Anthony que destaca por lo audaz. Toma sin saberlo una ocurrencia de Felipe González, quien, inspirado por su colaboradora Rocio Martinez-Sampere, bromeó en noviembre pasado: "Yo a los nuevos jefes de la derecha los distingoporel pelo". Elensayo de Anthony salió en *The Guardian* con el título "El populismo tiene que ver con el cabello: lo que los líderes de derecha intentan decirnos con sus peinados salvajes". El periodista recorre las cabelleras de Milei, Boris Johnson, Donald Trump y Geert Wilders, el líder del Partido de la Libertad de los Países Bajos. En todos los casos decodifica el mismo mensaje a través del peinado, llamémoslo así, heterodoxo: indica la presencia de una personalidad no convencional, disidente frente a lo establecido, capaz de dar solución a los problemas por la fuerza de su excepcionalidad y avasallando los lentos y estériles rituales de la institucionalidad.

Sin ir tan lejos por este camino de la semiótica, es evidente que el desasosiego espiritual de las muchedumbres parece hacer juego con líderes dotados de una gran habilidad para representary a la vez direccionar pasiones con el imán de la extravagancia. Quiere decir que hay un puentemásomenos repetitivo entre momentos en que el estado de ánimo colectivo se muestra muy sombrío y la emergencia de dirigentes que se ofrecen como una salida no por la calidad de sus programas, sino por la singularidad de su carácter. Esta

**EL ESCENARIO** 

# Poder, emociones y salud mental

Carlos Pagni



perspectiva conduce a una cuestión clásica en el análisis del liderazgo: el blindaje narcisista que caracteriza a tantas celebridades de la política.

En su libro, Peña reflexiona en un contraste explícito contra ese modelo de dirigente. Defiende la humanización del que conduce, la siempre presente, pero que, sometida a las exigencias del gobierno, se vuelve más amenazante. Por contraposición, Peña realiza un alegato contra el síndrome de hibris. Es decir, levanta una advertencia sobre la capacidad que tiene el ejercicio del poder para trastornar la conducta. La idea es que el poder no solo corrompe. El poder enferma.

#### Hibris

En la antigua Grecia secreía que la existencia de cada ser humano cobija un monto defelicidad y de tristeza, de éxito y de fracaso, asignado por los dioses. La pretensión de modificar esa ración recibía el nombre de hibris. Esa palabra significaba desmesura y era vista como un desborde de la condición humana que lleva a desafiar a la divinidad.

Hoy la palabra hibris es traducida como soberbia o infatuación. Los psiquiatras identifican ese trastorno en quienes ejercen posiciones relevantes de poder, que es el problema que desvela a Peña. El cita al estudioso más relevante de este campo: David Owen, cuyo libro más difundido es El síndrome de hibris, donde analiza los gobiernos de Tony Blair y George Bush hijo. Sin embargo, el texto que hizo célebre a Owen, y que muchos argentinos conocieron gracias a Nelson Castro, es el que escribió junto a Jonathan Davidson. Fue publicado en 2009 en el número 132 de la revista Brain, Journal of Neurology, con el título "Síndrome de hibris: ¿un desorden de personalidad adquirido? Un estudio de los presidentes de Estados Unidos y los primeros ministros del Reino Unido a lo largo de los últimos 100 años".

EltextodeOwenyDavidsonpertenece a una larga serie de estudios sobrelas determinaciones psicológicas del liderazgo, Allí están también los trabajos de Sigmund Freud, Jerrold Post, Malcolm Gladwell, Jonathan Haidty Gabor Maté. Owen es un destacado político británico que ocupa una banca en la Cámara de los Lores. Antes de ingresar a la carrera política ejerció la medicina como neurólogo y psiquiatra. Davidson también es psiquiatra e investiga sobre en ansiedady estrés en la Duke University.

Para ellos, la hibris es el lado os-

curo del liderazgo. Los grandes jefes suelen tener carisma, encanto, habilidad para inspirar a otros, capacidad de persuasión, disposición para tomar riesgos, grandeza de aspiraciones y confianza en sí mismos. Pero Owen y Davidson observan que suelen estar signados por consejos, una forma de incompetencia derivada de la impulsividad, dificultad para evaluar las consecuencias de los propios actos, y este rasgo, muy recurrente: un desdén por los detalles propio de quienes se creen infalibles. La hibris sería una modulación del narcisismo en una fase tan aguda que es capaz de llegar al abuso de poder y a la negligencia frente a la posibilidad de dañar la vida de otros. En los dictadores es una desviación caricaturesca. Owen y Davidson recuerdan que lan Kershaw, el eximio biógrafo de Hitler, tituló su primer volumen (1889-1936) Hibris.

Los autores advierten que es más probable que una tendencia al egocentrismo se convierta en síndrome de hibris después de un gran triunfo electoral. Y que se desarrolle ante una guerra o un desastre financie-

Según Owen y Davidson, los líderes que son víctimas de hibris presentan 14 características: 1) ven el mundo como un lugar de autoglorificación a través del ejercicio del poder; 2) tienen una tendencia a emprender acciones que exaltan la propia personalidad; 3) muestran una preocupación desproporcionada por la imagen y la manera de presentarse; 4) exhiben un celo mesiánico y exaltado en el discurso; 5) identifican su propio yo con la nación o la organización que conducen; 6) en su oratoria utilizan el plural mayestático "nosotros"; 7) muestran una excesiva confianza en sí mismos; 8) desprecian a los otros; 9) presumen que solo pueden ser juzgados por Dios o por la historia; 10) exhiben una fe inconmovible en que serán reivindicados en ambos tribunales; pierden el contacto con la realidad; 12) recurren a acciones inquietantes, impulsivas e imprudentes; 13) se otorgan licencias morales para superar cuestiones de practicidad, costo o resultado, y 14) descuidan los detalles, lo que los vuelve incompetentes en la ejecución política.

Proyectada sobre la cotidianidad de la política, la hibris se traduce en comportamientos muy característicos. El más frecuente es la iracundia. El líder afectado por esa arrogancia estructural vive el borde de la furia. con estallidos que determinan el

modo de aproximación de los colaboradores hacia él.

En un sentido menos ostensible, la presunción de solo estar expuestos al juicio de Dios o de la historia vuelve a los líderes que padecen este síndrome muy proclives a desafiar a los tribunales y enfurecerse frente al periodismo crítico. Es decir, aparece una dificultad para aceptar el límite. Estas tendencias se refuerzan por ese desprecio por los otros, que los vuelve casi adictos al insulto.

Owen y Davidson se sirvieron de un sinfin de biografías para analizar las personalidades de la mayoría de primeros ministros británicos y presidentes norteamericanos del siglo pasado hasta la primera década del actual. En esa secuencia citan a uno de los consejeros de John F. Kennedy (1961-1963), Richard Goodwin, quien describe a su jefe en un rapto de hibris durante el fiasco de Bahía de Cochinos: "(...) Tuvo una gran arrogancia; la no reconocida, la inconfesable creencia en que podría comprender, y aun predecir, el elusivo, a menudo sorprendente, siempre conjetural curso del cambio histórico".

El diagnóstico de Goodwin sobre Kennedy es revelador de un aspecto de la hibris que explica innumerables derivaciones prácticas. El líder que se exalta a sí mismo suele experimentar una suerte de conexión visceral con la marcha de los hechos. Hugo Chávez confesó a Daniel Filmus, en una entrevista para canal Encuentro, que él sentía que por sus venas galopaba el caballo de la historia. Hay una versión hipertrofiada de esa percepción: la creencia de que se gobierna o se lidera por un mandato divino. Es decir, la tentación de introducir el más allá en el tiempo. O, comoalerta Karen Armstrongen su libro sobre el origen del fundamentalismo en los tres monoteísmos, la propensión catastrófica a transformar el mito en logos.

Isaiah Berlin explicó, y censuró, una forma de ejercer la política para la cual hay valores objetivos, interpretaciones "verdaderas" que, en realidad, postulan como indiscutibles a las que son meras opciones morales o ideológicas. Es la posición de dirigentes que defienden sus puntos de vista alegando que hablan en nombre de la ciencia. La consecuencia inevitable de esta posición es la negación de cualquier perspectiva divergente. La suposición de que la diferencia en los modos de pensar es, en realidad, una perversión. Donde un espíritu liberal ve pluralismo, el gobernante presa de la hibris ve una inclinación por la mentira.

Este sistema de prejuicios se acti-

va de manera muy frecuente en los ataques a la prensa. Para el líder que se encapsula en una burbuja de certezas, es inconcebible la aparición de un ángulo crítico. Los periodistas no cuestionan, más aún, ni siquiera se equivocan: si no convalidan al poder, es porque están maquinando operaciones. Quiere decir que, desde la perspectiva de Owen y Davidson, la hibris está asociada al dogmatismo. Esa deformación que tan bien caracterizó Shakespeare en Enrique VI. cuando le hace decir a York: "La verdad aparece tan desnuda de mi parte que cualquier ciego puede verla". Como comenta Stephen Greenblatt en ese gran libro que es El tirano. Shakespeare y la política: "Todo es negro o blanco. No se admite en ningún momento que pueda haber una zona gris; imposible reconocer que una persona razonable pueda discrepar de tales presupuestos. Cada uno piensa que solo puede deberse a pura maldad no reconocer algo que es tan indiscutiblemente 'evidente'".

Oweny Davidson cuentan que Richard Nixon comenzó a experimentar signos de hibris en la campaña de 1972, cuando le dijo a Henry Kissinger: "Nunca lo olvide, la prensa es el enemigo. El establishment es el enemigo. Los profesores son los enemigos". La lectura de la política como una relación amigo-enemigo es consustancial a la patología que describen Owen y Davidson. Y de la mano de la imagen del enemigo llega otro sintoma: la tendencia a sospechar conspiraciones. Resulta útil en este punto del camino detenerse en La evaluación psicológica de los líderes políticos, ese gran tratado sobre psicología del poder escrito por Jerrold Post, quien no en vano pasó 25 años al frente de la oficina de análisis psicológico de la CIA. Allí Post describe, de manera muy esquemática, tres estilos en el manejo del mando y en la conducción del entorno: el obsesivo-compulsivo, el narcisista y el paranoico. La hibris es, como ya se dijo, una exageración del narcisismo. Pero convive con notas paranoides. Lleva a suponer que hayun enemigo oculto, que en la fantasía de su víctima suele ser una máquina perfecta. Para la personalidad paranoide todo dato corrobora los prejuicios. Todo el tiempo hay que monitorear el ambiente. Por eso los gobernantes con este padecimiento suelen ser adictos a los servicios de inteligencia. Es obvio: la verdadera realidad no es evidente, está escondida. Entender es espiar.

El historiador Bert Park vio algunas de esas características en Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921. Lo pintó como petulante, intransigente y paranoico". La personalidad de Wilson impresion ó a muchos observadores de sutiempo, hasta llamar la atención nada menos que de Freud, que le dedicó un estudio en colaboración con William Bullit.

En ese libro, con prosa envidiable, el padre del psicoanálisis publicó esta reflexión: "Locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos, han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo y los posteriores han dado ímpetu a importantes movimientos culturales y han hecho grandes descubrimientos. Han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar de sus anormalidades; pero, por otro lado, son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad, la unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, lo que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo". •

12 | POLÍTICA LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Poder Ciudadano criticó la postulación de Lijo a la Corte: "Tiene que ser intachable"

**ONG.** Sin nombrar al juez, le pidió a Milei que "considere" que los miembros del tribunal deben tener un "amplio consenso"

La ONG Poder Ciudadano se sumó ayer al largo listado de asociaciones civiles que cuestionaron la decisión del Gobierno de impulsar al juez federal Ariel Lijo como uno de los postulantes para integrar la Corte Suprema.

Sin nombrar directamente al magistrado, se instó al presidente Javier Milei a que "considere los principios en la selección final". "Cualquier duda o cuestionamiento sobre la integridad de un candidato puede socavar la credibilidad de la institución y afectar su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y equitativa", se consideró.

"Desde Poder Ciudadano consideramos que la confianza en la imparcialidad y la rectitud de los integrantes de la Corte Suprema es esencial para la legitimidad del sistema judicial en su conjunto", indicó la organización.

"Es indispensable que la designación de los/las integrantes de la Corte Suprema sea de juristas intachables que cuenten con un amplio consenso político y social", advirtió la entidad en su comunicado, y destacó que este acuerdo "garantiza la estabilidad y la legitimidad del tribunal, fortaleciendo su independencia y su capacidad para actuar como garante de los derechos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos".

Poder Ciudadano alertó, además, que la ausencia de mujeres como integrantes del máximo tribunal "socava los avances que se dieron en la materia durante los últimos 20 años".

Días atrás, en un contundente pronunciamiento, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires advirtió que la Argentina atraviesa una crisis económica y cultural de extrema gravedad y recordó que "la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación implica un acto de suma trascendencia institucional".

Marcó, así, sus discrepancias con la postulación del magistrado Lijo.

"La cobertura de cualquier vacante que se produzca en el alto tribunal de la República requiere del nombramiento de juristas relevantes e imparciales, que no solo



#### Con el embajador de Israel

El embajador de Israel, Eyal Sela, y el juez federal Ariel Lijo se reunieron ayer para analizar la situación del narcotráfico y del crimen organizado en la Argentina. Lijo fue propuesto por el Gobierno para ir a la Corte. •

posean condiciones de idoneidad para el ejercicio de esa alta función que les encomienda el Estado sino, fundamentalmente, una acrisolada moral pública, en el sentido que le atribuye el art. 19 de la Constitución nacional a las acciones privadas de los hombres", expresó, en una declaración firmada entonces por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario, Eduardo A. Sambrizzi.

A la vez, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) sostuvo que la candidatura de Lijo genera "sospechas" y "polémicas" por sus antecedentes.

En paralelo a los cuestionamientos, organizaciones no gubernamentales ligadas al ejercicio del derecho y al partido Pro se pronunciaron con pedidos para auditar una causa en la cual Lijo fue sobreseído junto con su hermano, Alfredo "Freddy" Lijo, tras indagar sobre su patrimonio.

Las presentaciones fueron realizadas por Será Justicia, Profesores Republicanos y Acción Conjunta Republicana, y fueron realizadas luego de que la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que denunció a Lijo, reclamara que se realice una in-

vestigación sobre el modo en que fue cerrado el caso, a partir de un pedido del fiscal Franco Picardo al juez federal Julián Ercolini.

El lunes pasado, el Poder Ejecutivo abrió la etapa dentro del procedimiento estipulado -que se extenderá durante dos semanaspara que ciudadanos y entidades presenten sus "posturas" y "observaciones" a la candidatura a la Corte Suprema del académico Manuel García-Mansilla y del juez Lijo.

A través de sendas publicaciones en el Boletín Oficial del lunes 15 de abril, el Poder Ejecutivo despejó dudas y postuló oficialmente a los magistrados para integrar la vacante disponible en el máximo tribunal que se liberó tras la salida de la exministra de la Corte Elena Highton de Nolasco.

Si bien hace más de un mes que se conoció la propuesta del Poder Ejecutivo, la cual fue duramente criticada por la oposición y académicos, en especial en torno a la figura de Lijo, recién el lunes quedó oficializada mediante el Boletín Oficial en la sección de Avisos Oficiales. Pese a su oficialización, dependerá del Senado aceptar o no a los postulados. •

# Sospechan que Insaurralde recibió dádivas de una firma

LOMAS DE ZAMORA. Mientras licitaba obras, una contratista le cedió el manejo de una camioneta

Hernán Cappiello

LA NACION

El fiscal federal Sergio Mola, que impulsa la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde, pidió que se investigue al exintendente de Lomas de Zamora por coimas junto con una empresa contratista de la comuna que le facilitaba a Insaurralde una camioneta Hyundai 258 Hl, que luego fue comprada por el municipio.

El pedido del fiscal busca ahondar en la relación de Insaurralde con la empresa EMA SA. El 21 de diciembre de 2011, la firma autorizó al exintendente a conducir un vehículo Hyundai, modelo 258 Hl, patente KTB665. Pero tres meses más tarde, el 29 de marzo de 2012, ese vehículo fue comprado por la Municipalidad de Lomas de Zamora, la que también le extendió, en esa misma fecha, una autorización para circular a favor de Insaurralde.

La autorización aún está vigente, pese a que Insaurralde dejó la intendencia en diciembre de 2023 cia del cargo desde 2021, cuando asumió como jefe de Gabinete de Axel Kicillof, por impulso de Cristina y Máximo Kirchner.

Las empresas EMA SA y Servilum, dijo el fiscal, según surge de bases de datos comerciales abiertas, formaron el día 20 de abril de 2011 una unión transitoria de empresas (UTE) para presentarse en una licitación pública para pavimentar el Camino de la Ribera en Lomas de Zamora. Se trató de la licitación pública Nº 21/11.

"De este modo, la concesión de una autorización para conducir un vehículo a favor del entonces intendente del Municipio de Lomas de Zamora por parte de una empresa que, contemporáneamente, aspiraba a ser adjudicataria de una contratación pública por parte de ese municipio, es pasible de configurar un supuesto de entrega y recepción de una dádiva a un funcionario público, subsumible en los delitos de cohecho activo y pasivo", escribió el fiscal Mola en el documento al que accedió LA NACION, en el que pide investigar el caso.

Asimismo, dijo que la posterior transferencia de ese mismo vehí-

culo al dominio del Municipio de Lomas de Zamora, que a su vez también extendió autorización para conducirlo a favor del entonces intendente, podría configurar los mismos delitos.

La decisión del fiscal Mola, que pidió extraer testimonios para que un fiscal bonaerense investigue el asunto, ya que no se trataría de un asunto federal, se conoció el mismo día en que declaró como testigo en el expediente María Eugenia Talerico, que fue la número dos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri.

La exfuncionaria aportó información sobre obras en la jurisdicción y sugirió pedir informes internacionales y otras medidas de prueba orientadas a investigar el delito de lavado de dinero. Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio están siendo investigados por este delito desde el año pasado, cuando trascendieron las fotos del exfuncionario con la modelo Sofía Clerici navegando en el yate Bandido por el Mediterráneo.

Talerico dijo que se podría pedir y, en rigor, se había tomado licen- informes mediante la red Egmont, que reúne a todas las UIF del mundo, a los países donde se estableció que viajó el intendente, con su esposa y con su amiga, mediante datos de Migraciones.

> Asimismo, Talerico aportó un sobre de papel -que dijo que recibió en su casa- que contiene 14 páginas de documentación y tres cuadros sobre obras realizadas en la municipalidad de Lomas de Zamora que serían irregulares, dijo.

> Y recomendó, además, que la UIF elabore un informe de inteligencia financiera analizando los reportes de operaciones sospechosas sobre las personas y las empresas investigadas en la causa. Sugirió recurrir a la Red de Recupero de Activos, que actúa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, para solicitar otras informaciones.

> En la investigación, un informe de la procuraduría especializada en lavado de dinero (Procelac) estableció que a Insaurralde no le cierran las cuentas, ya que con su sueldo de funcionario, su único ingreso declarado, no pudo cubrir los numerosos viajes que realizó al exterior (a Estados Unidos y Europa) en los últimos años. •

# Odebrecht: piden enviar a juicio oral a Corcho Rodríguez

corrupción. El fiscal Rívolo consideró probado que el lobista habría blanqueado 1.715.000 dólares que recibió de la firma brasileña

Hugo Alconada Mon LA NACION

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que el lobista Jorge "Corcho" Rodríguez, un primo y dos contadores uruguayos afronten un juicio oral, acusados de haber blanqueado 1.715.000 dólares provenientes del entramado de coimas que lideró la firma brasileña Odebrecht en la Argentina a través de tres sociedades comerciales extranjeras y la compra de un helicóptero.

Rívolo consideró concluida la etapa de recolección de evidencias contra Corcho Rodríguez, su primo Carlos Alberto Rodríguez y los uru-

guayos Martín Molinolo Menafra y Carlos Dentone Loinaz, quienes habrían reintroducido ganancias delictivas millonarias en el circuito legal a través de la firma Helicopter Corporation SA.

El juez federal Sebastián Casanello deberá ahora evaluar si comparte el criterio del fiscal Rívolo y remite las actuaciones a sorteo para que el caso recale en un tribunal oral, luego de que la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de los Rodríguez, Molinolo y Dentone a mediados del mes pasado, resolución que fue apelada ante la Cámara de Casación Penal.

"Les imputo a Jorge Ernesto Ro-

dríguez, Carlos Alberto Rodríguez, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz haber intervenido en la maniobra tendiente a poner en circulación la suma de 1.715.000 dólares, fondos de origen ilícito, con la finalidad de dotarla de apariencia de licitud", planteó Rívolo, quien quedó a cargo del expediente tras el fallecimiento de su colega Federico Delgado. El fiscal abundó: "Participaron en la adquisición del helicóptero Eurocopter EC 130 B4, número de serie 7002, matrícula LV-CFO".

"Las maniobras tuvieron su inicio el 30 de marzo de 2012, cuando se empezaron a registrar movi-

mientos bancarios en el entramado de sociedades controladas por Jorge Rodríguez, a partir de transferencias de dinero provenientes de la constructora Odebrecht", detalló el fiscal. "Esas sociedades eran Sabrimol Trading SA (radicada en Uruguay, constituida por Dentone y Molinolo), Capital Investment y Latin Financial (radicadas en Edimburgo, Reino Unido, constituidas por Dentone y Molinolo), empresas que a esa fecha no registraban actividad comercial", detalló.

Rívolo argumentó, además, que la causa deriva de la investigación por el supuesto pago de sobornos que Odebrecht y otras empresas abonaron a funcionarios argentinos para quedarse con el contrato para construir una planta potabilizadora de agua para AySA.

Consultado por la Nacion, Rodríguez siempre rechazó la acusación y negó ser dueño de Sabrimol Tradingy otras sociedades comerciales bajo sospecha. También descartó haber tenido cualquier rol o participación en un entramado delictivo. Sus abogados expresaron, además, su sorpresa ante el pedido de Rívolo en momentos en que se espera que la Cámara de Casación Penal defina si admite o rechaza el pedido de impugnación del auto de procesamiento y un planteo de prescripción. •

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

Minorista \$913,22 ▲ (ANT:\$912,61)

CCL \$1062,61 ▼(ANT:\$1076,48)

Mayorista \$869,00 ▲ (ANT:\$868,50)

Paralelo \$1030,00 ▼ (ANT: \$1035,00)

Turista \$1420,80 ▲ (ANT: \$1420,00)

Euro \$927,66 ▲ (ANT: \$922,08)

Real \$166,24 ▲(ANT: \$165,02)

Reservas 29.466 ▲ (ANT: 29.358)

en millones de US\$

Costo de vida | ELSISTEMA DE SALUD, EN CRISIS

# El Gobierno obligó a las prepagas a recortar las subas y devolver plata a los afiliados

La Secretaría de Industria y Comercio dispuso reajustar los aumentos de este año según la inflación; el Ejecutivo presentó una cautelar en la Justicia y propuso un método de reintegro

#### Ignacio Grimaldi

LA NACION

La administración de Javier Milei adoptó una estrategia "dual" contra las empresas de medicina prepaga. Uno de los caminos radica en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que dispuso ayer un "inmediato" reajuste de los aumentos de las empresas de medicina privada sobre la base de la inflación. El segundo tramita en la Justicia y tiene como objetivo conseguir la devolución a los afiliados del dinero cobrado por encima de ese indicador.

Varios representantes del sistema privado de salud dijeron a LA NACION que "estudian la factibilidad" de la modificación de las cuotas y comentaron que un posible reembolso del dinero sería "inviable".

La estrategia con resultado más inmediato es la disposición de la Secretaría de Industria y Comercio, que tal como informó esa dependencia es de "inmediata" entrada en vigor pese a la posibilidad de apelación que tienen las prepagas. La cartera que dirige Pablo Lavigne ordenó recalcular los aumentos. Estableció que deberán tomar como base lo facturado en diciembre de 2023 y podrán sumarle hasta lo que indique la inflación medida por el Indec. Ese modo de actualización de las cuotas, según la resolución oficial, regirá por seis meses.

Según números del Gobierno, las empresas de medicina privada cobraron en sus cuotas montos que superaron en un 70% el índice de precios al consumidor (IPC).

"Asumiendo una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%", puntualizó el comunicado de ayer de Comercio.

Esta resolución impactará a partir de mayo para Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, que agrupan al 75% de los afiliados, según estimaciones oficiales.

La determinación del Gobierno, en este sentido, es consecuencia de un expediente que tramita en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a raíz de una denuncia de la Coalición Cívica por supuesta colusión, que se traduce como presunta cartelización.

"Confiamos en que no hubo colusión", sostuvo, ante esta acusación, una fuente del sector privado de la salud ante la denuncia oficial.

Las prepagas tienen la posibili-



Las empresas ven "inviable" un posible reembolso de parte del dinero de las cuotas ya cobradas

ARCHIVO

dad de apelar, pero, tal como indicaron, aún no lo tienen definido.

Por otra parte, el Gobierno presentó una medida cautelar en el Juzgado Nº 9 de la Cámara Federal Civil y Comercial. La entrada en vigor de lo que el Ejecutivo solicitó en ese recurso depende de lo que dictamine finalmente la Justicia.

A diferencia de la disposición gubernamental, que impactará en solo siete prepagas, la medida cautelar incluye a 18 empresas: OS-DE, Swiss Medical, Omint, Galeno, Medicus, Accord Salud, Hospital Italiano, Medifé, Sancor, Medicina Esencial, Prevención Salud, Hominis, Avalian, Federada Salud, Sipssa, OS Pasteur, Jerárquicos Salud y Met Córdoba.

En la cautelar, el Gobierno solicitó el mismo reajuste por inflación que la Secretaría de Industria y Comercio, pero, además, agregó un adjunto con una propuesta de devolución del dinero que consideró se cobró en exceso a los afiliados.

Según informaron fuentes oficiales, el Ejecutivo propuso que las prepagas devuelvan ese 70% en cuotas iguales entre junio y diciembre. Su aplicación depende ahora de la sentencia de la Justicia.

El Gobierno considera que un reembolso gradual a los afiliados sería viable para las empresas, a diferencia de lo que creen representantes de las prepagas.

Más allá de la presentación judicial, el análisis del Gobierno arro-



@TotoCaputo MINISTRO DE ECONOMÍA

"Prepagas deben retrotraer precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne en la Secretaría de Comercio, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media"

ja que supuestamente existió una "actitud abusiva" de las prepagas. Argumentan que antes de desregular los precios del sector con el "megadecreto" de diciembre (DNU 70), el sector iba a aumentar un 6,56% en enero, que supuestamente era lo que indicaba el Indice de Costos de Salud que estaba vigente en aquel momento. Este índice estipulaba una fórmula de actualización que ponderaba insumos y otros gastos de la medicina privada, y marcaba cuánto debían aumentar las prepagas tal como habían acordado con el gobierno anterior.

Esa regulación desapareció y en la administración de Javier Milei opinan que es razonable que el incremento de enero haya sido superior al del viejo Índice de Costos de Salud, pero observan que hay una diferencia "llamativa" con los aumentos de hasta 44% que registraron en ese mes.

Además de identificar "movimientosen bloque" en los aumentos de las cuotas, el Gobierno asegura haber detectado una mecánica similar en los pagos que las prepagas realizan a los prestadores, tales como sanatorios o clínicas. Antes de la desregulación, la norma indicaba que las empresas debían transferir el 90% del dinero recaudado por el aumento, pero después, según una muestra analizada por el Ejecutivo, "la mayoría" transfirió menos, "casi todas alrededor del 80%", con pagos a 90 y 120 días, en promedio. Por esta razón, para la administración de Javier Milei también habría existido un rédito financiero de las prepagas que se sumaría al del incremento de las cuotas.

"La Argentina de los vivos se terminó el 10 de diciembre", había pronunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando comunicó de manera oficial en su conferencia de prensa el avance de esta estrategia "dual" del Gobierno.

De la misma manera, el Ejecutivo asegura que se encuentra abierto al diálogo con las prepagas, pero esto contrasta con lo que sostienen los representantes del sector privado de la medicina, que aseguran que "los puentes están rotos".

#### LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA DECISIÓN

Algunos puntos útiles para saber qué se debe pagar

¿Qué se definió en concreto?

los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento en principio durante los próximos seis meses. Esto tiene una entrada en vigor "inmediata" e impactará desde la factura de mayo.

¿Cuáles son las empresas afectadas?

R Las empresas afectadas por la decisión del Gobierno son Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.

¿Qué pasará con el valor de las cuotas?

B El Gobierno estima que la inflación de abril será del 10%, y tomando en cuenta que las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en promedio un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las prepagas en un 33%, según la información oficial.

¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado por encima de la inflación durante los meses previos?

R La devolución del excedente de los aumentos no está dentro de las facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. El posible reembolso depende de la Justicia. El Gobierno presentó una medida cautelar en la que incluyó un mecanismo de devolución en cuotas que, de aprobarse judicialmente, comenzaria en junio y finalizaría en diciembre.

¿Tengo que pagar la prepaga?

B De manera extraoficial, fuentes al tanto de la disputa consideran que los afiliados deberían pagar la cuota facturada. El Gobierno asume que recuperarian su dinero mediante compensaciones futuras. Las empresas privadas todavía no hicieron referencia a este tema.

#### Costo de vida | LOS DETALLES DEL CAMBIO

# Reglas diferentes según la prepaga, un efecto de las decisiones del Gobierno

La resolución que pone tope a las subas abarca a siete entidades y la denuncia judicial es contra 18; las consecuencias y las explicaciones

Silvia Stang

LA NACION

¿Por qué una resolución que abarca a un grupo de entidades -y, por lo tanto, a un grupo de afiliados-y no a todas las que subieron sus cuotas en porcentajes similares? La inquietud surgió de forma inmediata entre losactores del sectory, con mayor intensidad aún, entre los usuarios del sistema dejados al margen, luego de que el Gobierno anunció su decisión de establecer límites para las subas de cuotas en la medicina prepaga.

La gestión de Javier Milei pasó, en cuatro meses, de disponer la liberación absoluta de los precios de los planes de salud a definir reglas que, más allá del camino transitado para definirlas, implican topes a los aumentos, con una particularidad: son reglas que discriminan, porque algunas entidades deberán aplicarlas respecto de los precios.

Concretamente, lo resuelto es que, para definir cuánto cobrar a sus afiliados, siete prepagas deberán considerar el valor de sus cuotas de diciembre de 2023 y aplicar, como máximo, la inflación acumulada según el último dato disponible al período correspondiente. Por ejemplo, si en los cuatro primeros meses del año se acumulara una variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 65%, y si la facturación se emitiera a mediados de mayo (cuando se conozca la inflación de abril), los precios serían un 65% más altos que los de fines del año pasado. En la práctica, los importes hoy facturados son muy superiores y, por eso, la medida implica una baja de precios, solo para los casos alcanzados.

En las siete entidades están, según el Gobierno, aproximadamente el 75% de los afiliados al sistema. El resto no queda sujeto a esa regla y las empresas en las que están pueden seguir cobrando-en principioy deno mediar una posible pronta decisión judicial- según sus criterios. Los incrementos acumulados desde

enero y hasta el mes actual son de entre140%y165%, en general. Y para mayo se anunciaron en muchos casos subas que rondan el 10%.

La explicación dada por el Gobierno a la discriminación es que la resolución es una "medida de tutela", emitida sobre la base del dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNFC), hecho a su vez en repuesta a una denuncia que presentaron en enero referentes de la Coalición Cívica por supuesta cartelización. Y en esa presentación se mencionó a las siete entidades a las que abarca ahora la decisión oficial: Galeno, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, Hospital Británico y Hospital Alemán.

"Eso no está en control del Gobierno, sino de los denunciantes", señalaron desde el Gobierno, ante la consulta de la nación sobre por qué no se pudo llegar a emitir una medida y otras no, sin que eso esté justifica- generalizada. "La investigación no do en comportamientos diferentes puede incluir a empresas no denunciadas, por riesgo de que se caiga por temas procesales", agregaron.

Hernán Reyes, legislador porteño y uno de los denunciantes, afirmó que si bien el Gobierno -en el marco de una decisión tomada a partir de aquella presentación-no podría haber emitido una medida que involucrara a entidades no notificadas de una investigación contra ellas, sí podría haber avanzado previamente para determinar qué otras empresas estaban presuntamente actuando de forma abusiva, para darles aviso e incluirlas en el expediente. Según Reyes, desde la CNDC no se agregaron argumentos a los que habían sido presentados inicialmente ni se amplió la investigación.

Referentes del sector afirmaban ayer que, más allá de las consideraciones sobre la medida en sí, no parece sostenible que no abarque a todas las entidades. Entre las que quedan afuera hay algunas que tienen una población amplia de jubilados, especialmente afectados por la liberación de precios dispuesta por el Gobierno, que, a la vez, mantuvo congelados los haberes de la Anses

en enero y febrero, los dos meses en que hubo incrementos más fuertes de las cuotas. "Va a haber presión de los afiliados", consideró un directivo del sector, que rescató un dato no menor, considerando cómo se gobierna en estos tiempos: hubo muchas menciones en la red social X de entidades no incluidas, como el Hospital Italiano o Sancor Salud.

Desde el Gobierno señalan que la resolución emitida se complementa con la presentación hecha ante la Justicia por la Superintendencia de Servicios de Salud, también por supuesta cartelización: allí se pide que se le ordene a un grupo de empresas que retrotraigan los valores a diciembre y que devuelvan parte de lo cobrado en los últimos meses.

El pedido abarca a 18 entidades que, según el Gobierno, reúnen al 90% de los afiliados. Se trata de Medicina Esencial, Accord, Prevención, Hominis, Avalian, Federada Salud Sipssa, Hospital Italiano, Luis Pasteur, OSDE, Medifé, Sancor, Jerárquicos Salud, Medicus, Met Córdoba, Swiss Medical, Omint y Galeno. Entre las no incluidas, curiosamente hay dos que sí están alcanzadas por la resolución de Comercio: el Hospital Alemán y el Hospital Británico.

Más allá de los efectos desiguales para empresas y afiliados de las decisiones del Gobierno, hay un eslabón de la cadena que, según advierten sus referentes, agravará su crisis: el de los prestadores, como clínicas y centros dediagnóstico. Los quedan servicios a las prepagas tienen la actualización de sus aranceles (cobrados por logeneral con demoras) atada a la suba de cuotas. El año pasado, mientras las prepagas advertían que las alzas autorizadas iban por detrás de las subas de costos, los pacientes notaban cada vez más problemas en las prestaciones: cobro o intentos de cobro de copagos, demoras en los turnos, salida de médicos de las cartillas y congelamiento de reintegros. "El tema-vaticinó un referente de la actividad-será el próximo que en materia de salud volverá a tomar protagonismo en la agenda pública". •

# Alerta entre médicos y clínicas, los eslabones más débiles del sistema

**EL ESCENARIO** 

Francisco Olivera

LA NACION

a cuota de una prepaga es una cuestión tan sensible al funcionario público que fue ese rubro, junto con el turismo y la lechuga, lo que empujó al gobierno de Néstor Kirchner a intervenir el Indec en enero de 2007. La diferencia con lo que pasaba entonces es que ahora el sistema de salud arrastra unos 15 años de un manoseo que provoca, entre otros efectos, que los precios no reflejen los costos. Un modelo inviable.

Ese déficit acumulado es lo que tentó al Gobierno y a las prepagas a intentar, desde lados opuestos, resolverlo en tres meses. Y estalló la bomba. Lo que se discute ahora es apenas el comienzo, porque los precios de todo el sector están encadenados: el valor de lo que la prepaga les cobra a sus afiliados es referencia de lo que está dispuesta a pagarles por una consulta médica, un análisis o una internación a Este eslabón, el de los prestadores, es con los médicos el más débil de un sistema que llegó al límite de la regulación en la última parte de la gestión de Sergio Massa, durante la campaña electoral.

Afinesde 2023, un profesional podía cobrar por una consulta \$2500, y es la razón por la que muchos de ellos se borraron de las cartillas. cobraban copagos o daban turnos voladores a sus pacientes. La economía ajusta por precio o por volumen: en este caso fue por volumen, que en la industria de la salud es la atención y la calidad del servicio.

El decreto de Sturzenegger desencadenó alzas de hasta casi el triple en las cuotas, pero había atenuado parte de ese desequilibrio. En algunos casos, los honorarios de los médicos se triplicaron: a fines de abril, por la consulta en un hospital privado top de la ciudad se pagarán \$10.200. La incógnita es qué pasará a partir de ahora. ¿Asumirán las prepagas el 100% del costo de la reducción que les pide el Gobierno o la trasladarán a los prestadores? ¿El médico volverá cobrar esos \$2500? ¿Vienen más copagos?

Es la duda de Gerardo Figueroa, presidente de la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (Capres), entidad que agrupa a hospitales y clínicas del conurbano. Figueroa coincide con el Gobierno en que las prepagas están cartelizadas. "Nos ponen los precios: te ofrecen lo mismo", dice, pero también se pregunta: "¿Ahora vamos a los precios de diciembre con los costos de ahora?". La discusión lo sorprende además en medio de la paritaria. En febrero los trabajadores recibieron un aumento del 30%; en marzo, un 12%, y ya arrancó la negociación para los salarios de todo el año.

El camino es difícil de desandar. Mientras el IPC llegaba al 20,6% en enero, las prepagas les aumentaron a sus afiliados el doble, el 40%, y les trasladaron a su vez a los sanatorios el 38%. Y así fue todo el verano. Según datos de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados (Adecra), mientras las prepagas les subieron a sus afiliados las cuotas 115,7% entre diciembre y marzo, los prestadores recibieron 92,5%.

Si las prepagas absorben el cossanatorios, hospitales y clínicas. to, tendrán una pérdida económica importante; si no lo hacen, le darán la razón al Gobierno: evidentemente tenían espaldas para aplicar aumentos más graduales.

> Es posible que esta crisis obligue a repensar el sistema. Las cuotas de la medicina prepaga estuvieron reguladas desde 2011, con la ley que impulsó Cristina Kirchner (la 26.682), que dispuso que todo aumento debía contar con la aprobación oficial. Fue así hasta el DNU 70 de Javier Milei, en diciembre.

> En aquella ley se incluyó el programa médico obligatorio, un umbral que fue sumando prestaciones y que también hace subir los costos. Sigue vigente. ¿Habrá que reformularlo? ¿La cartilla de una afiliada de 70 años debe incluir obstetricia? ¿La de un padre de 7 hijos, tratamientos de fertilidad? ¿O se podrá acceder, como propone Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI, a módulos de prestación con cuatro o cinco componentes según la preferencia del afiliado?

El75% de los argentinos se atienden en el sistema de salud privada. Nunca un tema fue tan relevante y tuvo tantas inconsistencias. •

#### EN PRIMERA PERSONA

# Prepagas: cabeza fría al servicio del corazón caliente

Juan Carlos de Pablo

PARA LA NACION-

Según mis rigurosas estimaciones sobre cuánto y cuándo cobran, no menos del 100% de los médicos que figuran en las cartillas de las empresas de medicina prepaga hablan pestes de la mamá de los dueños de las referidas instituciones. Por lo que tienen que esperar para ser atendidos, lo mismo ocurre con los afiliados. Y como si esto fuera poco, el Poder Ejecutivo acusa al sector de actuar de manera "cartelizada".

Siguiendo a Alfred Marshall, propongo poner la cabeza fría al servicio del corazón caliente. Lo cual implica entender primero,

para calificar y actuar después.

Un seguro de un auto contra todo riesgo es razonablemente fácil de celebrar porque son muy pocos los nuevos riesgos. Esto no ocurre en el caso de la salud. Ejemplo: cuando contraté mi seguro con una prepaga, ni la empresa ni yo imaginamos el Covid-19. ¿Debe atenderme dentro de la cuota o facturarme por separado?

Las autoridades agregaron muchas obligaciones que las prepagas debían cubrir, pero no hay que ir a la facultad para ver que esto es imposible sin aumentar la cuota ;por

encima de la inflación!, pagarles menos a los médicos o atender peor al resto de los afiliados. Además de lo cual no hay que ser médico para advertir que, en términos de equipos, medicamentos, etc., se atiende de manera diferente de como

Las autoridades les agregaron muchas obligaciones a las empresas del sector se hacía, digamos, hace 30 años.

Que las prepagas hayan aumentado sus cuotas de manera similar puede ser signo de cartelización o de que algún elemento de costo les pegó por igual. ¿Están cartelizadas YPF, Shell y Exxon porque también mueven de manera coincidente el precio de las naftas?

Me encantaría ver un cuadro o un gráfico que relacione las cuotas de las prepagas con la tasa de inflación. Pero no en los últimos 3 meses, sino, por ejemplo, en los últimos 3 años.

¿Qué diferencia existe entre el mercado de la pizza y el de las pre-

pagas? Que si en una pizzería no me atienden como me gusta, voy a otra; pero esto es muy difícil en el caso de las prepagas. Esta es la justificación de la intervención estatal. Pero si los funcionarios les ladran a los integrantes del sector, estos olvidan sus diferencias y unifican posiciones frente a un enemigo común. En otros términos: ojo que el accionar público puede cartelizar al sector.

Funcionarios y propietarios de las empresas de medicina prepaga se tienen que sentar con datos, superando los entendibles gritos de facultativos y afiliados. •

ECONOMÍA | 15 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Salud: no se puede jugar con cosas que no tienen repuesto

#### OPINIÓN

Hugo Magonza PARA LA NACION

Il sistema de salud argentino ∠modelo imperfecto, no planificado y seguramente inequitativo. Aun así, es uno de los que combinaban mayor cobertura, calidad y acceso del mundo. Se trata de una ecuación virtuosa, pero insostenible. Lamentablemente, la sucesiva intervención del Estado en los últimos casi 26 años ha minado su potencial, desalentando tanto la inversión como las vocaciones.

Este proceso fue lento pero inexorable. Cientos de leyes, decretos, resoluciones y fallos judiciales lograron que profesionales calificados abandonaran las carteras de obras sociales y prepagas y que la gente no pueda pagar de su bolsillo por una cobertura a la que ya tenía derecho y, finalmente, que las instituciones vivan una situación de fragilidad, tan inexplicable como injusta.

Para entender cómo llegamos hasta aquí hace falta reparar en estos indicadores:

- Desde el 1º de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2023, la Canasta Básica Alimentaria aumentó, según el Indec, 37.837%. La luz, según el ENRE, 32.482%; los medicamentos. 19.599%; la nafta súper, 11.352%, y el salario de enfermera/o de piso, 9994%. Las cuotas de las prepagas aumentaron 7945%, según los incrementos aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud.
- Del 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023 (período que incluye la pandemia del Covid), los medicamentos aumentaron 1750%; la canasta básica alimentaria, 1444%; la nafta súper, 937%; el salario de enfermera/o de piso, 875%, y la luz, 828%. Las cuotas de las prepagas aumentaron 667%.
- Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023, tomando el IPC Salud del Indec, el incremento de precios a nivel nacional arroja en el ítem salud, un incremento total del 227%. En medicamentos y aparatos médicos, el aumento fue de 275%. Y las cuotas de las prepagas subieron 133%.
- Hasta el 31 de diciembre hubo fijación unilateral del precio de las cuotas de la medicina prepaga. A partir de 2024 son promedios/estimaciones porque cada entidad ajusta según sus cálculos y necesidades. Veamos los indicadores desde el 1º de enero de este año:
- La inflación de diciembre de 2023 fue del 25,5% y la cuota de las prepagas se ajustó en enero de 2024 el 35,3% en promedio. La diferencia contra la inflación fue del 9,8%.
- La inflación de enero de 2024 fue de 20,6% y la cuota de las prepagas se ajustó en febrero el 24,9% en promedio. La diferencia fue del 4,3%.
- La inflación de febrero fue del 13,2% y la cuota se ajustó en marzo el 20%. La diferencia fue del 6,8%.
- La inflación de marzo fue del 11% y la cuota se ajustó en abril el 17%. La diferencia fue del 6%.

El recupero de la cuota sobre la inflación, desde el 1º de enero de 2024, fue del 26,9%.

Desde la regulación de la medicina privada, la diferencia entre el costo de vida y el aumento de las cuotas al 31 de diciembre de 2023 fue del 80%. Entre el costo de los medicamentos y la cuota a esa fecha la

diferencia fue del 147%. Y entre el costo de salud (estimado) y la cuota, la diferencia fue del 154%.

#### Comentarios y reflexiones

- · Los medicamentos e insumos médicos tienen una carga tributaria del 34%. Dentro de la cuota pagamos los impuestos de los bienes a los que deberíamos tener acceso sin cargo por los derechos emanados de la Constitución nacional.
- · Hoy el sistema de salud está en estado crítico, por no decir terminal, y pretender resolverlo solo con aumentos de cuotas o incrementar aportes de los trabajadores formales es un error gravísimo. La única opción es trabajar sobre los costos ineficientes, la burocracia, la inequidad y el abuso.
- Respecto de la cuota, si bien libera los aumentos, dice que estos deben ser "de igual proporción" para todos los afiliados. Interpretando el pensamiento del redactor, suponemos que está tratando de que no se realicen incrementos a medida de un afiliado, lo cual es correcto, pero las entidades tienen diversos planes, totales, parciales, gerenciados, con copagos, cerrados, con reintegro, y el comportamiento de sus costos varía según su modalidad.
- Sin una política nacional de salud con una visión integral, basada en costo eficiencia y costo beneficio social, equitativa, solidaria, sustentable y estructurada en un modelo jurídico sólido no hay futuro.

Por otra parte, hay mucho para

- hacer en pos de un mejor sistema: Definir un plan de cobertura integral, basado en un modelo de atención primaria de la salud.
- · Transferir la cobertura de las prestaciones de discapacidad, como colegios, traslados y asistencia al adulto mayor, como geriátricos y asistentes, al ámbito de Desarrollo Social.
- Crear una agencia de evaluación de tecnología para definir las prestaciones y productos sobre los cuales otorgar cobertura.
- Crear un fondo nacional para la atención de las prestaciones de alto precio/costo para todos los habitantes, que establezca un modelo de compra y contratación centralizado y con controles de calidad.

El Estado vuelve a hacer acción solidaria con plata ajena, no ya con la de los impuestos recaudados, sino con los recursos propios de una población que aportó por obligación, tal es el caso de las obras sociales, o en forma voluntaria, como los afiliados de la medicina prepaga.

- Aprobar la creación de planes parciales, sin restricciones, permitiendo la complementación de los sistemas público, privado y de la seguridad social, reduciendo enormemente el pago de bolsillo de las personas.
- Reducir la carga impositiva de bienes y servicios destinados a la salud. II.BB., IVA, cargas laborales son gravámenes que se suman al costo prestacional que luego debe pagar la sociedad.
- Instrumentarla historia clínica electrónica universal e interoperable.

Aplicando algunas de estas medidas podremos detener el deterioro al que llegó el sistema de salud, a la espera de un plan nacional que, como política de Estado, devuelva a la salud argentina al lugar que tuvo y nunca debió abandonar. •

Presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (Acami)

# Ante inversores, Caputo reafirmó en EE.UU. que buscará levantar el cepo

REUNIÓN. En un seminario del JP Morgan, aclaró que, salvo que entre dinero fresco, no es factible con el nivel de reservas actual

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- El ministro de Economía, Luis Caputo, llegó ayer al seminario del banco de inversión JP Morgan en el Park Hyatt Hotel poco después de las tres de la tarde, hora local, un rato después de aterrizar en Washington. junto con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El título de su presentación: "Argentina: estabilización, desregulación y crecimiento sostenido".

Ante inversores y analistas de fondos y bancos de inversión, muchos de ellos llegados a Washington al igual que él para participar de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, Caputo defendió la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, dijo que no es cierto que sea pura "licuadora" -licuación de gastos con la inflación-, y reiteró que la intención es levantar el cepo cambiario, pero que no puede mitirá aceitar los vínculos con el hacerlo con el nivel actual de re- gobiernodeBidenyelFondoen un servas a menos que se reciba una inyección de dinero fresco, según pudo reconstruir LA NACION. No dio detalles sobre las discusiones con el Fondo y fue aplaudido.

La presentación de Caputo en el seminario de inversores del banco JP Morgan fue su actividad principal del primer día de visita a Washington, un viaje que marcó su regreso a la capital de Estados Unidos como funcionario de la Argentina tras su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En Washington, Caputo se reunirá con funcionarios del Departamento del Tesoro, del Fondo, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y participará de la agenda del G-20, que este año preside Brasil. Caputo también estará acompañado en la capital norteamericana por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien tendrá una agenda propia con la Casa Blanca.

El Ministerio de Economía dijo que en esos encuentros "se continuará dialogando sobre las reformas que se están desarrollando en la Argentina para ordenar la economía". En la mira del mundo inversor están las discusiones con el Fondo, que se mueven en dos frentes: la próxima revisión del programa vigente, heredado del gobierno de Alberto Fernández, y los avances hacia un eventual nuevo programa que pueda incluir fondos frescos-el número que circula desde hace meses es 15.000 millones de dólares–y darle al gobierno de Milei el oxígeno que busca para levantar el cepo y darle un poco de alas a una economía hundida por ahora en una profunda recesión por las correcciones que implementó el Gobierno. El Fondo ha dicho en reiteradas oportunidades que hablar de un nuevo programa, que debería pasar por el Congreso, es "prematuro". En cambio, nadie anticipa inconvenientes con la próxima revisión dados los logros que han conseguido hasta ahora Caputo y su equipo tanto en el frente fiscal como en el nivel de recuperación de reservas.

La visita de Posse y Caputo per-



Caputo afirmó que el plan no es "pura licuadora"

ARCHIVO

momento crítico para el programa económico. Aunque el fuerte ajuste fiscal y las correcciones que implementó el gobierno de Milei han recibido un amplio respaldo en Estados Unidos, la Casa Blanca, el Tesoro, el Fondo y los inversores han ofrecido también una lista de inquietudes en un segundo plano, entre las que aparecen el impacto del ajuste en los sectores más vulnerables de la población y el tejido social, la calidad y la sustentabilidad del ajuste fiscal, y cuál es el apoyo político real que puede amalgamar la Casa Rosada para arraigar las reformas. Pero lo que prevalece en los mensajes sobre la Argentina, de momento, es un claro respaldo al giro que imprimió Milei en la política económica.

"El progreso hasta ahora ha sido realmente impresionante", dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, sobre el programa económico cuando LA NACION preguntó sobre las proyecciones del Fondo en la presentación de los últimos pronósticos del organismo.

"Las autoridades han podido registrar un superávit fiscal por primera vez en más de una década. Pero, por supuesto, esto llevará algún tiempo y requerirá una implementación firme de las políticas y es necesario hacer mucho más en una escala más amplia. Estamos siguiendo de cerca esta situación con nuestros equipos aquí en el Fondo, que están en estrecho contacto con las autoridades. Pero el progreso nuevamente ha sido bastante fuerte", agregó.

El Fondo prevé que la economía argentina se contraerá un 2,8% este año respecto del año anterior, en medio del fuerte ajuste fiscal digitado por el gobierno de Milei para equilibrar las cuentas públicas y combatir la inflación. Para 2025, el Fondo anticipa una recuperación de la economía con un crecimiento del 5% respecto de este año. Ante una pregunta de LA NACION acerca de si el Fondo prevé que el rebote de la economía será en "V", "U" o "L", un incipiente debate entre los economistas que siguen de cerca el país, Gourinchas solo se limitó a decir que la mejor opción es una "V". •

### **DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS**

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (a) al 15-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

#### SHOCKWAVE ARGENTINA Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA

info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

16 | ECONOMÍA | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# El calvario de una pyme por un duro conflicto gremial

**PREOCUPACIÓN**. "Estoy cansada y desilusionada", afirma Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, que desde hace casi dos años enfrenta el hostigamiento del sindicato lechero



Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, en la puerta de su establecimiento, en Buenos Aires

#### Pilar Vazquez

LA NACION

Desde hace 639 días, la pyme Lácteos Vidal lucha por mantener a flote su actividad frente a un gremio que, en numerosas ocasiones y a través de diferentes medidas de fuerza, intentó paralizarla. Se trata de uno de los conflictos que preocupa al sector productivo en general y que mantiene en vilo al pueblo de Moctezuma, a 30 kilómetros de Carlos Casares, en donde está ubicada la empresa. "Todavía estamos sufriendo las consecuencias del ataque de Atilra", dijo a LA NACION Ale-

jandra Bada Vázquez, dueña de la para la empresa láctea en el que se empresa privada, en referencia al conflicto con el sindicato.

para la empresa láctea en el que se desestimaron varios recursos presentados. Este veredicto reavivó la

Con el argumento de una falta de recategorización de empleados, el 19 de abril de 2022 Atilra comenzó a tomar una serie de medidas de fuerza que afectaron la actividad de la pyme, dejándola a un paso de la quiebra. Bloqueos, amenazas y presiones, entre otras acciones, fueron algunas de las situaciones denunciadas por la compañía y enfrentadas también por algunos de los trabajadores. El conflicto volvió a cobrar visibilidad esta semana con un fallo judicial desfavorable

para la empresa láctea en el que se desestimaron varios recursos presentados. Este veredicto reavivó la preocupación y generó malestar en el ámbito empresarial por la desprotección al sector productivo.

"Nos costó muchos meses recuperar la producción y a los clientes. Todavía no los pudimos recuperar a todos. Tuve muchos gastos en abogados, seguridad, en todo lo que devino del ataque. Hay policía en la fábrica. Todavía tengo el embargo de \$5 millones a pedido de Atilra. Son muchas todas las pérdidas económicas que nos causaron", contó la empresaria. Durante estos casi dos años, la empresaria ha luchado por mantener vivo el negocio de una firma que emplea directamente a unos 100 trabajadores. Fue en la madrugada de ese 18 de julio de 2022 cuando un grupo de trabajadores instaló una carpa en la puerta de la firma para iniciar un "bloqueo" que duró aproximadamente dos meses.

En esa jornada, según recordó ahora Bada Vázquez, no le permitieron encender la caldera de la empresa que sus padres, Idal Bada y su madre, Alicia Vázquez, habían fundado hace 50 años. De esta manera, se interrumpió la producción de quesos, dulce de leche, manteca y suero elaborados a partir del procesamiento de unos 60.000 litros de leche por día. La planta es de exportación a la Unión Europea; hacia allí se envía mozzarella. Además, se elabora leche en polvo para Bolivia y suero para China y Corea del Sur.

Además de la planta láctea, también bloquearon un establecimiento que la firma tiene en el barrio de Villa Devoto, en Buenos Aires. El gremio negó siempre que se haya tratado de un bloqueo y, en cambio, el sindicato hablaba de "huelga".

"No había ningún motivo para hacer un bloqueo, eso es un delito. Nunca hay motivo, pero tampoco hubieran tenido un motivo para hacer una huelga porque están todos los sueldos al día, todas las cargas sociales y las categorías ya había dicho el Ministerio de Trabajo que estaban bien", expresó Vázquez.

A los dos días, el Ministerio de Trabajo dictó una conciliación obligatoria que luego de aproximadamente tres semanas venció y ahí fue que el sindicato volvió a proceder con la misma medida. El conflicto escaló aún más cuando, después de más de dos meses, la empresa despidió a 29 trabajadores que seguían adheridos a la metodología del gremio.

En este contexto, el caso comenzó a tomar visibilidad a nivel nacional y, en estos casi dos años, la firma recibió el apoyo de empresas del sector, políticos que se expresaron, como el expresidente Mauricio Macri y la actual ministra Patricia Bullrich. El 8 de julio de 2023 se realizó un abrazo simbólico en las puertas de la láctea en el que participaron productores, industriales y vecinos.

La batalla en la Justicia ha sido intensa, y también las dificultades. Luego de las cesantías, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69, a cargo de José Ignacio Ramonet, emitió una medida cautelar prohibiendo los despidos por huelga y ordenando la reincorporación. Posteriormente suspendió la medida tras escuchar la defensa de la empresa. No obstante, ante la apelación de los trabajadores, vino un nuevo revés de la Justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo Nº 9 ordenó la ejecución de la medida cautelar a pesar de que existía un dictamen fiscal que afirmaba que la Cámara no debía tratar el recurso. En este contexto, se le ordenó a la empresaria pagar \$290.000 por día, es decir, \$10.000 por persona si se demoraba.

Lácteos Vidal apeló la decisión del juez y realizó un gran número de presentaciones que fueron desestimadas por no estar prevista la apelación en el proceso sumarísimo. Sin embargo, anteayer se conoció que la Cámara le denegó eso.

Con cierta resignación, frente a esa decisión judicial, la empresaria sostuvo que está "cansada, desilusionada, agotada, aburrida y triste porque veo que no tienen en cuenta el sacrificio, lo que cuesta mantener una empresa viva". Para concluir agregó: "Es desgastante y me genera impotencia y me parece una injusticia, sobre todo por mis empleados que quisieron trabajar a pesar de estar amenazados, hostigados. Son ellos quienes pidieron que los despidan a los violentos. Genera mucha angustia". •

El presidente de Mercado Libre, que tomará a 1800 empleados, confía en que la recuperación se empiece a sentir en el consumo en unos meses

# Juan Martín de la Serna.

# "A partir de octubre, la gente debería empezar a estar mejor"

Texto Alfredo Sainz

de anunciar la incorporación de 1800 empleados durante 2024, con lo cual superará los 12.000 trabajadores en el país. Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, explica que la ampliación de su plantilla local no se explica tanto por una foto del mercado, sino por una apuesta a una recuperación del consumo que podría llegar antes de fin de año.

A nivel regional, mediante este plan, la empresa apunta a reclutar a 2500 profesionales en el área de tecnología. De esta manera, prevé consolidar un equipo conformado por más de 15.600 especialistas en los 16 centros de desarrollo de productoy tecnología distribuidos en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia,



Juan Martín de la Serna ARCHIVO

México y Uruguay. A su vez, hacia fin de año, el gigante del e-commerce prevé superar los 12.000 colaboradores en la Argentina y los más de 76.000 en la región.

-La empresa está tomando en la Argentina más gente que el año

#### pasado, 1800 empleados nuevos versus 800 en 2023. ¿A qué se debe?

-Cuando tomamos este tipo de decisiones no estamos pensando en la coyuntura, sino en el largo plazo. La empresa nació hace 25 años y hoy estamos mirando los próximos 25. Hoy, el negocio en la Argentina no está creciendo a la par de otros países. De hecho, hace cinco años la mitad de los empleados que teníamos a nivel global estaban en la Argentina y hoy el porcentaje ronda entre 16% y 18%.

#### -¿Le resulta fácil completar las búsquedas en la Argentina?

-El talento está. Hasta 2021 costaba más porque había mucha demanda de puestos de IT en el mercado, pero ahora el negocio está más calmado. Además, Mercado Libre sigue siendo un lugar aspiracional, tanto para el que está buscando su primer trabajo como para los que están en posiciones de liderazgo. A todo el mundo le gusta trabajar en una empresa que crece.

#### -Se habla mucho del talento argentino como un diferencial en la región. ¿Lo comparte?

-Históricamente, contratamos más gente en la Argentina, pero no significa que siempre sea la mejor. Encontramos mucho talento en el país, pero también en otros mercados, como Brasil o Colombia.

#### -Están sumando más de 1000 empleados en el área de logística. ¿Hay planes para abrir algún nuevo centro de distribución?

-No es algo que estemos analizando por ahora. Cuando inauguramos el centro de distribución en el Mercado Central fue bastante complejo y esto llevó a la empresa a priorizar otros países. De hecho, el de Buenos Aires fue el primer centro de distribución de la compañía en toda la región y sigue siendo el único en la Argentina, mientras que en estos cinco años sumamos otros 14 en México y Brasil.

#### -¿Cuál es la política de la empresa con respecto al teletrabajo?

-Si hay algo bueno que trajo la pandemia fue darnos cuenta de que también se podía trabajar en forma remota y aprovechar un mejor manejo del tiempo. Pero también sabemos lo importante que es transmitir la cultura de la empresa, especialmente para los nuevos empleados, y es algo difícil de lograr vía Zoom. La política de Mercado Libre es que la gente tiene que trabajar en forma presencial el 20% del tiempo por trimestre y la idea es que cada empleado administre cómo lo hace.

#### -¿Ve una recuperación de la economía argentina?

-No nos gusta hacer futurología sobre lo que puede pasar, pero sí vemos una economía que se está encaminando y nos estamos preparando para cuando se recupere. Estamos convencidos de que la economía va a mejorar. Lo que no sé es si va a hacer una recuperación en V o en U.

#### -¿Y cuándo puede llegar esa mejora?

-Hoy estamos pasando el peor momento, con un gran costo social, pero esperamos que para la segunda mitad del año todo este mejor. A partir de octubre o noviembre la gente debería empezar a estar mejor.

#### -¿Ve algún cambio en los hábitos de compra de la gente por la crisis?

-Por un lado, los tickets de compra están bajando, son más baratos, y se siente en la demanda de productos más caros, como TV más grandes o computadoras. También están creciendo las ventas de productos de supermercados y la gente está haciendo más búsquedas. Cuando la situación está mejor, el consumidor no se fija tanto y compara menos los precios. ●

ECONOMÍA 17 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Con expectativa por la presencia de Milei, comenzó el foro Llao Llao

ENCUENTRO. El mandatario cerrará el evento mañana; participan el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, junto con Marcos Galperin y otros empresarios radicados en su país

#### Sofía Diamante

ENVIADA ESPECIAL

BARILOCHE.- El presidente Javier Milei tendrá una segunda oportunidad. El año pasado, su paso por el exclusivo (y cada vez más hermético) foroLlaoLlaono fue lo que se esperaba. Allí lo habían escuchado los dueños de empresas que asisten al encuentro anual en el tradicional hotel de esta ciudad, propiedad de los empresarios Eduardo Elsztain (Grupo IRSA) y David Sutton (Grupo Alvear).

Entre los 120 invitados que participarán en esta edición seencuentran Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoyay Guibert Englebienne (Globant), Matías Woloski (Auth0), Gastón Taratuta (Grupo Aleph), Carlos y Antonia Miguens (San Miguel), Andrea Pagani (Arcor), Verónica Andreani (Andreani), Martín Eurnekian (Aeropuertos Argentina 2000), Alberto Arizu (Luigi Bosca), Sebastián de Montalembert (Grupo Peñaflor), Roberto Murchison, Emiliano Kargieman (Satellogic) y Máximo Cavazzani (Etermax).

En abril de 2023, la candidata presidencial preferida



Marcos Galperín llegando a Bariloche

SOFÍA DIAMANTE

de los empresarios era Patricia Bullrich, ya que contaba con el apoyo del expresidente Mauricio Macri. En ese entonces, el actual presidente era visto con mucha incertidumbre. Su paso por el foro había dejado dudas acerca del planteo de dolarización de la economía.

También se desconfiaba de que podría reducir a cero las transferencias discrecionales a las provincias o que podía terminar con la obra pública, dos promesas

que en sus primeros meses de gestión cumplió. "Él va a 2000 kilómetros por hora y es difícil sacarlo de ahí", habían dicho los empresarios luego de su disertación. Algunas cosas no cambiaron.

Milei viajará en principio hoyalatardeaBarilocheycerrará el evento mañana. Pese a la poca sintonía con los empresarios, a los que llamó prebendarios, mantiene un vinculo cercano con Elsztain, elanfitrión y organizador del evento, con colaboración es-

teaño de Galperin y Federico Braun (padre). En cada edición rotan los asesores, que en general representan a los grupos de invitados: la comunidad Endeavor y la asociación Generación por una Argentina Mejor (GAM), que representa a las empresas familiares.

Este año se espera un foro con mirada internacional. Por eso, los principales invitados, además de Milei, son los presidentes de Uruguay y Paraguay, Luis Lacalle Pou y Santiago Peña, respectivamente.

El cronograma oficial del foro comenzó anoche en la cena, con una charla de Lacalle Pou. Desde el martes a la noche empezaron a llegar los invitados, aunque hubo algunas demoras con la programación de los vuelos de Aerolíneas Argentinas. Mañana se espera la presencia del mandatario de Paraguay.

La agenda de este año se mantuvo en secreto hasta último momento. La organización del evento evitó dejar rastros por escrito y se comunicó con todos por teléfono.

LA NACION pudo confirmar que, a diferencia de los años anteriores, no habrá políti-

cos argentinos, a excepción de Milei. En cambio, estarán destacados analistas internacionales, como el politólogo Andrés Malamud, Daniel Kerner (de la consultora Eurasia Group), Martín Gurri (autor de La Rebelión del Público) y el economista Marce-

exfuncionario brasileño). Un foco particular de la agenda será "la competitividad como norte de la Argentina y la región". Por eso incluirá un panel con Piero Ghezzi, exministro de Producción de Perú; Bernardo Larraín, empresario, dirigente gremial y activo participante del debate

llo Estevao (Banco Mundial y

de políticas públicas en Chile, e Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario.

También habrá una charla de Roberto Sallouti, CEO de BTG Pactual, el banco de inversión más grande de América Latina, que dará una visión de Brasil, la región y de cómo competir globalmente. Y contarán su experiencia como participantes del programa Endeavor Scale Up Matias Viel (Beeflow), Jairo Trad (Kilimo) y Tarek Ali Zake (OncoPrecision).

Por parte de la industria del entretenimiento, en esta edición fue invitado nuevamente Federico Lauria, fundador y CEO de la productora Lauria Entertainment y del sello Dale Play Records, quien está detrásdeartistas reconocidos de música urbana, como Duki, Nicki Nicole y Bizarrap.

En tanto que Serrano (cofundador de Ripio) y Rodrigo Benzaquen (fundador de BoulderTech) hablarán sobre la situación actual y potencial del universo cripto. •

## Remates

## Arte & Antigüedades





# clasificados Legales

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL



#### Convocatorias

#### Convocatoria

CIRO HOLDING S.A. Convocase a los señores accionistas de CIRO HOLDING S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en San Martin 323 piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de mayo de 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)Designación de accionistas para firmar el acta.2)Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 de la Ley 19.550, finalizados al 31/12/2023.3)Consideración de la gestión del Directorio, de los

Apoderados y de la Comisión

Fiscalizadora.4)Destino de los

resultados. Remuneración del

Directorio y de la Comisión Fis-

#### Convocatorias

calizadora en exceso (Art. 261 de la Ley 19.550), de corresponder 5)Designación de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios.6)Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por tres ejercicios Nota: Para concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán dar cumplimiento a lo normado por el art. 238 de la Ley 19550, en la sede sita en San Martin 323 piso 12 de la Ciudad de Buenos Aires y/o al correo electrónico de contacto societa rio@swissmedical.com.ar. -Claudio Fernando Belocopitt-Presidente del Directorio

#### Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de 1º Inst en lo Com Nº 8. Sec. Nº15, hace saber por 5 días en autos: "E-MACO S.A. s/ Concurso Preventivo (Expte. 669/24)" que el 11.03.2024 se decretó la apertura del concurso preventivo de EMACOSA. (CUIT 30-51628422-2) inscripta en la IGJ el 17.9.68 bajo el no. 3055. Fo 272 del Lo. 65, To. A de Est. Nac.

#### Edictos Judiciales

Fecha de presentación del concurso: 2.02.2024, debiendo los acreedores solicitar la verificación de sus créditos y presentar sus titulos justificativos, hasta el 12.06.2024 ante el síndico Estudio PRZYBYLSKI, ESTRUGO & ASOC (Dom. Lavalle 1527 8° 34 CABA, TE: 4374.6410) por mail a sindicaturape@gmail. com, con los recaudos del art. 32 de la LCQ, junto a las copias digitalizadas de la identidad y personería del acreedor y de-

# negocios SÁBADOS CON TU DIARIO 000 Nunca dejemos de movernos.

#### Edictos Judiciales

muestre el crédito con su causa y su extensión, consignándose en el asunto Insinuación en concurso de EMACO S.A., formulada por (identificación del insinuante)". Se hace saber que los acreedores deberán consultar el "sistema de verificación tempestiva" expuesto en el decreto de apertura disponible en http://scw.pjn.gov.ar/. Deberá anejarse comprobante de pago del arancel concursal si corresponde mediante depósito o

#### Edictos Judiciales

transf a JACOBO MARIO ES-TRUGO CUIT: 20-12587387-2 Banco Nación Argentina Suc. Flores CBU: 0110013630001303622633. Se fijan los días 12.8.24 y 7.10.24 para que el síndico presente los in-

formes previstos en los arts. 35 y 39 respectivamente. Se fija el dia 23.4.25 a las 11 hs, a efectos de la audiencia informativa. Buenos Aires, abril de 2024. FDO. RODRIGO JAIME. SECRE-TARIO AD-HOC.

#### ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA LICITACION PUBLICA NACIONAL – OEI BUE LPN 02/2024

OBJETO: Solución llave en mano para la implementación de un sistema de CCTV en el edificio SOMISA para las oficinas de la Jefatura de Gabinete de

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el día 13 de mayo de 2024 a las 10:30 hs por correo electrónico a la casilla licitaciones.arg@oei.int

APERTURA: 13/05/2024 - HORA: 11:00hs.

LUGAR DONDE PUEDEN SOLICITARSE Y CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Los interesados podrán consultar los pliegos en la página web de la OEI, sección Trabaja con Nosotros - Licitaciones y Convocatorias - Oficina Argentina (https://oei.int/contrataciones) o solicitándolos por correo

#### electrónico a licitaciones.arg@oei.int. Será requisito excluyente enviar la ficha de Información Básica del Oferente a la casilla de correo indicada.

# campo



NUNCA DEIEMOS DE MOVERNOS

#### CIRCULO CERRADO SOCIEDAD ANONIMA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CONVOCATORIA CUIT 30-59271734-0

Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 6 de mayo de 2024, a las 10:00 horas, a través de la plataforma digital Microsoft Teams que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, de acuerdo a lo que autoriza en el artículo 14 del estatuto social y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos (2) Accionistas que firmarán el acta. 2. Consideración de la reforma del Artículo Tercero del estatuto social. 3. Consideración de la aprobación de un Texto Ordenado del estatuto social. 4. Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2023. 5. Consideración del resultado positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. Constitución de reserva legal y distribución de dividendos. 6. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 7. Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 8. Fijación del número de Directores y su designación. 9. Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes. 10. Otorgamiento de

De conformidad por lo dispuesto, los estados contables se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social sita en República de la India 2867, 1º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asístir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electrónico dirigido a juan.c.stella@mercedes-benz.com y jmayora@allende.com. La comunicación de asistencia del Accionista deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. En caso de asistir mediante apoderado, al cursar la comunicación de asistencia, se deberá adelantar además de los datos mencionados, los instrumentos en formato digital habilitantes y correctamente autenticados que acrediten la personería de quien asistirá en representación del accionista. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.

Firmado: Martin Iñaki Idiarte - Presidente electo por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Nº 64 del 4 de Mayo del 2023.

18 | SOCIEDAD | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar SALUD

#### Vacuna pediátrica contra el Covid

Llegaron al país 115.000 dosis de vacuna monovalente contra el Covid para inocular a la población pediátrica. El nuevo fármaco, de la firma Moderna, contiene la cepa de ómicron XBB 1.5, una de las subvariantes de mayor circulación. Fue adquirido por el Ministerio de Salud de la Nación y se aplicará en los vacunatorios públicos de todo el país. Ya fue aplicado en el semestre pasado en Estados Unidos y en Europa.

# Espartanos. El nuevo plan que busca contribuir a la reinserción social de presos

Eduardo "Coco" Oderigo quiere que los convictos que participan del programa de la ONG actúen de agentes virales y extiendan el método al resto de las cárceles argentinas

#### Nicolás Cassese

LA NACION

En la página de Espartanos, la ONG que revolucionó las cárceles utilizando al rugby como herramienta deeducación e inserción social para los presos, hay un video corto muy revelador de la personalidad de su creador, Eduardo "Coco" Oderigo, y del desafío en el que se encuentran.

Grabado en la cancha de la Unidad 48 de San Martín, el corazón de la tarea de la fundación, donde mañana inauguran un auditorio, narra el primer día en el que Oderigo entró con pantalones cortos, una pelota de rugby y un fornido compañero de club, que le hacía de virtual guardaespaldas, para proponerles a los presos más violentos practicar un deporte cuyo movimiento básico consiste en voltear al rival.

"¿Qué pensaste en ese primer momento?", le pregunta Oderigo al Diente, como llama a Sebastián Laterza, un convicto jugador de los Espartanos, que le saca una cabeza y media.

"Que íbamos a jugar a la pelota, pero la pelota era ovalada", se ríe Laterza con gesto de gigante bonachón.

"Si el Diente no hubiera dicho que sí –sigue Oderigo–, ninguno de los que están acá estaría cambiando su vida. Ahora, la tarea de cada uno de ustedes es decirle que sí al que viene".

Como los apóstoles a los que Jesús manda a predicar la buena nueva, Oderigo quiere que los presos y presas -también hay mujeres- que participan del programa de Espartanos actúen de agentes virales y extiendan el método al resto de las cárceles argentinas. Para hacerlo, necesita convencer a las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, no logra que ni Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad nacional, ni Juan Martín Mena, el ministro de Justicia bonaerense, le den un espacio en su agenda. Lo que les quiere pedir es simple: que lo dejen exportar los presos que ya son espartanos por el resto de los pabellones carcelarios. Con esto, dice, contribuirá a mejorar el servicio penitenciario.

El plan de Oderigo surgió de un problema. Un empresario de los tantos que colaboran con los espartanos brindando oportunidades laborales a los expresos le dijo que tenía 1500 puestos disponibles. En la bolsa de trabajo que maneja la fundación, sin embargo, no tenían esa cantidad de candidatos. Ahí se



El factotum: Coco Oderigo, abogado, exjugador y coach del SIC

RICARDO PRISTUPLUK

dio cuenta de que tenía que escalar la producción de Espartanos.

Otro problema que apareció por la misma época lo ayudó a encontrar una posible solución. Un juez decidió que la Unidad 48 de San Martín tenía demasiados convictos y redujo su población a la mitad. Los que se fueron, unos 200 presos, eran parte del programa de espartanos. Al tiempo, la iniciativa naufragó -el resto de los penales estaban igual de saturados-y la Unidad 48 volvió a recibir 200 presos. Pero no volvieron los originales, los Espartanos ya pacificados. "Nos mandaron los más malos de los malos", se ríe Oderigo.

El riesgo era que el pabellón volviera a caer en la violencia y los vicios que son comunes en las cárceles, pero ocurrió lo contrario. La población remanente de espartanos impuso sus códigos de buena conducta y, por el ejemplo, convenció a los recién llegados de las virtudes de hacer deporte y portarse bien.

"Uno de ahí me explicó –sigue Oderigo– que cuando hay 100 malos en la cárcel no es que los 100 son malos. Hay cinco malos y contagian al resto".

#### INAUGURAN UN AUDITORIO

La Fundación Espartanos inaugurará mañana, a las 13, un auditorio en la Unidad 48 de San Martín, un penal de máxima seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Será el primer espacio de este tipo construido en una cárcel en la historia argentina. El auditorio tendrá una capacidad para 600 personas y será un sitio de encuentro entre el sector privado, el público y la sociedad civil.

La obra se financió con fon-

A partir de esa experiencia craneó su proyecto: exportar grupos de espartanos buenos y que estos impongan su cultura. Para eso necesita que le vacíen pabellones en diferentes unidades e instalar allí a un par de espartanos. Luego, el pabellón se vuelve a poblar con presos

dos privados.

comunes. El proceso, confía, permitirá que sus embajadores impongan sus liderazgos positivos sobre los nuevos compañeros de celda. Y así, Espartanos multiplicará su escala.

El programa de Espartanos hoy se replica en 44 unidades penales de la Argentina y en 16 del exterior, ubicadas en España, Chile, Uruguay, El Salvador, Perú y Kenia. Estiman que, a nivel nacional, participan más de 2000 jugadores entre penales federales y provinciales. Y quieren crecer.

Su argumento de venta es poderoso. El trabajo que realizan ayuda a reducir la violencia rompiendo el círculo de delito en el que suele naufragar la población carcelaria. Según sus cifras, el índice de reincidencia de los presos liberados en la Argentina es del 65%. El de los exespartanos es del 5%. Los pilares del trabajo de la fundación son el rugby, la espiritualidad, la educación y el empleo.

El trabajo de la fundación continúa cuando las personas abandonan la cárcel. Enfrentados a la dura realidad de buscar trabajo luego de años en prisión, los exconvictos luchan contra su falta de rutinas laborales y los prejuicios de la sociedad. Para ayudarlos, los Espartanos ofrecen programas de capacitación y contactos con empresas dispuestas a dar una segunda oportunidad. Son más de 100 los espartanos en libertad que consiguieron trabajo gracias a la fundación.

Oderigo no quiere entrar en la polémica acerca de leyes duras o blandas: "Si los políticos quieren construir más cárceles, bajar la edad de imputabilidad y sacarles los teléfonos a los presos, adelante. Que lo hagan. Pero eso no va a resolver el problema de la inseguridad".

Lo que se necesita, sigue, son programas de educación y reinserción social como el de Espartanos. Para eso, buscan las reuniones con las autoridades de las áreas de seguridad y desarrollaron un programa de capacitación de funcionarios.

Mientras esperan la agenda de las autoridades nacionales y provinciales, Oderigo ya arrancó a convencer a los intendentes del corredor norte -San Isidro, San Fernando, Tigre y Pilar- para comenzar una prueba piloto. Quiere que los presos de esos partidos -pertenecientes al departamento judicial de San Isidro- eviten el largo peregrinaje por diferentes instituciones que comienza luego de ser apresados, y que en la mayoría de los casos termina en un nuevo delito tras ser liberados, y vayan directo a un pabellón de los Espartanos. De este modo, estarán monitoreados e insertos en el modelo de educación y reinserción social a través del rugby que tan buenos resultados viene dando. Ramón Lanús, el intendente de San Isidro, está de acuerdo, pero falta el permiso de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense.

¿Por qué eligieron el rugby como deporte para los presos? En principio porque es el que Oderigo practicó toda su vida –jugó en la primera división del SIC–, pero, además, por particularidades del juego.

El hechode que sea un deporte áspero, de golpes, sirve de válvula de escape para que los convictos descarguen parte de la ira acumulada por años de privaciones. Además, y a diferencia del fútbol, el respeto por el árbitro es parte central del juego y contribuye a la educación de los presos. A esto se suma que el talento individual vale menos que el espíritu de cuerpo y eso ayuda a crear comunidad en un mundo individualista, como son las cárceles. Por último, el hecho de que la mayoría de los convictos no conozcan el deporte sirve para evitar los viejos vicios, como ocurre con el fútbol. Todos tienen que aprender las reglas y el espíritu del juego desde cero. Y eso, dice Oderigo, contribuye a hacer más potente la herramienta.

#### Cómo ayudar

Cualquiera puede sumarse como voluntario a los Espartanos participando en los entrenamientos, enseñando los valores del deporte, preparando físicamente y organizando encuentros deportivos. También pueden brindar una segunda oportunidad a través del programa de prácticas laborales Entretiempo, o contratando a un espartano/a. Para más información, escribir a info@fundacionespartanos.org o ingresar a www. fundacionespartanos.org.

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 SOCIEDAD 19

# Advierten que el actual presupuesto universitario es el más bajo desde 1997

EDUCACIÓN. Así surge de un estudio de ACIJ; este año se financian según la ley aprobada en 2022; fondos para reforzar partidas

Lucila Marin

LA NACION

Sin una ampliación de fondos, este sería el presupuesto universitario más bajo desde 1997. Así lo señala un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) realizado sobre la base de datos de la plataforma Presupuesto Abierto.

Con una inflación interanual cercana al 300%, las universidades nacionales de gestión pública comenzaron el año -al igual que tantas otras áreas del Estado-con el mismo presupuesto nominal que se les había asignado en septiembre de 2022 para funcionar durante todo 2023 (\$1.385.289,5 millones), dado que el de 2024 nunca se aprobó en el Congreso nacional. El informe plantea, además, que la caída interanual en la ejecución presupuestaria universitaria fue más pronunciada que nacional.

recalcar lo que está pasando en ítem del número total. la educación superior. Estamos en un contexto de ajuste fiscal y licuación y afecta a los derechos que debe garantizar el Estado", dijo a LA NACION Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal de la ACIJ.

Para la principal partida que se destina a los fondos para las universidades nacionales, el Programa Desarrollo de la Educación Superior, la decisión del Gobierno de prorrogar el presupuesto del año anterior implicó una reducción del 72% en términos reales. Por lo tanto, según alerta el informe, de no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, sería el nivel más bajo de financiación universitaria desde 1997, que es cuando la ACIJ comenzó a medir la variable.

En ese sentido, aclara que el aumento del 70% otorgado para los gastos de funcionamiento (que llevó el presupuesto a \$1.415.918,98 millones) por la presidencia de Javier Milei – anunciado un día antes del primer paro, convocado para el 14 de marzo pasado- solo implicó un aumento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.

Se trata del dinero que envía el Estado mes a mes para que las instituciones puedan funcionar. Pagos de servicios públicos, infraestructura, financiamiento para becas y erogaciones que van desde comprar una computadora hasta proveer papel higiénico. Es decir, es todo lo que está por fuera del pago de salarios. Representan cerca del 10% de las partidas que reciben cada mes. El 90% restante se destina al pago de salarios.

"El aumento impacta en el presupuesto vigente, cuánto tiene disponible el programa de ahora en más. Pero ampliaron la parti- rables termina la universidad. Es da de funcionamiento universitario, que es una actividad chica dentro del programa desarrollo de la educación superior", apuntó Spollansky.

tornoal 70% del presupuesto", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante una de sus conferencias de prensa. Lo cierto es que



en el promedio del gasto público En las universidades se recortan servicios

HERNÁN ZENTENO

"Hicimos los ajustes presupuestarios que creíamos convenientes. En tal caso, es un problema que entiendo las universidades plantean no para ahora, sino que les va a ocurrir en un futuro", agregó Adorni pocos días después.

En esa misma línea se expresó el secretario de Educación, Carlos Torrendell. "Yo no veo la decisión de estancar el presupuesto de las universidades", afirmó en una entrevista en la Nacion con Luciana Vázquez. Aunque aclaró que el impacto del ajuste era solo para los gastos de funcionamiento. "Los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre de 2022. Luego de un año y medio de ese congelamiento nominal se lo ha elevado un 70%", agregó.

#### Reacción oficial

"Las universidades nacionales no van a dejar de funcionar por decisión del gobierno nacional. La Secretaría de Educación aumentó 70% los gastos de funcionamiento a partir de marzo y cubrió \$15.396 millones de deuda que el gobierno anterior había dejado en diciembre del año pasado. Recordemos que el año pasado, con una inflación de 211,4% el aumento que tuvieron fue 0%", ratificaron fuentes de la Secretaría de Educación ante la consulta de LA NACION.

Y agregaron: "Este gobierno lleva cuatro meses y está haciendo el máximo esfuerzo para garantizar la educación en la Argentina en todos sus niveles. Los responsables del sistema universitario argentino llevan más de cuatro años. Y solo el 29,6% de los estudiantes terminan la carrera a tiempo y uno de cada 10 de los sectores más vulnedecir, gratuita, pero no para todos. En un momento tan delicado del país y tan difícil para tantos jóvenes, intercambiemos posiciones, pero no les quitemos la herramien-"Hemos hecho un reajuste en tamás importante que tienen para crecer, que es estudiar".

> Durante el primer trimestre de 2024, según el informe, la mayor reducción en términos reales fue

"Creemos que es importante este aumento solo aplica para un en los programas de infraestructura universitaria (98,9%), que prácticamente no tuvieron ejecución. Le siguen las Becas Progresar, que tuvieron una pérdida real del 46,9%. El Gobierno finalmente abrió la convocatoria la semana pasada para la subvención para que estudiantes terminen sus estudios. El valor mensual será \$20.000, el mismo monto que en noviembre de 2023. Lo ejecutado en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%.

> En tanto, según el informe, la ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias de 2024 es la más baja desde 2006. Comparado con el mismo período de 2023, los fondos para las universidades nacionales sufrieron una disminución del 32,9% que impactó a todos los puntos que abarca.

> En ese sentido, detalla que en los tres primeros meses de 2024 se redujo en casi un 60% el financiamiento para el funcionamiento universitario, comparado con el mismo período de 2023. Mientras que los salarios para docentes sufrieron un impacto del 32% y los del personal no docente, un 28%.

> Con una inflación acumulada de diciembre a febrero del 71,33%, la propuesta del Gobierno en las paritarias docentes para febrero fue una actualización del 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Para marzo ofrecieron un 12%, que fue rechazado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

> "Hay aumentos salariales todos los meses que se les están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales en porcentajes muy similares. Por lo tanto, no hay un congelamiento salarial", argumentó Torrendell.

> Según el informe, las transferencias a hospitales universitarios tuvieron una caída del 72%, mientras que no se ejecutaron partidas hasta el momento para el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional y los institutos tecnológicos de formación profesional y el desarrollo de proyectos especiales. •

# Estrenan un polémico film kirchnerista sobre la pandemia de Covid

RESERVADO. A puertas cerradas, el gobierno de Kicillof aplaudió el documental de Nicolás Kreplak

Erica Gonçalves

LA NACION

LA PLATA. – Anoche se estrenó Pandemia: gestionar lo desconocido, el documental sobre la crisis sanitaria de Covid-19, que dejó al menos unos 60.676 muertos en la provincia de Buenos Aires y que derivó en un confinamiento escolar de casi 18 meses. La proyección no fue pública: estuvo reservada a los protagonistas y realizadores del largometraje producido por la Fundación Soberanía Sanitaria.

La proyección comenzó a las 19 en el Teatro Argentino. Sin embargo, el Ministerio de Salud bonaerense había informado ayer por la mañana que se haría a las 20.30. Tras anunciar el documental hace 20 días en su cuenta de X, el titular de la cartera sanitaria Nicolás Kreplak, que también es el director del film, afrontó duras críticas opositoras destinadas a determinar cómose había financiado la película. "Es una proyección para protagonistas, equipo técnico, personal, invitados y realizadores, con sus familias y amigos. No es abierta", Financiamiento había precisado más temprano el ministerio. Y habían agregado: "Luego se va a liberar en YouTube. No hay una fecha exacta".

En el estreno, estuvieron además de Kreplak, el gobernador Axel Kicillof; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el extitular de la cartera sanitaria durante la pandemia y actual diputado nacional Daniel Gollán (Unión por la Patria); el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque; la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, y el secretario general del gremio docente Suteba, Roberto Baradel.

"No había visto el documental. Me llena de admiración el trabajo que hizo Nico [Kreplak], que en medio de todo su trabajo se tomó el trabajo de tomar registros", señaló Kicillof, tras la proyección del documental.

A las 20.30, comenzó una segunda función para el personal de salud de la provincia.

Según consta en las imágenes promocionales del documental, la realización estuvo a cargo de la Fundación Soberanía Sanitaria, presidida por el médico sanitarista Leonel Teslery conformada por profesionales que, en algunos casos, tienen relación con la gestión de Kicillof, incluido Kreplak.

En tanto, al menos tres funcionarias del Ministerio de Salud provincial aparecen como integran-

tes del equipo de investigación de la fundación. Kreplak también figura como productor ejecutivo del film.

En una de las escenas del tráiler aparece el gobernador. "Conservo la memoria física de la situación esta, ¿no? La sensación, tal vez de una película de Hollywood, de esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami", dice, sentado en el asiento trasero de un vehículo, con Kreplak a su lado.

"Se nos va a desbordar, probablemente jodido, porque todos los países del mundo se desbordaron. Preparémonos para el peor de los escenarios posibles", indica Kreplak en otro tramo del clip. "Nosotros tenemos que contagiar de arriba para abajo la responsabilidad de que nosotros vamos a gestionar esto como sea", agrega en el avance.

Entre otros testimonios, aparece el del actual diputado nacional por Unión por la Patria Daniel Gollán, que durante la pandemia estuvo al frente del Ministerio de Salud bonaerense.

A lo largo del tráiler se ven imágenes de la cuarentena, reclamos en el Obelisco, recortes de programas de televisión, y diferentes entrevistas a funcionarios y exfuncionarios. También se ven reflejados los costos políticos que sufrió el Frente de Todos, con las prolongadas restricciones, el cierre de escuelas y comercios, y el proceso de vacunación.

El film fue presentado en una proyección privada, en el mismo teatro donde el 27 de abril del año pasado se realizó un acto encabezado por Cristina Kirchner para el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, en medio del operativo clamor para su candidatura a presidenta, que finalmente no se concretó. Esa postulación recayó en Sergio Massa, que perdió en la segunda vuelta electoral frente a Javier Milei.

Tras el anuncio del documental, Kreplak tuvo que responder serios cuestionamientos de legisladores opositores. Incluso, desde el bloque de Pro se presentó un pedido de informes para determinar las fuentes de financiamiento del largometraje.

Kreplakargumentóque es el tercer documental que produce con la Fundación Soberanía Sanitaria desde 2019. "No tuvo costos para el Estado y fue hecho de manera voluntaria, como los anteriores", afirmó, pero sin dar precisiones sobre el origen de los fondos. •



Kreplak y Kicillof, en el Teatro Argentino de La Plata

20 | CULTURA | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar CIEN AÑOS DE SOLEDAD

#### Primer adelanto de la serie de Gabo

"En Macondo, ese lugar sin tiempo, siete generaciones de la familia Buendía se enfrentan al amor, el olvido y lo ineludible de su pasado... y de su destino". Así invita Netflix desde ayer, día en que se cumplieron diez años de la muerte de Gabriel García Márquez, a sumarse a la cuenta regresiva del estreno de la serie basada en la novela más famosa del premio Nobel colombiano: Cien años de soledad. En YouTube, el tráiler deja ver en apenas un minuto y medio cómo será la adaptación del realismo mágico a la pantalla.

MILAN a céntrica Piazza della Scala, a pasos de la emblemática Galería Vittorio Emanuele, tiene por estos días otro color: unas letras corpóreas en bermellón llaman a detenerse para averiguar qué está pasando en la ciudad durante la Semana del Diseño, que comenzó inmediatamente después de la Milano Art Week. "Salone Mobile", dice, y delante de la frase posan decenas de personas de todo el mundo para celebrar que llegaron hasta la meca, objetivo soñado de cualquier diseñador.

Con mucho entusiasmo y embarcados en una hazaña a todo pulmón, cuatro jóvenes argentinos viajaron seleccionados por un prestigioso jurado para participar de "Satellite", la sección dedicada al talento emergente dentro del Salón Internacional del Mueble de Milán. Hasta hace pocos meses no se conocían, pero ahora podría decirse que son el "equipo sub-35" que representa al país. Está capitaneado por la pujante Cecilia García Galofre, diseñadora de las bañeras Kongrit, que se ocupó de armar entre ellos una red de sostén, colaboración y contactos que evidentemente los potencia. Del norte del país, la ceramista Magdalena Ponce de León presenta su proyecto Blau, gran bisagra entre arte, diseño y artesanía; el "rioplatense" Ignacio Martínez Todeschini trajo las luminarias de Bilu, que apagadas funcionan como esculturas; y el arquitecto Nacho Ruiz de Galarreta muestra la seriedesillas Adorable Formidable, realizadas con tubos de cartón.

En un encuentro con la nacion, mientras van y vienen del predio donde se monta la feria, Magdalena se ríe: ella llegó justo al límite de edad. Cecilia tiene todavía dos años de margen y Nacho... Bueno, él está en sus veintis: podría hacer toda una carrera en este segmento "joven". La charla va de la sorpresa que aún los emociona por estar comenzando su carrera internacional nada menos que en Milán al esfuerzo que implicó para cada uno aprovechar la oportunidad que se ganaron en buena ley: debieron costearse no solo los pasajes y las estadías sino el traslado de las obras, la logística y el armado de sus stands. Algunos hasta vendieron el auto para hacerlo. "Te dan cuatro paredes peladas, sin luz. Así que fueron mil cotizaciones carísimas de constructores que nos hablaban en italiano hasta encontrar una persona que nos entendiera en detalley pudiera ayudarnos a darle a nuestro espacio la textura, el aroma, la música del lugar del que venimos".

Tras el cambio de gobierno, los diseñadores recurrieron a la cancillería argentina, que, junto con el consulado en Milán, les dio un espaldarazo y el voto de confianza de un fuori salone en el local de La Martina. La nueva responsable de la Dirección de Cultura de la Cancillería, Alejandra Pecoraro, no está de cuerpo presente en Milán ("no hay plata"), pero destaca el talento de este team. Con la gestión que acaba buscará darles al diseño y a la arquitecturamás promoción: "Es un semillero de creatividad fantástico y no se conoce tanto", aseguró a LA NACION.

Todos sienten el desafío corriendo por sus venas como un torrente de adrenalina. "Están los mejores diseñadores acá, es crudo y desafiante a En una bisagra entre arte, artesanía e ideas, cuatro jóvenes participan con sus proyectos en la sección "Satellite" del Salón del Mueble de Milán, cumbre que marca tendencias en todo el mundo

# Talento de exportación. La selección sub-35 que representa a la Argentina en la meca del diseño

Texto Constanza Bertolini



Bañeras artísticas en el stand de Konqrit



La ceramista tucumana Magdalena Ponce de León

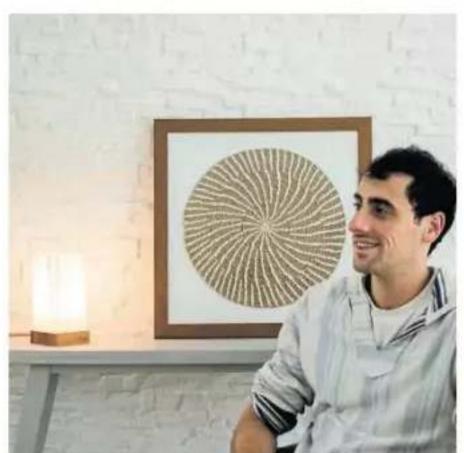

Martínez Todeschini diseña luminarias esculturales

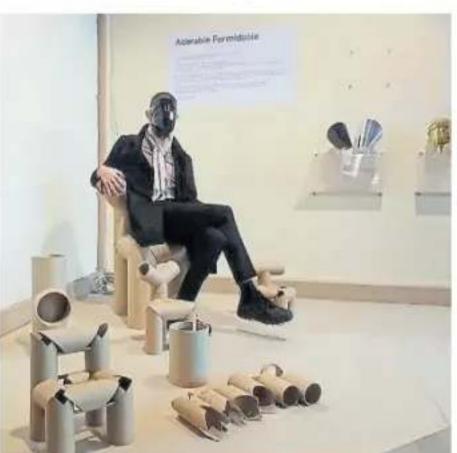

Las sillas de Adorable Formidable FOTOS DE GENTILEZA

la vez", observa García Galofre. "Que un jurado tan talentoso y exigente nos diera lugar es un honor, un orgullo", asienten todos los demás.

#### De la tierra tucumana

Magdalena Ponce de León vino de Tucumán con su marido, Gonzalo (diecisiete años juntos, dos niñas pequeñas, un proyecto común), a cargo del aspecto comercial y el marketing de Blau, una marca "azul" como el cielo, que desde hace casi dos años tiene su pata europea. Entonces, abrieron un taller propio en Manises, cuna de la cerámica: "¡Qué descaro argentino ir a mostrarse a Valencia, donde viven los mejores ceramistas!", exclama ella con una sonrisa. Será entonces que tiene

buena mano, además de gusto y criterio. Acostumbrada a modelar la arcilla desde el pequeño cuarto de la casa de su madre, hoy son cuatro personas las que trabajan con ella en su provincia y otros tantos en el rincón andaluz, donde después de vivir unaño, en 2022, quedó montada una estratégica sucursal. Desde allí trasladaron en auto los objetos decorativos y componentes de mobiliario modular que exhiben en Milán.

"En lo que hacemos, arte, artesanía y diseño van de la mano. El valor que tienen nuestras piezas es la terminación manual, perosi ese trabajo no estuviera prediseñado antes no podríamos marcar la diferencia en el producto", explica Ponce de León. "Nuestro producto lo consume

la persona que le gusta tener un poquito de diseño en su lugar. Acá son selectivos y el mercado es muy competitivo, por lo que entrar a sus casas con una pieza de Blau sería un lujo".

#### Bañarse en una obra de arte

Si para cualquiera que lo piense trasladar una bañera en un avión tiene sus dificultades...; imaginense dos! Bien robustas, pesan lo mismo que una elefanta (240 kilos y con su embalaje asciendea 350). "Tuve que inscribir a mi empresa, Konqrit, como exportadora, porque no tenía otra forma de traerlas desde mi taller de Escobar hasta acá: ahora las bañeras ya están nacionalizadas italianas", cuenta García Galofre, que salió al mercado haceapenas quince

meses (esta es su primera feria, de hecho). "No es un material frágil, son superrobustas; imaginate que hablamos de piezas que te tienen que durar 20 o 30 años en tu casa". Dentro de su gama de diseños, trajo un ejemplar de la línea intervenida por artistas y otra con efectos de color.

¿Quétipo declientes compran una bañera así? "Son hogares especiales, que les dan un lugar importante al baño. Las piezas que propongo en la feria te conectan con una intimidad fuera de lo habitual. El hecho de que te bañes en una obra de arte es bastante novedoso y te invita a una conexión con uno y con el entorno desde otro ángulo. Son únicas, aportan mucha identidad al espacio y como no hay tanto poder de customizar el baño a la vez hacen un aporte original". Invertir en un objeto de arte por el estilo, que no se cuelga en el living ni en un pasillo, sino que es para el propio regocijo, puede costar entre cinco y diez mil dólares.

#### Meritorio viaje de egresados

Cuandoen octubre de 2023 le notificaron que había quedado seleccionado para exponer en Milán, Ignacio Martínez Todeschini todavía no se había graduado como diseñador industrial en la FADU-UBA, por eso de alguna manera este es como un meritorio viaje de egresados para él.

Los modelos más representativos de la colección de Bilu están inspirados en la naturaleza (como el cactus); a esa selección, que embaló y despachó con destino a Italia, Nacho sumó una nueva luminaria concebida especialmente para postularse en los premios Design Awards: una lámpara impresa en 3D, en barro rojo, que hace un ida y vuelta entre el trabajo manual tradicional y la digitalización. "La idea es transgredir lo geométrico del diseño industrial, que siempre es racional, de líneas rectas y encuentros octogonales", dice el joven diseñador, hijo de padre uruguayo, que eligió para su marca un vocablo charrúa que quiere decir "belleza". Entre otras características que tienen que ver con el sentido artístico de su trabajo, destaca una búsqueda: que cuando el objeto está apagado funcione como una esculturay que cuando está encendido genere una luz suave para momentos de tranquilidad.

El otro Nacho de la escudería sub-35, de formación arquitecto e inquietud artística, investigó la transformación y el encastre de tubos de cartón, para las sillas de la serie Adorable Formidable. Ruiz de Galarreta, camuflado como si fuera el tercer miembro de Daft Punk antes de salir al concierto, cuenta que en el stand de Milán está presente también otra propuesta suya. Si las máscaras de Lxs Inmunoïdes fueron en 2020 una forma de salir de la pandemia ahora representan la posibilidad de ingresar en el mundo de la moda. Con un material reflejante, que permite al usuario ver hacia afuera, ponen en juego la relación entre el cuerpo y la máquina, y los conceptos de identidad, intimidad y exposición.

Interioristas, arquitectos, marcas, fanáticos del diseño, tienen un novedoso spot que descubrir: los argentinos del Salón del Mueble. Como dicen en Italia para desear buena suerte a los artistas: In bocca al lupo! • LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 CULTURA 21

# Sesenta respuestas a una misma pregunta: ¿cuánto pesa el amor?

RECOLETA. La gran sala Cronopios del centro cultural y otras vecinas exhiben un ensayo visual inspirado en Raymond Carver; son pinturas, instalaciones, videos y fotos con sentimiento

María Paula Zacharías

PARA LA NACION

"Elamor no tiene que doler", le dijo la pequeña Yuliana, de siete años, a su papá, Daniel Fischer, mirando en un libro la escultura de un hombre bañado en lágrimas. Fischer -quien adoptó hace poco más de un año a Yuliana y a sus dos hermanos-empezó a pensar en otras obras de arte que dieran respuesta a esa pregunta que la niña formuló en su cabeza: "¿Cuánto pesa el amor?". El resultado puede verse a partir de hoy en los 1500 metros cuadrados del Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), donde más de 60 artistas nacionales e internacionales dan cuenta de las muy variadas formas del amor en fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, videos y fragmentos textuales.

Elamor puede ser suave como un ovillo de lana gigante, según la obra de Teresa Pereda. Leve como el sonido de papeles calados agitados por la brisa en el patio, de Manuel Ameztoy. Una hamaca esperando ser usada por Alexandra Kehayoglou. Un beso que es un incendio, como los amantes carbonizados que creó Vicente Grondona. Algo paradisíaco pintado por Edgardo Giménez o aquello que ocurre en un colchón multicolor de Marta Minujín. También puede ser triste, como la obra que impactó a Yuliana, Mar de lágrimas, de Pablo Suárez.

"¿Dequé hablamos cuando hablamos de amor? ¿Cuál es su estatuto? ¿Cuál es esa pulsión que gobierna nuestros cuerpos y sentidos? Llenos de pistas y señales, cuidadosamente seleccionadas, el peso del amor se hace presente en esta muestra de manera ingrávida y a la vez contundente", apunta Fischer. El libro de Raymond Carver que inspiró al curador tiene parejas que se despedazan, compañeros que parten desesperadamente a la aventura, hijos que intentan comunicarse con sus padres... no todo es color de rosa, lo mismo que esta exposición. "La creación en este recorte de obra es concebida como un portal o ventana mágica que permite adentrarnos y pensar en la mística, en el misterio y en la espiritualidad sostenida con el amor, el dolor y el silencio", alienta Fischer.

#### Vida, muerte y espiritualidad

La muestra se organiza en tres núcleos, vida, muerte y espiritualidad. "El amor y el arte son dos formas de liberar la pulsión de muerte. Ayudan a calmar la angustia y a trascender en el camino de la vida". señala Fischer.

"No hay cosa más monstruosa que la maternidad", dice Nicola Costantino. En su obra, que es imagen de la muestra, se la ve maternalmente abrazando a una criatura algo siniestra, uno de sus chanchos-bola. El amor de madre es para ella algo visceral. Algo de eso también hay en la obra de Charly Herrera, una megainstalación que preside la sala Cronopios, un andamiaje de flores y coronas mortuorias, homenaje a su papá, florista. Se puede entrar y descubrir detalles, como estampitas, espejos y botellas. "Construimos esta especie de tinglado o galpón, y creamos unas coronas con formas que trasgredí-son verticales algunas-.



"No hay cosa más monstruosa que la maternidad", dice Nicola Costantino con uno de sus chanchos-bola

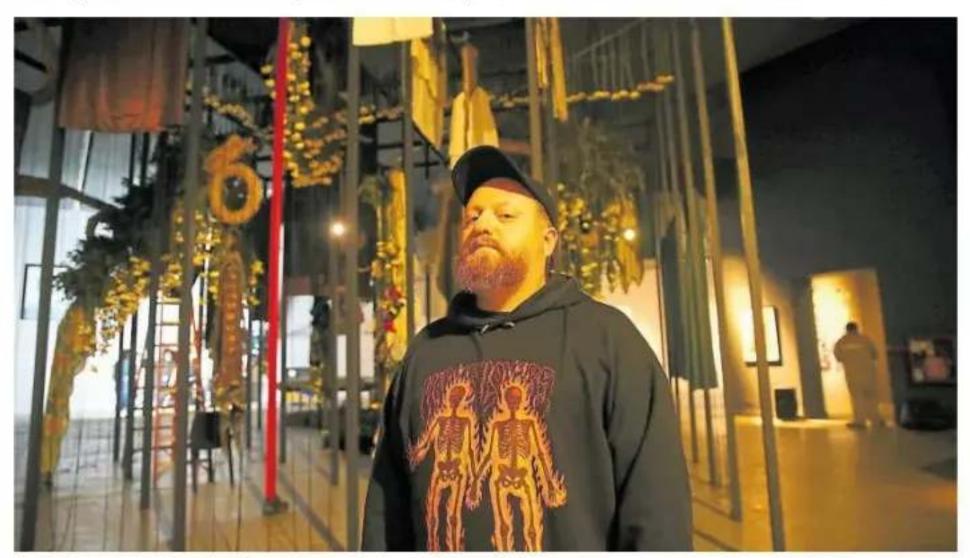

Megainstalación de Charly Herrera que preside la sala Cronopios

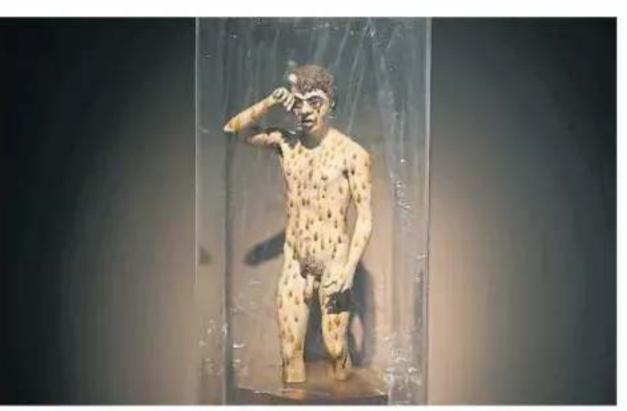

Mar de lágrimas, de Pablo Suárez

para generar un devenir. Se van a ir secando las flores con los días. Habrá performances y una especie de asentamiento", anticipa el artista. Dialoga con un perrito echado sobre una frazada, también obra de Pablo Suárez. En otra oda al amor de hijo, Gabriel Baggio convierte las herramientas de su padre en piezas refulgentes como el oro.

El revés de la armadura, de Silvia Rivas, habla de la vulnerabilidad. En video, se ve cómo dos mujeres intentan sacarse un traje de papel de seda intervenido. "Quieren arrancarse este exoesqueleto, se tienen que liberar de algo que es propio, por lo que es difícil sacarlo y es doloroso conservarlo; hay que desprenderse con muchísimo cui-

dado", cuenta la artista. Son crisálidas, tal vez.

Entre las instalaciones más llamativas está el conjunto de urnas de cristal con calaveras doradas de Claudia del Río y Carlos Herrera, y la red de pescador hecha con rosarios por Daniel Joglar. También, la instalación de camisones rojos y que la indumentaria habla de opresiones del mundo, sobre todo en la mujer. Por ejemplo, hace un vestido con cuarenta bolsillos, porque antes la ropa de las mujeres no los tenían porque no podían manejar dinero ni tener propiedad privada", explica Fischer.

El amor bueno, sí, a veces duele. 11 a 22. Gratis.

En una pintura, Daniel García despide a su adorada Gilda Di Crosta: esconde su retrato en un jarrón de flores. Peor es no haber conocido el amor. En la obra de Débora Pierpaoli hay dos retratos unidos: recoge una tradición de Oriente de casar en el cementerio a los muertos que no tienen familia, para que las almas no perpetúen su soledad.

FOTOS DE MAURO ALFIERI

Fabiana Larrea enhebra palabras en un ñandutí mural para entender qué significa el amor. "En las redes sociales yo preguntaba a la gente cuáles fueron sus últimas palabras de amor. Aparecían frases de odio, despedidas de seres queridos, el saludo de un niño a su mamá cuando se despierta ("sos lo mejor que tengo en el mundo"), preguntas como ¿por qué no te di un beso? o frases como te voy a donar un riñón dicha por una hermana a otro. Yo las iba tejiendo. En pandemia estaba haciendo esta obray fallece mi padre. Cuando mi madre se despide de él en el cajón le dice 'chau mi cielito, chau', y le da un beso como blancos de Claudia Casarino, que si lo fuera a ver un ratito más tarde. habla de la trata. "En su obra señala Así terminé este proceso". El amor es a veces tan simple como eso. •

#### Para agendar

Cuánto pesa el amor, en el Centro Cultural Recoleta, Junin 1930. Inauguración: hoy, a las 18. De martes a viernes, de 13.30 a 22, y sábados, domingos y feriados, de

### Políticos en la Feria del Libro: de Javier Milei a Jorge Macri

INAUGURACIÓN. También Leonardo Cifelli hablará en el acto de apertura

La agenda política ya tiene sus definiciones con miras a la 48<sup>a</sup> Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Por un lado, en calidad de autor, se sabe que el presidente Javier Milei quiere presentar su nuevo libro en la pista central de la Rural; desde la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron a los organizadores que Leonardo Cifelli hará uso de la palabra en el acto inaugural; y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también tendrá discurso propio en la apertura del próximo jueves, desde las 18.

La inauguración oficial de la Feria suele ser un acto extenso, tenso y polémico, en el que representantes del sector editorial y del Gobierno se "pasan facturas". Habrá que esperar para ver el tenor que adquiere esta vez. Por lo pronto, la lista de oradores en el Salón Central se completaría con Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro; el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, en un saludo virtual; el embajador de Portugal en Argentina, José Ludovice, y la escritora Liliana Heker.

Mientras tanto, este martes, desde la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron a las autoridades de la Fundación El Libro (FEL) que finalmente Cifelli asistirá a la ceremonia y que, en contra de la recomendación del presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, se dirigirá al público presente. "Vamos a tomar todas las medidas que nos aconsejen los especialistas -resaltó Vaccaro en diálogo con la nacion-. Estamos viendo que no ocurra absolutamente nada, pero si la gente lo abuchea o lo silba eso no se puede parar. Vamos a extremar las medidas de seguridad para que nadie se suba al escenario y nadie se acerque".

También Milei anunció a LA NACION que presentaría su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (novedad de mayo de Editorial Planeta), el domingo 12, un día antes de que el encuentro cierre al público. La intención del Presidente es hacer el acto en la pista central de la Rural. De los preparativos se encarga la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras tanto, fuentes del Gobierno informaron que se sigue trabajando en la "desregulación" del sector del libro, más precisamente en la derogación de la ley del precio fijo, que establece el precio uniforme de venta al público de los libros en todo el país.

Esta iniciativa, que había sido incluida en la primera versión de la "Ley de bases", es rechazada por la mayoría del sector editorial; para muchos, si se deroga la ley 25.542, muchas librerías independientes no estarían en condiciones de competir con las grandes cadenas (que podrían vender los libros a un precio más bajo que el sugerido por las editoriales). Es muy poco probable que Cifelli aborde esta cuestión en su discurso. • Daniel Gigena

22 | SEGURIDAD | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### ROSARIO

#### Doble crimen narco

Dos jóvenes fueron mortalmente baleados anteayer en los alrededores de un puesto de venta de drogas en el barrio Parque Casas, en Rosario. Los investigadores avanzan en la hipótesis de que el doble crimen cometido por dos tiradores que circulaban en una moto fue parte de una lucha entre bandas narco, que disputan el control del narcomenudeo en esa zona de Rosario.

# Investigan sobornos pagados por una firma de vigilancia para ganar contratos públicos

**ESCÁNDALO**. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó el arresto de nueve exdirectivos de Securitas en una causa que se inició luego de una investigación interna de esa empresa

#### Gabriel Di Nicola

LA NACION

La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidady Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de inspecciones.

Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y del fiscal federal Fernando Domínguez, que ayer derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país.

La investigación, según pudo saber Lanacion de fuentes oficiales, comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia realizada por representantes de Securitas Argentina, en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos "abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellosy, de forma indirecta, para las empresas que representaban".

Entre los organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, hizo registros figuran: el Ministerio del Interior (Renaper), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa), la Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000), la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA), el Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados), el Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército), el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas), el Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos) y la Secretaría de Energía de Entre Ríos (Enersa).

La Justicia también pidió informes a la embajada de Venezuela, por contratos de Petrolera del Co-



La empresa Securitas reconoció "pagos indebidos" a funcionarios nacionales y provinciales

no Sur-Pdvsa.

En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en Estocolmo, capital de Suecia.

En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latino-americano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de la investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los "pagos indebidos".

Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado "programa de integridad" de la firma.

"La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos

de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso", según explicaron fuentes judiciales.

Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco.

Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina.

#### "Colaboración eficaz"

"La 'autodenuncia' de la empresa refiere que los 'pagos indebidos' se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018, período que comprende los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri", afirmaron fuentes judiciales

Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto del expediente, si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un "acuerdo de colaboración eficaz" hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022.

Según se desprende del expediente judicial, "los denunciantes dijeron que el Renaper fue cliente de Securitas Argentina desde 2011 hasta el mes de noviembre de 2015. En ese sentido, refirieron que la investigación interna detectó una serie de presuntos pagos indebidos desde la compañía al Renaper para obtener y mantener la contratación y subcontratación para la prestación de servicios. Agregaron que los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes".

Con relación a la situación en Senasa, "según los denunciantes, desde el mes de diciembre de 2015 hasta el mes de mayo de 2017 Securitas Argentina continuó siendo proveedor del Senasa por medio del sistema de subcontratación por parte de la firma Guardman SA. Afirmaron que durante el período comprendido entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios del organismo estatal que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman SA".

También se indicó en el expediente que la investigación permitió establecer que algunos directivos de Securitas Argentina SA habrian realizado pagos indebidos a delegados sindicales o secretarios generales de distintos sindicatos a fin de obtener la contratación de esa firma. Además, explicaron que el por entonces tesorero dijo que se habrían realizado pagos a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) para servicios de Securitas Argentina en los trabajos que el gremio realizaba en distintas instalaciones de YPF y en el Hotel Alvear, así como para poder brindar servicios de seguridad en proyectos de construcciones en el CCK y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

#### Contactos venezolanos

Además, en la causa se señaló que "los denunciantes sostuvieron que la firma Petrolera Cono Sur SA (Pdvsa) fue cliente de Securitas Argentina entre los años 2016 y 2018 y que, a partir de la investigación concretada, se determinó que durante el lapso investigado se habrían realizado pagos por \$286.273, con el fin de mantener la contratación existente entre ambas firmas para que Securitas pudiera continuar brindando los servicios de seguridad".

Otro caso analizado fue la relación con Enersa entre 2016 y 2018: "Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual –si bien facturaba–no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría".

En AySA, según la investigación interna de la empresa de seguridad, se pagaba una comisión para mantener vigente el contrato. En un documento de Excel se registraron los montos de dinero que se abonaron entre 2014 y 2018, en promedio, \$1.300.000 por mes.

Las habilitaciones aparecen como un factor importante en la investigación, ya que "los denunciantes refirieron que la investigación interna develó que en el período comprendido entre 2016 y 2018 se habrían realizado 'pagos indebidos' con la finalidad de obtener o acelerar las autorizaciones correspondientes para los guardas de seguridad a los siguientes organismos: Registros de Guardias de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otros organismos. •

# La Justicia desestimó una denuncia de Nahir Galarza contra un tío por abuso sexual

ENTRE RÍOS. La joven, condenada a prisión perpetua por matar a su exnovio en 2017, había iniciado la demanda hace más de dos años

A pocas horas de que se conociera el trailer oficial de la película que narra el crimen por el que Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua en julio de 2018, trascendió un nuevo revés judicial en contra de la joven de 25 años que, en 2022, había denunciado por abuso sexual a un tío.

El 7 de enero de 2022, Galarza había hecho dos presentaciones a través de su abogada, Raquel Hermida Leyenda, en una acusaba a su padre, Marcelo Galarza, de ser el autor material del crimen de Fernando Pastorizzo -por el que cumple condena-y, también, había denunciado a un hermano de su padre por un presunto abuso sexual ocurrido cuando ella era una niña.

Cinco días después, a través de una plataforma virtual y desde el penal Nº 6 de Paraná, donde cumple condena, Nahir prestó decla-



Nahir Galarza fue condenada en 2018

ARCHIVO

ración testimonial ante La Unidad Fiscal de Gualeguaychú. La misma duró unos 30 minutos, en los que ella detalló cómo, cuándo y dónde habría ocurrido el abuso sexual cometido por uno de los hermanos de su padre.

"La joven solo se refirió al abuso sexual que habría sufrido en su infancia. Identificó a un hermano de su padre, señaló que se trataba de una persona jubilada de la fuerza policial, pero no profundizó en las características del delito. Se le recibió testimonio mediante una videoconferencia de la que participaron miembros de esta Fiscalía y representantes de la denunciante. La entrevista versó únicamente sobre el presunto abuso sexual infantil antes mencionado", había explicado en 2022 Mauricio Guerrero, el primer fiscal a cargo de la investigación.

Tras la ratificación de la denuncia, la fiscalía tomó declaración al hombre sindicado y luego llevó adelante una serie de pesquisas. La Instrucción Penal Preparatoria (IPP) pasó a manos del fiscal, Jorge Gutiérrez.

"Se solicitaron las pericias psiquiátricas de rigor, las cuales le fueron realizadas a la joven en el establecimiento carcelario en el que cumple condena", explicaron fuentes de la investigación y agregaron: "Los resultados de estas pericias no mostraron coincidencia con los hechos denunciados por Galarza.

Con las conclusiones enviadas a la Fiscalía se elevó la situación al juez de Garantías de turno, quien dictó el sobreseimiento de la persona denunciada por delitos contra la integridad sexual de la joven, suspendiendo así el proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia".

De esta manera, el frente judicial de Galarza ahora está enfocado en lograr revertir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la condena a prisión perpetua, que ya fue ratificada en todas las instancias de la Justicia de Entre Ríos

El homicidio de Pastorizzo, de 20 años, ocurrió entre las 5.10 y 5.15 del viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el cadáver fue hallado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Inicialmente, al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida.

En una segunda declaración reconoció que había matado a su novio con el arma de su padre polícía, pero que había sido de manera "accidental".

El caso causó gran conmoción en todo el país y fue seguido con atención por gran parte de la sociedad. El 20 de mayo tendrá su película de ficción.

#### Avisos fúnebres 1

4318 8888

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4338 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

ARRUABARRENA, Guillermina Sara. - Sus hijos Maria Sara Flores, Rally y Ana Flores, nietos y bisnietos la despiden con mucho cariño y rezan una oración en su memoria. Invitan a acompañarlos hoy, a las 12.15, en el cementerio La Recoleta.



ARRUABARRENA, G. Sara. -Carlos Bengolea e hijos, Agustina y Juan Castellvi y María despedimos a la querida Sara. Te vamos a extrañar.

ARRUABARRENA, Sara. -Los Pourrain la despiden con mucho cariño y acompañan a los hijos y nietos.



CABANILLAS, Marcela D. de, falleció el 17-4-2024. - Pepe y Guada, Silvia C. de Olmos y Mechita C. de Llano acompañan a sus amigos y ruegan una oración en su memoria.

CABANILLAS, Marcela D. de. - Apenados por su partida, acompañamos a Goyo e hijos. Roberto Shaw, José Sosa Montepagano y Sras.

CABANILLAS, Marcela de. -Tus amigas de AFyAPPA te despiden con tristeza y abrazan a la familia Cabanillas.

CABANILLAS, Marcela Dubourg de, q.e.p.d. - Francisco y Andrés Lavagetto te despiden con cariño y acompañan a Goyo y familia en este triste momento.

DASCHEVSKI, Clarita, q.e.p.d., falleció en Israel. - La familia Lisicki acompaña en su dolor al querido amigo Aron y su familia.



DI SI, Carmen, q.e.p.d., 17-4-2024. - Su hija Maria Di Si Mihura y Carlos Castiñeyras; sus nietos Angie y Mariano, Maggie y Martín, Fede y Clara, Francisco y Rosario Castiñeyras, sus bisnietas Blanca y Mora Castiñeyras y Francisca Ruggieri despiden con todo cariño a la querida Menchi y piden una oración por su alma. Sus restos serán inhumados en el Cementerio de la Recoleta, hoy, a las 12.30. - LAZA-RO COSTA, Tel. 4812-8040.



DI SI, Carmen, q.e.p.d., 17-4-2024. - Su hermana Panchi Di Si, junto a Fernando Urquijo y sus hijos Fernando J., Gonzalo y Jimena, y nietos su Hna. Mónica Di Si y sus hijos Camila y Artur García Rosa y nietos despiden a Menchi con todo cariño.



DI SI, Carmen, q.e.p.d. - Isabel García Gutiérrez y sus hijos Alberto y Mónica Bilotte e Isabel y Federico Raggi la despiden con tristeza y abrazan con mucho amor a Maria y Carlos, Panchi y Mónica.



DUBOURG de CABANILLAS. Marcela, q.e.p.d., falleció en San Martin de los Andes, el 17-4-2024. - Marilú Avellaneda de Dubourg, sus hijos Nicolás, Martin y Julián Dubourg y Flias. participan con profundo pesar el fallecimiento de su prima hermana y ruegan una oración en su memoria.

FLORES, Sara Arruabarrena de. - Sus amigas de toda la vida Dori, Martha Moneta y sus familias la despiden con tristeza y abrazan a sus queridos hijos y nietos.

FRERS PERALTA RAMOS, Hercilia, q.e.p.d. - Ernesto Catena, Joanna Foster, Tati Olivera, Mariano Etcheverry, Tony Lanusse y familias acompañan a Fede y a su familia en este sagrado momento.



FRERS PERALTA RAMOS, Hercilia M. L., q.e.p.d. - Nicolás y Victoria Pisarenko acompañan a Juan y toda su familia con un gran cariño.



FRERS PERALTA RAMOS, Hercilia M. L., q.e.p.d. - Estudio Fairhurst & Pisarenko acompaña a su hijo Juan y familia, rogando una oración en su memoria.

GUADAGNI, Sofía Dolores, q.e.p.d., falleció el 14-4-2024. -Sofi luchadora, tu papá Norberto y tu hermana Luli te despiden con todo su amor y te desean que goces en paz en el cielo junto a tu mamá Clara. Siempre estarás presente en nuestros corazones y rogamos una oración en tu memoria. Nuestro agradecimiento a todos los que la cuidaron con tanto cariño.

KAMINKER, Mario. - Florencio Llanos e integrantes de estudio juridico Llanos despiden a Mario, querido amigo y colega desde la juventud, y acompañan a su familia.



KAMINKER, Mario, Z.L. - Ismael Mata despide a su querido amigo y distinguido colega, acompañando a su familia en el dolor.

KAMINKER, Mario Ernesto. q.e.p.d. - Carlos, Mariela, Lucia y Gabriela Fischbarg, Javier García Palacios y familia despiden con profunda tristeza a su gran amigo Mario y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

KAMINKER, Mario Ernesto, q.e.p.d. - El consejo directivo de la Asociación Civil Universidad Argentina John F. Kennedy, y su presidente, Dr. Javier García Palacios, despiden con sumo dolor al querido Mario, y acompañan a su familia en este triste momento.

KAMINKER, Mario Ernesto, Dr. - El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal lamenta el fallecimiento del director del Instituto de Derecho Procesal del CPACF, Dr. Mario Ernesto Kaminker, acompañando a su familia en este doloroso momento.

MALUF de MAJDALANI, Olga Rahme, q.e.p.d., falleció el 17-4-2024. - Sus hijas Mónica, Silvia, Gabriela y demás familiares, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán despedidos hoy, a las 14.30, en el cementerio Jardín de Paz. - COMPAÑÍA PRINCI-PAL, Tel. 4821-5554.



PELUFFO, José Luis J., q.e.p.d. - Sus hermanos María Elsa y Jorge B. Otamendi; sus sobrinos Jorge B. y Male Riglos, Nicanor y María Luque, M. Luján y Jorge Millán, M. Clara y Alejandro Rubio y Luis; sus sobrinos nietos Magdalena, Nicanor, Miguel, Josefina, Belisario J., Elena M. y Juana M, lo despedimos con mucho amor y lo encomendamos a los brazos de Jesús y Maria.



PELUFFO, José L. J., q.e.p.d. -Su cuñada Adriana Borda de Peluffo junto a sus hijos Marina y Mario Santoyo, Milagros y Joaquín Arias Duval; Felicitas y Marcos Martinez Tanoira y sus nietos lo despiden con profundo dolor y acompañan a Gloria y a sus hijas con muchísimo cariño.

PELUFFO, José. - Federico Fauzon, Mariana Santamarina y sus hijos y nietos despiden al querido José y acompafian a Gloria y sus hijas con tristeza.



PELUFFO, José L. J., q.e.p.d. -Su ahijada Marina lo despide con mucho cariño y le agradece por su amor incondicional y por estar siempre presente.



PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -Graciela y Santiago Mórtola acompañan a Gloria y las chicas con mucho cariño.



PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -Silvia Dowling de Balbiani, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño.



PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -Mariano y Elisa Otamendi y Jorge Frias despiden al querido José con gran tristeza y acompañan con todo cariño a Gloria, María Elsa y familia.

PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -El directorio y personal de Alzaga Unzue y Cia. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PELUFFO, José Luis, q.e.p.d. -Felipe Mujica, Patricio Carli, Federico Córdoba, Gustavo Orabona, Mariano Maurette, Marcelo Rosas, Fernando Planes y Rosa Chianese participan su fallecimiento y acompañan a Gloria, Verónica, Agustina y Josefina en este triste momento.

PELUFFO, José Luis. - Ignacio y Matías Gómez Alzaga, participan su fallecimiento y despiden al querido José, con mucha tristeza y acompañan a Gloria, Verónica, Agustina y Josefina en este momento de dolor.

PERDOMO, Jorge Luis, q.e.p.d. - El directorio de Banco Comafi lamenta su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento.

PERLES, Pedro, Arg.. - Tus amigos de toda la vida, arquitectos Oscar Sorin, Elías Bazin y Roberto Stanislavsky te despiden con mucha tristeza.

REAL, Martiniano Julio (Pimpo), q.e.p.d., falleció 15-4-2024. - Te despiden tu esposa Virginia, tus hermanos Armando y Alejandro, tu cuñada Alicia, tus sobrinos María Paula y Javier, Mariana, Carolina y Alejandro, Armando (h.), Natalia, tus sobrinos nietos Martin y Elisabeth, Gonzalo, Catalina, Emma, Isabella y Leonila.

RÍOS, Aníbal María, q.e.p.d. -Los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Dr. Santiago Corcuera, Dr. Daniel Bejas, Dr. Alberto Dalla Via, los funcionarios y empleados del tribunal participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.



TYTIUN, Benjamin, Dr., 31-7-37 - 17-4-2024. - Enamorado de la vida. Amado esposo, padre, abuelo y bisabuelo. Te despide tu familia que te adora.

#### Recordatorios

BERTONE, Edgardo, My. (R), q.e.p.d., falleció el 18-3-2024. -A un mes de tu partida, querido Rubio, tu esposa, hijos y toda tu familia te recuerdan con amor y gratitud. Celebraremos una misa en su nombre el 21 de abril, 12.15 hs., parroquia La Redonda.

CARABALLO, Gustavo, r.i.p. "Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas." (Mateo 26:56). En aniversario de tu muerte te recordamos con amor eterno. Tu mujer Svitlana y tu hija Marina Caraballo.

24 | SEGURIDAD LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# Condenan a 27 años de cárcel al asesino de Lola Chomnalez

FEMICIDIO. La adolescente argentina de 15 años sufrió una mortal emboscada en un médano, en las cercanías del balneario uruguayo de Barra de Valizas, el 28 de diciembre de 2014

Gustavo Carabajal

LA NACION

El asesinato de Lola Chomnalez tiene un condenado. A casi diez años del femicidio ocurrido en el balneario uruguayo de Barra de Valizas, la Justicia sentenció a 27 años y seis meses de prisión a un exconvicto por el asesinato de la adolescente argentina.

En las últimas horas, el juez penal de Rocha, Juan Giménez Vera, dictó el veredicto condenatorio contra Leonardo David Sena, al considerarlo responsable del homicidio agravado de la joven, ocurrido el 28 de diciembre de 2014 en el mencionado balneario, al que la adolescente, de 15 años, había llegado para pasar Año Nuevo con su madrina.

Para fundar la sentencia contra Sena, el magistrado tuvo en cuenta el informe de la genetista Natalia Sandberg, que, primero, encontró y preservó el ADN masculino hallado en la mochila de la víctima y en otros restos de tejidos en los que se mezclaban los perfiles genéticos de Lola y del sospechoso del asesinato que, durante más de ocho años, no tuvo nombre.

Según consta en la sentencia, el cuerpo de Lola fue hallado el 29 de diciembre de 2014. El crimen habría ocurrido el día anterior, entre las 15 y las 16.30. El horario del femicidio coincidía con el período de descanso que tomó el acusado, de 14 a 18. Al describir cómo ocurrió el femicidio, el magistrado expresó que la adolescente sufrió una agresión en la que la violencia creció hasta que la mataron.

Ante la falta de coincidencias con los ADN de los presos y procesados en el sistema penal de Uruguay por homicidio y por otros delitos, la genetista decidió utilizar otro método para ponerle nombre al perfil genético encontrado entre las pertenencias de la víctima.

Así, en 2021, la científica logró separar los componentes del linaje paternoy materno que forman parte del perfil genético hallado en la toalla, en la mochila y en el DNI de la adolescente asesinada.



Lola Chomnalez tenía 15 años

ARCHIVO

Con este análisis, la genetista comenzó a comparar, por separado, los linajes del ADN del asesino de Lola con los perfiles genéticos de los presos por diversos delitos, alojados en cárceles uruguayas. En 2022, la científica encontró una coincidencia: el linaje materno del ADN del homicida de Lola correspondía al componente materno de un recluso que estaba detenido por robo y lesiones graves en un penal de Uruguay.

Al revisar los vínculos familiares de este preso, los investigadores establecieron que un pariente suyo había sido condenado, en 2009, a seis años de cárcel por el delito de lesiones personales, tal como califica el Código Penal de Uruguay, a una agresión sexual. El familiar de ese preso con antecedentes era un oficial panadero que vivía en Chuy, en la frontera con Brasil, que fue identificado como Leonardo David Sena.

A partir de este indicio, la Justicia ordenó la captura de Sena. El 19

#### CÓMO FUE LA INVESTIGACIÓN

#### La hora de la muerte

Lola Chomnalez fue asesinada entre las 15 y 16.30 del 28 de diciembre de 2014.

#### El ataque

Leonardo David Sena estaba en su período de descanso, de 14 a 18, en el momento del crimen.

#### El ADN, clave

El perfil genético de Sena fue hallado en la mochila, la toalla y el DNI de la adolescente.

#### Una búsqueda de 8 años

Una genetista se dedicó a comparar el ADN hallado en las pertenencias de la víctima con los perfiles de todos los presos de Uruguay.

de mayo de 2022, el sospechoso fue apresado en la casa en la que vivía con su pareja y cuatro hijos menores de la mujer, en el barrio La Pista, de Chuy.

Una semana después, los investigadores judiciales y policiales recibieron el resultado del estudio de ADN realizado en la muestra de sangre extraída del acusado. El análisis concluyó que el perfil genético de Sena correspondía al ADN hallado en la toalla, la mochila y el DNI de la adolescente argentina.

De nada le sirvió a Sena la defensa que intentó esgrimir ante la contundente prueba científica. El acusado sostuvo que encontró la mochila y que se llevó el dinero de la billetera, peroafirmó que no mató a Lola. Así explicó cómo llegó su ADN a las pertenencias de la víctima.

"La narración de los acontecimientos por parte del acusado no resulta verosímil. No pudo estar al mismo tiempo donde fue hallado el cuerpoy donde dijo que encontró la mochila", expresó el magistrado en

los fundamentos de la sentencia en la que condenó a Sena a 27 años y medio de prisión.

La fiscal Mariela Núñez había solicitado una condena de 30 años de cárcel para Sena.

"Constancia, trabajo en equipo y grandeza espiritual de la familia. Pueden dormir con menos dolor. Se hace justicia en la condena emitida por Juan Giménez en el homicidio de Lola", en la red social X el abogado Jorge Barrera, quien representó a los padres de Lola, Adriana Belmonte y Diego Chomnalez, en el proceso penal.

En el mismo mensaje, el abogado destacó el desempeño de dos letrados de su estudio Juan Williams y Marianella Melgar,

Lola había llegado a Barra de Valizas el 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández, quien se encontraba junto a su esposo, Hernán Tuzinkevcih. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa. Fue encontrada asesinada a cuatro kilómetros de la casa. en una zona de médanos.

La autopsia determinó que Lola murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

A partir de la reconstrucción del crimen realizada por los funcionarios de la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza. Murió asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

Con respecto a la prueba de ADN que resultó clave para fundar la sentencia contra Sena, el letrado Barrera había explicado: "Nunca pudo explicar cómo fue que estaban ambos ADN cruzados".

Sena se convirtió en el segundo condenado por el femicidio de la adolescente argentina. Debido a que el asesinato ocurrió antes de la reforma del Código Procesal Penal uruguayo, de 2017, fue juzgado en un proceso escrito.

Dos años antes, Angel Eduardo Moreira Martínez, alias el Cachila, había sido sentenciado a ocho años de cárcel como encubridor del asesinato.

Este "trapito" había sido absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno revocó ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por "encubrimiento" del crimen de Lola.

Actualmente, la sentencia está en la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que debe revisar la condena.

# Denuncian la masiva filtración de una base de datos

RENAPER. Por internet se pusieron a la venta registros del área donde se tramitan los documentos de identidad y los pasaportes

José María Costa LA NACION

Una nueva filtración de datos personales que tiene el Estado de la población argentina se puso a la venta en una web de hackers y gener ó preocupación por el volumen y la magnitud de los registros. En concreto, lo que se ofrece es la base de datos completa del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que supera los 65 millones de registros. Desde ciberseguridad Danaide S.A condepende el Renaper, negaron la denuncia y aseguraron que no hubo ni hackeo, ni filtración.

Según indicó ayer por la tarde el experto en Seguridad Informática Cristian Borghello, la filtración incluye código fuente, API, contraseñas, fotos y huellas. "Esta publicación es peor que las anteriores

(si cabe) porque han publicado el código fuente, las API y los accesos a los web services", detalló a través de su cuenta de X, en la que adjuntó capturas de pantalla de los datos que se ofrecen.

Ayer por la noche, el Ministerio del Interior, emitió un comunicado en el que indicó: "A raíz de versiones periódicas que circularon en las últimas horas, los equipos técnicos del Renaper y la empresa de el Ministerio del Interior, de quien firmaron que no existió un hackeo a la base de datos del organismo ni una nueva filtración de información".

> Un par de semanas atrás, se habían publicado en un foro de compra y venta de datos personales y en Telegram más de 114.000 fotos de ciudadanos argentinos extraídas del Renaper.

Los ataques y filtraciones no son algo nuevo. En 2021, un usuario de Twitterconlacuenta@AnibalLeaks publicó fotos de los DNI de decenas de reconocidas personalidades.

#### Vendían licencias a US\$3700

Anteayer también circuló por internet la posible filtración de la base de datos con más de cinco millones de las licencias de conducir de la Argentina, entre las que se incluyen las del presidente Javier Milei, y los ministros Patricia Bullrich y Luis Petri. Desde el Gobierno dijeron que "no se encuentran comprometidas ni la base de datos ni la información sensible".

Según reportó el grupo de expertos en ciberseguridad birminghamcyberarms.co.uk, la base de datos de las licencias de conducir nacionales fue robada y puesta a la venta.

En concreto, lo que se ofrece a 3700 dólares en la dark web es la base de datos completa con casi seis millones de licencias registradas en la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor (Dn-

A modo de prueba de la veracidad de la filtración, los hackers mostraron los datos del presidente Javier Milei y algunos de sus ministros. Además, sumaron capturas de las fichas de famosos como Marcelo Tinelli y Tini Stoessel.

Entre los datos que incluía la base, de 1,25 terabytes, están la credencial de ambos lados y toda la información que allí consta, como nombre completo, foto, QR, género, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, dirección, tipo y grupo sanguíneo y nivel de licencia.

Desde la Secretaría de Transpor-

te de la Nación, ante la consulta de LA NACION, habían hecho llegar un comunicado de tres párrafos en el que detallaron: "La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunica que un grupo de hackers profesionales accedió a un caudal acotado de información que se utiliza para la confección de las licencias digitales. Afortunadamente, este hecho fue alertado en el momento por el equipo de seguridad informática y eso posibilitó que se tomen los recaudos necesarios para frenar el acceso a esa información y bloquear futuros hackeos".

"Los datos alcanzados son aquellos compartidos por la ANSV con unos pocos organismos que precisan información de la Licencia Nacional de Conducir para conformar la licencia digital", agregaba el comunicado.

OPINIÓN | 25 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

n insulto tapa al otro. Hoy le puede tocar a un economista que se permite dudar sobre la calidad del ajuste; mañana, a un artista que decide pararse en una posición crítica, y pasado, a un periodista que cuestiona una medida o que comete un error. Desde la cima del poder también puede caer, a través de un "like" o un "retuit", un ataque fulminante contra cualquier ciudadano por una opinión en las redes.

Empezamos a acostumbrarnos a que se vuelva a hablar desde el Estado con un lenguaje violento: "basuras", "ratas", "ensobrados", "mentirosos", "imbéciles", "traidores", "ignorantes", son adjetivos incorporados al diccionario oficial. Tienen su propia carga, pero no son demasiado diferentes de los que usaba el kirchnerismo contra sus propios adversarios: "mafiosos", "extorsionadores", "destituyentes", "cómplices de la dictadura" y "agentes de la derecha", disparaban desde el atril, cuando no recurrían a la amenaza lisa y llana, como supo hacer-porejemplo-Aníbal Fernández con Nik. Tal vez sea ese aire rutinario yrepetitivo lo que nos impide dimensionar las consecuencias profundas, y muchas veces invisibles, de esa catarata de agresiones que tiñe la retórica del poder.

Los insultos pasan, pero los efectos quedan: ¿cómo impacta en la vida de una persona el hecho de convertirse en blanco de un ataque presidencial? ¿Qué consecuencias provoca esa "prepotencia de Estado" en los núcleos familiares y en el conjunto social? ¿Cómo condiciona la atmósfera de la convivencia social? ¿Qué riesgos entraña para el sistema democrático y para la calidad institucional?Talvezdebamosformular estas preguntas para entender que la descalificación, el agravio y la violencia dialéctica de un presidente no son un acto de franqueza ni una marca de espontaneidad, sino una forma peligrosa de abuso de poder que deteriora y degrada nuestra calidad de vida, tanto como otros flagelos que agobian a la Argentina.

Lo primero que le ocurre a un ciudadanoque se ve señalado y atacado por el presidente es una sensación extraña en la esfera de su propia intimidad: el piso se mueve a su alrededor; su celular es inundado de mensajes; muchos le piden que se cuide. Sus hijos -si son niños o adolescentes- sienten que su madre o su padre son vapuleados por alguien poderoso y les preguntan, con temor, qué puede pasar a partir de ahora; en el colegio, o tal vez en el club, sienten que los miran de otra forma y que crecen los murmullos a su alrededor; las redes sociales amplifican el insulto y convierten a un simple ciudadano en un blanco móvil para la agresión anónima. Si la persona señalada tiene padres en situación frágil o especialmente vulnerable, el impacto emocional del agravio puede ser aún mayor. Su vida, en definitiva, se ve súbitamente perturbada.

Algunos de los atacados pueden tener mayor roce y experiencia para asimilar el impacto. En varios casos, se trata de personas fogueadas en la exposición pública y acostumbradas, si se quiere, al fragor del debate áspero. Pero lo que se ataca no es su trabajo profesional, sino su calidad humana. El insulto y el agravio equivalen a una de esas provocaciones que siempre descolocan: ¿cómo se VIOLENCIA VERBAL. El lenguaje descalificador desde lo más alto del poder degrada el debate público, infunde el temor a represalias, instala el peligro de la autocensura y afecta la convivencia social

# Secuelas del insulto presidencial

Luciano Román

-LA NACION-



contesta un cachetazo? ¿Cómo se reacciona cuando la agresión no proviene de un par, sino de un ciudadano revestido del poder del Estado y que ejerce una investidura? La mesura, la elegancia y la serenidad siempre son buenas consejeras; por supuesto, también lo son el respeto y la buena educación. Pero la prepotencia busca desestabilizar al otro, llevarlo a un lugar en el que no quiere estar, tentarlo con la reacción más instintiva o directamente apabullarlo hasta sembrarle el temor.

Se instala, así, el peligro del repliegue y de la autocensura. Participar del debate público se convierte en una actitud de riesgo e implica quedar expuesto a persecuciones ocultas, a situaciones incómodas y, en algunos casos, hasta a la pérdida de oportunidades o trabajos. Es posible que aquel artista o aquel economista que fueron señalados por el poder no sean contratados por empresarios que tal vez busquen negociar o congraciarse con el funcionario de turno. Las listas negras suelen funcionar de una manera tácita, pero efectiva.

Siempre hay obsecuentes, además, dispuestos a reforzar el enojo de "el jefe" y a buscar supuestas debilidades que aporten nuevos El kirchnerismo nos había acostumbrado a una violencia verbal que ahora vuelve con nuevos adjetivos

El Gobierno confunde crítica con ataque, y contesta con insultos

elementos para apuntar contra "la rata".

"Le traigo estos papeles, presidente... Estuvimos revisando los antecedentes... Encontramos esta vieja información... Vimos que la AFIP hizo un reclamo... Hay una demanda de divorcio... Y acá un antiguo pleito laboral... o este traspié personal". La persecución suele cobrar vida propia y transita, montada sobre el insulto, por laberintos oscuros, inciertos e imprevisibles. Los atropellos verbales

suelen ser un anticipo de los hechos, yporeso minimizarlos o naturalizarlos, como si fueran un recurso lícito de la retórica política, puede conducirnos a un clima asfixiante, en el que el poder vuelva a hurgar en la vida de los ciudadanos como lo hizo durante el populismo de izquierda.

Ciertos liderazgos personalistas suelen engendrar, además, núcleos de fanatismo a su alrededor. El fanático hace suyos los enojos del líder y los exacerba. Esa espiral se potencia en las redes sociales, pero podría pasar a la acción física en una sociedad que, en las últimas décadas, ha incorporado la práctica fascista del "escrache".

En este contexto, la participación en el debate público ya no solo exige vocación y voluntad, sino también dosis cada vez mayores de coraje, fortaleza y "espalda" para enfrentar golpes bajos. Como si la opinión y la crítica implicaran adentrarse en un territorio salvaje donde se puede recibir cualquier ataque sin reglas ni simetrías. En esta atmósfera degradante, muchos empiezan a escuchar las voces de otras épocas: "no te metas", "no digas nada", "no levantes la cabeza, porque te la pueden cortar". Empiezan a convivir, además, con una sensación de miedo interior.

La Argentina tiene, entre muchas otras reservas de valor, a ciudadanos y profesionales que honran con valentía y con altura su propia independencia y que no se dejan atropellar por el poder. Pero todo empieza a enturbiarse cuando se propicia un clima de agravios e intimidaciones. Es inevitable que algunos se sientan atemorizados y que, de un modo casi imperceptible, se cree una inercia que lleve a la renuncia acomodaticia a correr riesgos y, como ha dicho un historiador, "a la tentación íntima de no transgredir la escala de valores vigente para evitarse conflictos o preocupaciones".

Lo paradójico es que el insulto vulgar y silvestre se arroja en nombre de la libertad y se justifica como un acto de autenticidad y franqueza. Son confusiones profundas, pero hacen juego con una suerte de reivindicación de la "honestidad brutal", la comunicación "sin filtros" y el desprecio de las formas, todos clichés que se han puesto de moda y definen los rasgos de una época. Decir barbaridades parece asimilarse con un gesto de sinceridad, como si las reglas de la convivencia quedaran superadas por el autoritarismo, la brutalidad y la arrogancia del que se atreve a decir cualquier cosa de cualquier manera, atribuyéndose por eso las virtudes de la transparencia, la firmeza y la espontaneidad. La mesura y la prudencia son vistas como rasgos de debilidad y tibieza. Los protocolos y las formas, como signos de hipocresía.

En nombre de la supuesta autenticidad, se degrada la conversación pública. La política se contamina de una beligerancia tóxica. Y se termina discutiendo alrededor del insulto, en lugar de hacerlo sobre las posiciones, las ideas o las observaciones que lo provocaron. Tal vez sea una estrategia para correr el eje: el Gobierno elude el debate sobre la sustentabilidad del ajuste fiscal, sobre el encuadre ideológico y las referencias intelectuales en las que se apoya, o sobre si corresponde que un embajador extranjero participe (poco o mucho) de una reunión de gabinete, por citar los últimos hechos que activaron la ira gubernamental. Para el poder, la crítica es un ataque. No responde entonces con argumentos, sino con insultos o con agravios. Y la discusión gira sobre los calificativos de "chanta", "imbécil" o "ensobrado" que disparó el Presidente contra quienes expresaron una posición crítica sobre algunos de esos temas. El lodo de la pelea sepulta lo que deberían ser las discusiones de fondo. No importan los hechos ni se miden las consecuencias del agravio. El debate público se convierte en una especie de lucha libre, donde la violencia desplaza a las reglas de educación y de urbanidad.

Después de veinte años de extravío económico y de un estatismo arrogantey prepotente, la Argentina necesita recuperar el equilibrio fiscal y la racionalidad en el gasto público. Pero, en contra del lugar común, no solo "es la economía". También deben recuperarse los valores de la convivencia, de la tolerancia, del respeto por el otro y de una libertad de expresión que no se vea amenazada por el rayo fulminante del insulto presidencial. ¿O nos terminaremos conformando con un kirchnerismo de signo contrario, sin inflación y sin déficit fiscal? ¿O convalidaremos el insulto, solo porque ahora sopla en la dirección contraria a la que nos trajo

hasta acá?

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# AMIA: una sentencia histórica

El valiente fallo de la Cámara de Casación Penal hace albergar la esperanza de que se llegue a un juicio en ausencia de los funcionarios iraníes acusados

A pocos meses de cumplirse 30 años del atentado terrorista en la sede de la AMIA, la semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, dictaron una histórica sentencia con relación a los fallos emitidos por dos tribunales federales en los años 2019 y 2020, lo cual enciende una luz de esperanza, a pesar de que la causa principal aún sigue su curso.

Lo sustancial de esta sentencia de más de 700 páginas es que cumple un fin didáctico pleno, toda vez que abarca un contexto global de alto contenido geopolítico e internacional de la época en que se produjeron los ataques terroristas contra las sedes de la embajada de Israel y la AMIA, pero a su vez trasladable a la actualidad, ya que algunos de los involucrados siguen ocupando cargos públicos de envergadura en el actual gobierno de la República Islámica de Irán, burlando las alertas rojas de Interpol.

Los implicados del gobierno iraní, en el marco de la Jihad Islámica, planificaron sendos atentados declarados crímenes de lesa humanidad, ejecutados por la organización terrorista Hezbollah, que actuó bajo la inspiración, organización, planificación y financiamiento de organismos estatales y paraestatales subordinados al gobierno de los ayatollahs.

El juez Mahiques sostuvo que "una de las motivaciones del atentado a la Mutual y la del cometido dos años antes contra la sede de la embajada de Israel, se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino de rescindir tres contratos de provisión de material y tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán".

Debido a eso, los jueces advirtieron que la responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado planificador (Irán), que podría ser calificado como "terrorista", lo cual implica la obligación de reparar integramente el daño material y moral

Los jueces advirtieron que la responsabilidad internacional debería recaer sobre el mismo Estado planificador (Irán), que debiera ser calificado como "terrorista"

Algunos de los acusados siguen ocupando cargos públicos de envergadura en el actual gobierno de Irán causado, abriendo a las víctimas y damnificados una vía de reclamo ante tribunales internacionales.

También explicaron claramente que hace años que los acusados iraníes en el expediente principal fueron citados a prestar declaración indagatoria, pero nunca se presentaron ante la Justicia argentina. Por esa razón la causa se encuentra en espera de alguna detención fortuita para salir de su estancamiento.

Ante ello, y dado que el transcurso del tiempo es inexorable en detrimento de los derechos genuinos de las víctimas, la Cámara de Casación exhortó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo "a que, cada uno en su esfera de actuación, formulen, evalúen, impulsen, propongan y sancionen una reforma legislativa que permita a futuro la aplicación del juicio en ausencia para sucesos como el que motivó esta causa".

Además, en el "Caso de AMIA II", los jueces ratificaron algunas condenas, pero modificaron las penas y calificaciones legales.

En definitiva, a partir de que adquiera firmeza este fallo, si los legisladores siguen las sugerencias vertidas por los destacados magistrados de sancionar una ley de juicio en ausencia, habría una esperanza real de juzgamiento en un plazo relativamente breve y se podría deslindar qué responsabilidad tuvo cada uno de los hasta aquí acusados en este atentado que los magistrados no han dudado en calificar como delito de lesa humanidad.

# La OTAN frente a Rusia

Atlántico Norte (OTAN), fundada el 4 de abril de 1949, acaba de cumplir 75 años. Hoy su rol más importante consiste en brindar asistencia a Ucrania tras la invasión rusa. El conflicto, que se inició en febrero de 2022, transita un momento en extremo dificil para Kiev debido a que no logra cubrir sus necesidades defensivas ni ofensivas.

La organización vive uno de los momentos más decisivos desde su fundación, en que debe afrontar nuevas amenazas y desafíos. Tras el ataque ruso a Ucrania, la alianza atlántica ha reorganizado sus planes de defensa por primera vez desde la Guerra Fría, reforzando su posición de disuasión y defensa frente a Rusia. A más de dos años de esa invasión, la OTAN necesita blindar a Europa frente a la amenaza rusa. Estados Unidos, líder de la alianza, presiona a los países miembros del Viejo Continente para que cumplan con el compromiso de inversión que llevan años eludiendo: destinar un

mínimo del 2% de su PBI a defensa.

El posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca de ganar en las próximas elecciones, promete crear tensiones en la organización, ya que ha amenazado con dejar de defender a aquellos países que no cumplan ese convenio. En su nueva campaña, el expresidente norteamericano volvió a provocar estremecimientos en capitales europeas al afirmar que alentaría a Rusia a hacer "lo que le dé la gana" con los países que no inviertan lo acordado en defensa.

El secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, propuso crear un fondo quinquenal de 100.000 millones de dólares para Ucrania para dejar de depender del resultado de las próximas elecciones norteamericanas y opinó que el mundo es ahora mucho más peligroso, más impredecible y más violento, a la vez que señaló que un eje de potencias autoritarias trabaja cada vez más estrechamente contra las democracias occidentales.

El Kremlin lleva meses acusan-

do a la OTAN de participar directamente en la invasión de Ucrania al suministrar ingentes cantidades de armamento a Kiev y advirtió que las relaciones entre Rusia y el bloque occidental están al borde de un choque directo.

El antagonismo entre Moscú y la OTAN ha pasado por momentos muy tensos desde 1949, tanto en tiempos de la Unión Soviética como luego con la Federación Rusa, desde 1991. La tensión ha alcanzado límites insospechados desde 2022, provocando un cambio de paradigma en la arquitectura de seguridad europea que ha dado al foro militar más grande del mundo una nueva razón de ser.

Resulta peligrosamente claro que si esa agresión no es detenida y revertida, el riesgo de una nueva confrontación podría trasladarse hacia otros países. De allí la importancia tanto de brindar a los ucranianos una cooperación robusta y sostenida como de fortalecer la unidad y el desempeño de la alianza atlántica.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar //lanacion

#### ¿Será justicia?

"Será justicia", es la frase con la que se terminan los escritos judiciales. Pero viendo cómo se demora el tratamiento de las causas de corrupción que tiene abiertas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno se pregunta y pregunta a la Justicia si no sería más adecuado a la realidad argentina terminar los escritos con una pregunta: ¿será justicia? Esperemos que los hechos nos demuestren que no se trata de cambiar frases sino actitudes y procedimientos de los jueces a cargo de esas causas, a menos que existan acuerdos ocultos por detrás entre castas y castos que los ciudadanos desconocemos. Jesús María Silveyra DNI11.045.065

#### Casta judicial

Los ciudadanos de a pie observamos con estupor cómo, a pesar de los innumerables planteos de distintas instituciones y de respetables personalidades en contra de la designación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, algunos renombrados jueces de distintos fueros apoyan públicamente esa nominación. Contrariamente a lo que pregona el Presidente, se ve claramente aquí cómo la casta protege a la casta. Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

#### Publicidad

Durante la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol entre las distintas publicidades en los estadios aparece una de la ciudad de Buenos Aires. ¿No sería mejor invertir esa plata en la ciudad? No hace falta detallar en qué áreas sería necesario. Es plata de todos los contribuyentes y no le veo justificativo alguno. Lo hago también extensivo a cualquier publicidad/sponsoreo de entidades públicas en ámbitos privados. Deberían estar vedados por ley. Marcos Baccanelli DNI93.477.477

#### Santiago de Estrada

Cada día los medios de comunicación nos informan de escandalosos actos de corrupción generados por funcionarios públicos, de alta o baja jerarquía. La magnitud de esos actos alimenta la sospecha de que no se reducen a los ya difundidos, sino que existen otros innumerables aún en la sombra. A esos actos de corrupción con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público (bolsos sobre muros o entregados en domicilios presidenciales, y muchos otros) se agrega el resultado de una incompetente gestión debido a la ignorante omnipotencia de los funcionarios (entre otros, la cancelación de deuda pública externa de tasa baja para ser reemplaza-

da por otra con la República de Venezuela con intermediación escandalosa y tasas elevadas o la estatización de YPF llevada a cabo por adolescentes militantes del kirchnerismo cuyo costo final aún desconocemos). Son solo ejemplos de corrupción o incompetencia provocados por gente sin formación o con subida inclinación por el delito en la administración de bienes del Estado en beneficio propio. Contrapuestos a esos funcionarios se encuentran otros. Quiero resaltar uno, modelo de hombre de Estado, el Dr. Santiago de Estrada, recientemente fallecido. LA NACION ya ha informado sobre su trayectoria pública, su actuación en la Justicia y como secretario en el fuero penal, como en el Poder Ejecutivo como secretario de Estado de Seguridad social en dos oportunidades bajo distintos gobiernos, en el Legislativo de la ciudad, en el cual tuvo a su cargo la presidencia de la Legislatura, yen la diplomacia como embajador ante el Vaticano convocado por el presidente Alfonsín, para lo cual renunció a su banca de diputado nacional electo en 1983. Esa misión diplomática les fue particularmente reconocida a él y toda su familia por san Juan Pablo II. Su paso por la presidencia del PAMI fue ejemplo de buen orden y honestidad en la administración del sistema, lo que fue permanentemente reconocido por la enorme masa de jubilados. Su fuerte vocación por asegurarles calidad de vida lo llevó a estar presente en reuniones y celebraciones de centros de jubilados en todo el país que visitaba en fines de semana, conduciendo su automóvil personal, restando tiempo a su vida familiar. No había aviones ni fotos ni viáticos. Y debe resaltarse que en todos los casos y en esas distintas y críticas épocas, brilló por su lucidez y templanza. No necesitó integrar la "mesa chica" de ningún gobernante de turno para ser permanente hombre de consulta de los más variados líderes sociales,

#### En la Red

Intensas lluvias.
Preocupación en el campo por las pérdidas



"Mucha tristeza" Mary Granao

"No pegamos una nosotros, si no es seca es mucha lluvia" María Inés Sosa

"Solamente el que lo vivió sabe realmente lo que es. Y el estado de los caminos rurales es deplorable" Micha Fontán

OPINIÓN | 27 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

políticos, sindicales, empresariosy, particularmente, como hombre de sólida fe, de la Iglesia Católica. Dotado de una enorme magnanimidad, gozó del respeto y el afecto tanto de sus aliados como de sus adversarios. Modelo de servidor público, para unos y otros fue, simple y afectuosamente, Santiago.

Abriguemos la esperanza de que su ejemplo de hombre de Estado de principios rectos y cordiales maneras se reproduzca en quienes se sienten llamados a ejercer funciones públicas. Raúl C. Sanguinetti DNI 4.305.809

#### Accidentes en rutas

Siguen los choques frontales en las rutas. Siguen las muertes, en muchos casos de familias enteras. Sigue la falta de estructuras divisorias y protectoras para separar el sentido de la circulación y evitar las pérdidas de vidas humanas. Mientras la desidia estatal siga reinando en las rutas, las muertes innecesarias seguirán multiplicándose, y el espacio ancho del dolor seguirá agrandándose. Hasta cuándo.

Arnoldo Krawicki DNI 4.420.123

#### Cortes en zona River

El protocolo obliga a los manifestantes a circular por la vereda, cualquiera sea su número. Sin embargo, cuando hay partidos y recitales en River, es el mismo GCBA el que corta la Av. Figueroa Alcorta y el Puente Labruna (Av. Lugones) con muchas horas de anticipación, lo que genera un caos de tránsito a muchísimas personas que desean regresar a sus hogares y a los vecinos de los barrios cercanos. Dado que los asistentes lo hacen sin objetivos políticos y sin ánimo de causar desorden (no se permiten hinchas del equipo visitante), bien podría el GCBA dedicar a su personal en encauzar al público a las amplias veredas existentes en vez de obstruir el tránsito. ¿Contempla el proyecto de ampliación del Puente Labruna una amplia pasarela para que los peatones bajen del lado del estadio de forma tal de no tener que cruzar la Av. Udaondo -tanto al ingresar como al salir-y así evitar el corte del puente y la avenida? Pensemos que el tránsito peatonal entre el Parque de la Innovación y la estación de tren y la Ciudad Universitaria será mucho menor y regular durante el día cuando se lo compara con el gran número de asistentes a los eventos, que son muchos a lo largo del año.

César García Baltar DNI 7.595.889

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

#### LA DESIGNACIÓN DE LA CORTE

# Un llamado a la responsabilidad

Facundo Suárez Lastra

-PARA LA NACION-

e las tareas que asigna la Constitución a los senadores, aprecio como una de las más importantes la de otorgar acuerdo a la propuesta del presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte, uno de los tres poderes del Estado, tiene la particularidad de no quedar sometida a la evaluación popular periódica que significa una elección. Los presidentes, los vicepresidentes, los senadores y los diputados deben renovar sus mandatos mediante una elección cada cuatro o seis años según el caso. Limitación adecuada que apunta a evitar la perpetuación en los mismos puestos de poder a los ciudadanos a quienes se ha otorgado representación.

Al designar un miembro de la Corte, el presidente y el Senado, con su acuerdo, están asignando una posición principal en el Estado a quien, dependiendo de la edad o la propuesta, adquiere un poder que podría perpetuarse por hasta 45 años, sin revalidación electoral. De aquí que se pueda considerar estos acuerdos la tarea más imindependencia de todo tipo de intereses sectoriales son fundamentales al momento de evaluar a los candidatos propuestos.

La sorpresiva propuesta del presidente Milei de dos candidatos para integrarla ha comenzado a tener fundados reparos en distintos ámbitos: a los antecedentes de uno de los dos candidatos, el juez Lijo, y también al hecho de que durante varios años ninguna mujer formará parte de ella.

Por su obviedad, no abundaré en argumentos a favor de la integridad de los jueces y de la impor-



tancia de la incorporación de muportante a cargo del Senado de la jeresa la Corte; me concentraré en privado, plagado de injusticias, Nación y, en consecuencia, la ido- resaltar la importancia de que el agobio a los contribuyentes por la neidad, integridad, trayectoria e Senado no otorgue el acuerdo para la designación del juez Lijo. No estamos frente a una negociación más de las que son habituales, razonables y sanas en una sociedad plural. Estamos frente a una decisión que marcará el carácter del tribunal superior de la Nación y la calidad institucional de nuestro país por años que exceden en mucho el mandato de un gobierno.

Así como el electorado manifestó una firme voluntad de cambio frente a un modelo agotado, incapaz de resolver los desafíos de la estabilidad de la moneda, de generar empleos suficientes y bien elevada y excesiva presión tributaria y corrupción generalizada, hay que apelar a esa misma capacidad de entendimiento para que se comprenda que solo con instituciones sólidas, conducidas por personas capacitadas e íntegras, se podrá sacar al país adelante.

El Congreso está llamado a tener un papel fundamental en la posibilidad de que, por fin, nuestro país tome el rumbo del progreso sostenidoen el tiempo. No puede ser una fuerza conservadora convertida en diquede contención de los cambios que la sociedad reclama y necesita, ni tampoco convalidar el destrato a

las instituciones, al pluralismo y al diálogo y sobre todo la falta de empatía con el sufrimiento de los sectores populares y la clase media.

Hay claras señales de la sociedad de entender la necesidad de cambios y aceptar el esfuerzo y aun en muchos casos el sacrificio que implican, en la esperanza de que un nuevo rumbo nos saque de la decadencia que se está volviendo crónica. Esta actitud requiere como contrapartida por parte de los gobernantes, ejemplaridad, empatía con el sufrimiento, austeridad, humildad y también buenos modales, aunque esto parezca una nimiedad.

Apelo a que los senadores de mi partido, el radicalismo, asumiendo la responsabilidad de la hora, tengan la conducta cívica que este tiempo reclama y contribuyan a que el Senado en su conjunto rechace esta propuesta del Presidente y lo exhorte a enviar una propuesta a tono con la necesidad de integridad institucional que se requiere.

No se trata de procurar un frente opositor para torcer la voluntad del oficialismoyanotarse una cornada más en la pelea de dos bueyes bravos. Se trata del ejercicio a pleno del poder propio que, a poco más de un tercio de los presentes en el Senado, permita abrir un diálogo del que surja una propuesta que integre a la mujer y sea intachable.

No es hora de cálculos oportunistas ni de negociaciones por las urgencias de hoy que comprometan el mañana; es hora de que se entienda, como entendió Leandro Alem, que en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe. •

Dirigente radical, diputado nacional (MC) y exintendente de la ciudad de **Buenos Aires** 

#### SANTIAGO DE ESTRADA

## Una dilatada y destacada trayectoria pública

Carlos A. de Kemmeter

PARA LA NACION-

uegode una dilatada y destacada trayectoria pública, el ⊿ pasado 8 de abril falleció en Buenos Aires Santiago Manuel de Estrada. El mundo político lo llora. La Iglesia agradece todos sus desvelos. Aquellos que lo han conocido atesoran su testimonio de integridad, hombría de bien y honestidad. Nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1935, en el seno de una familia de sólidas raíces cristianas y tradición argentina. Llevaba en los íntimos hábitos de la sangre el germen que marcaría su vida de político y dirigente católico amante de "nuestro" país, como le gustaba decir.

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Champagnat de los Hermanos Maristas, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y luego ejerció diversos cargos durante su extensa vida pública, en diferentes gobiernos que siempre lo convocaron para contar con su capacidad, su criterio y su experiencia. Cargos que nunca buscó, sino que le fueron ofrecidos en

mérito a sus valores. Era un verdadero "hombre de Estado", que ocupó funciones en los tres poderes de gobierno, y que transmitía un profundo conocimiento y experiencia sobre el funcionamiento de la cosa pública.

Entre otros cargos, fue secretario del fuero penal de la Capital Federal, subsecretario y secretario en materia de Seguridad Social, subsecretario de Desarrollo Social, titular de PAMI, embajador ante la Santa Sede durante el pontificado de Juan Pablo II; fue electo diputado nacional, legislador, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, miembro de la Auditoría General de la ciudad de Buenos Aires, y fue secretario de Culto de la Nación.

Como lo destacó en sus emotivas palabras el cardenal Mario Poli en la misa de cuerpo presente que se celebró en la Iglesia del Pilar, Santiago de Estrada fue un hombre de la verdadera política. comprometida con el bien común y el servicio auténtico a los demás; con una sensibilidad y preocupación especial por los pobres, los enfermos y los vulnerables. Un hombre de escucha, de diálogo y de construcción de puentes. Una persona de consejo.

Y fue además un hombre de profunda fe, una persona cercana a la Iglesia, un caballero cristiano de arraigada coherencia que transmitió -con el ejemplo elocuente de su conducta- la difusión de las verdades evangélicas, y que prodigaba su caridad para la ayuda concreta de los demás. Era un hombre noble, sereno, de riqueza interior, con la capacidad de escuchar a todos quienes se acercaban en busca de criterio y auxilio, y con la mirada comprensiva de quien acoge la necesidad del otro y procura paliarla.

Hizo suyas las palabras de Pablo VI: "El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan; o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio". Y ese testimonio se veía enriquecido e iluminado aún más por la luz de su humildad, pues actuaba en silencio y sin alardes, con la naturalidad y sencillez de quien se sabe portador de una misión, y con la íntima convicción de que esta se cumple en mayor medida si se ejecuta sin estridencias.

Era consciente de que quien ha recibido más debe dar más. De que el legado patriótico y cristiano es un don, pero también una tarea responsable. De que la autoridad debe dar vida a los demás a través del servicio verdadero y comprometido. Como decía Saint-Exupéry, parecerá que ha muerto, pero no será verdad. Tal como transmiten las palabras del poeta latino Horacio que pueden leerse en la pared de entrada de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro de la ciudad de Buenos, en la placa recordatoria de su bisabuelo José Manuel de Estrada: "non omnis moriar" ("no moriré del todo"), Santiago vive y vivirá siempre. No solo porque ya vive la vida del Padre en Cristo, sino porque jamás la patria dejará que su recuerdo perezca. •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG), Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### **MANUSCRITO**

## Para leer a John Barth

Pedro B. Rey

LA NACION

os nombres de la narrativa estadounidense tienden a ┙ la eterna repetición. Pasan los años y siguen reducidos a los mismos autores: Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner serían los fundadores de la modernidad. Súmenlesa losque prefieran: Salinger, Carson McCullers, Cheever, Bellow, Raymond Carver. La lista podría prolongarse sin originalidad hasta contemporáneos como Auster o Franzen. Hay pocas probabilidades, sin embargo, de que alguien incluya ahí al gran John Barth.

Barth-que murió a principios de mes, ya nonagenario-es partede un

agujero negro en la literatura norteamericana, el de la generación que se distanció del tono realista y epifánico de la tradición yanqui para explorar territorios más vanguardistas, absorbiendo en el mismo gesto toda clase de influencias. Se los llamó posmodernos -una etiqueta pasada de moda- por su hiperconciencia literaria y por su dominio narrativo. Su pico de máxima irradiación se ubicó en los años sesentay setenta. Además de Barth, habría que poner en esa tendencia a Donald Barthelme, John Hawkes, Robert Coover, William Glasso Thomas Pynchon (el único que podría

llegar a figurar, por inclasificable, en aquella lista del principio).

La estrella de Barth, dice la leyenda, comenzó a apagarse después de la lapidaria crítica que le hizo George Steiner en The New Yorker a su novela Letters (1979), un extenso juego epistolar en que personajes históricos intercambian cartas con manierismos de época.

Barth -que estudió primero música: hay un eco de eso en sus composiciones narrativas- ya había dado a conocer para entonces sus novelas fundamentales. Las dos primeras participaban todavía de cierto realismoy, según él mismo, de un tono "existencialista": La ópera flotante (1956) es contada por un hombre que medita sobre la posibilidad de suicidarse, y El final del camino (1958), su complemento, contiene, un escándalo para su época, la fría descripción de un aborto.

La explosión vino con The Sot-Weed Factor (El plantador de tabaco), un pastiche satírico basado en un poeta del siglo XVIII que llega a Maryland para cantar sus loas. Las digresiones y los juegos metaficcionales ya son parte del repertorio.

Barth decía que su descubrimiento capital como autor fue el de Las mil y una noches, que lo inspiró para enhebrar muchas historias bajo una misma tapa. También podría agregarse el influjo de Vladimir Nabokov, sobre todo por Pálido fuego. En un ensayo de 1967, habló de la "literatura del agotamiento". En ese manifiesto virtual del posmodernismo avisaba que la novela tradicional estaba llegando a su fin y que de ahí en más había que escri-

Borges es una figura central en las reflexiones de Barth, al igual que Machado de Assis

bir novelas que imitaran la forma de una novela. Borges es una figura central en esas reflexiones -Barth lo homenajearía en su único libro de cuentos, Lost in The Funhouse-, pero también el muy anterior Ma-

chado de Assis, al que considera -por las Memorias de Bras Cubasun posmoderno avant-la-lettre.

Barth escribió muchos libros, pero hay uno, The Tidewater Tales (no traducido al parecer), que es complejo y placentero por dosis iguales. En él, una pareja de escritores jóvenes (Peter y la embarazada Katherine) se suben a un velero para recorrer durante días la bahía de Chesapeake: en el trayecto se cruzan con personajes sospechosamente homéricos, pero también flota alrededor la figura fantasmal de un posible agente de la CIA (un detalle que le permite aludir a las dictaduras chilena y argentina). La entrada en Wikipedia tiene apenas dos líneas: prueba de que ni en Estados Unidos se le prestó la menor atención. Para 1987, cuando se publicó, la vieja tradición americana había vuelto a reclamar su parte con el minimalismo de Carver y sus adláteres. No había ya lugar para vanguardias. La literatura es a veces injusta con escuderos tan leales como Barth. ¿La ventaja? Nunca será tarde para leerlo.

## La paz y la guerra

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Ariel Torres



HALLE, BÉLGICA n primavera, silenciosamente, el sotobosque se cubre en el Haller-L bos de la ciudad de Halle, en Bélgica, de campos de jacintos salvajes, también conocidos como jacintos del bosque (Hyacinthoides non-scripta). El paisaje se vuelve, si acaso es posible, todavía más sosegado. Pero hace casi exactamente 84 años, el 10 de mayo de 1940, esta nación fue invadida por las fuerzas armadas nazis en otro arranque de lo que se dio en llamar guerra relámpago. Durante 18 días las ciudades, los pueblos, la campiña, los bosques y los jacintos de este pequeño país del noroeste europeo fueron arrasados por la muerte y la destrucción. Y finalmente se rindió. La ocupación alemana duró hasta 1944. Hay algo más que floresy hayas en este sereno retrato del Hallerbos. Hay paz, y si uno trata de figurarse el bosque invadido por tanques y soldados, quizá valore más ese bien intangible que solemos pasar por alto, la paz. •

#### **CATALEJO**

Covid, desde adentro

#### Pablo Sirvén

La poesía y los cuentos cortos no parecen ser una materia afin a un jefe de infectología en sendas instituciones pública y privada del Gran Buenos Aires. Pero el médico Daniel Sztokhamer rompe ese preconcepto ya que los cultiva desde la adolescencia. Dos mundos paralelos -la medicina y la literatura- que en el doctor Sztokhamer se unieron en la circunstancia menos pensada: el estallido mundial del Covid.

"Hubo otra pandemia. La nuestra. La propia", explica el facultativo, que también es docente de la UBA. Se ha escrito mucho sobre el coronavirus, desde diversas ópticas: la científica, la geopolítica y la psicológica. Pero faltaba el relato de puertas adentro.

Ni por asomo - La pandemia develada, de publicación inminente por parte de la editorial Dunken, abarca las sensaciones y angustias en tiempo real que vivieron los que estuvieron en primera fila de esa trinchera tan cruel en la que no solo caían mortalmente los pacientes que llegaban, sino también algunos de los propios compañeros. "Casi nadie volvió a ser igual, para mejor o para peor. Nadie. Y lo más espantoso es pensar que, tristemente, irracionalmente, todos sabemos que puede volver a pasar", escribe en el prólogo de su libro. •



El City, eliminado Con el arquero Lunin, héroe en los penales, avanzó Real Madrid >P.2





Toda la información de Unión vs. Gimnasia (M) en lanacion.com

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN



JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 LA NACION



Cavani cambió las dudas por sonrisas y festejos en Boca; a los 37 años, el delantero se enfrentará con River por tercera vez

DANIEL JAYO

#### Leandro Contento

PARA LA NACION

"Uno en un millón", vaticinó el agente FIFA Erík Manasse, allá por enero de 2007. "Jugadores como este, uno en un millón", insistió. Hablaba de las cualidades técnicas de Edinson Roberto Cavani Gómez, figura de la selección uruguaya Sub 20 que deseaba vestir la camiseta de Boca. La intención del empresario era ubicarlo en el fútbol europeo, pero el anhelo de Cavani, figura del Sudamericano juvenil de Paraguay, era defender los colores del Xeneize, su club en la Argentina, por lo que Manasse intentó persuadir a los dirigentes de Boca de que pre-

sentaran una oferta por el 9. El pase, finalmente, no se dio.

Miguel Angel Russodioel OK, pero Cavani siguió su carrera en Italia, mientras el equipo de la Ribera se consagraba campeón de la Copa Libertadores de América. Desde entonces, el exdelantero de Palermo, Napoli y PSG, entre otros equipos, se trazó el objetivo de jugar en Boca. A los 36, tras un largo recorrido en el Viejo Continente, cumplió el sueño de vestir la azul y oro. Y, a los 37, recuperó el nivel de sus mejores años en el exterior y se convirtió, a fuerza de goles, en el guía futbolísticovespiritual de un Boca que ahora va portodo. Con ocho gritos en ocho partidos, Cavani buscará sacarse la

espina vs. River (le anularon un gol por un offside milimétrico en el último clásico en la Bombonera) y, luego, celebrar su primer título en el fútbol argentino.

Cavani concluyó el primer tiempo ante Godoy Cruz con una leve molestia muscular, aunque su presencia ante River no correria peligro. El uruguayo abandonó el campo de juego a los 33 minutos del segundo tiempo y ayer realizó tareas livianas de cara al compromiso del domingo. "Edi terminó bien, lo hablamos en el entretiempo", explicó Diego Martínez. Por lo pronto, Cavani ya puso la mira en el superclásico y todo indica que será titular en Córdoba, por los

cuartos de final de la Copa de la Liga.

Pese a su gol a Palmeiras en la semifinal devuelta de la Libertadores 2023, el primer semestre de Cavani estuvo lejos de colmar las expectativas: solo marcó ante Platense, el Verdao y Talleres, de Córdoba; jugó una floja final con Fluminense en el Maracaná y sufrió un desgarro ante Newell's en la antepenúltima fecha de la Copa de la Liga. Pese al respaldo de Juan Román Riquelme y de Jorge Almirón, que lo mantuvo entre los 11 a pesar de su sequía goleadora, Cavani aportó poco en relación a lo que se esperaba.

Sumada al receso, el problema en el recto anterior izquierdo lo marginó de las canchas por espacio de

76 días. Más de dos meses y medio en los que Cavani no se tomó vacaciones y se dedicó de lleno a la recuperación de su lesión. Mientras sus compañeros disfrutaban de unos días de descanso, él mismo se encargó de publicar imágenes de su puesta a punto en Salto, su ciudad natal, y compartir frases motivacionales a través de las redes sociales. En el medio, Cavani recibió ofertas de la MLS y un sondeo de Gremio, de Brasil, que buscaba reemplazar a Luis Suárez tras su partida a Inter Miami. Sin embargo, el atacante campeón de la Copa América 2011 en el estadio Monumental decidió continuar en Boca. Continúa en la página 2

2 | DEPORTES

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

# FÚTBOL | LOCAL E INTERNACIONAL



Cavani tuvo un rápido desquite personal en Boca

BOCA

# Cavani pudo irse, pero ganó la lealtad hacia Riquelme

El uruguayo rechazó varias ofertas; en Boca recobró la confianza con goles

Viene de tapa

La decisión tuvo dos claros motivos: la lealtad hacia Juan Román Riquelme y para buscar, fundamentalmente, una revancha personal.

El 2024, para colmo, no empezó de la manera deseada. Tras ingresar unos minutos con Platense (0a0), dilapidó situaciones nítidas ante Sarmiento y el Verde llegó al empate a falta de 18 minutos. Una nueva lesión muscular lo dejó afuera de los partidos ante Tigre, Defensa y Justicia y Central Córdoba, y su regreso vs. Lanús estuvo otra vez signado por la desgracia: tuvo una chance inmejorable para descontar el resultado y erró un cabezazo debajo del arco. Aunque River casi no entró en juego y al domingo siguiente se destapó con Belgrano, con un triplete que significó tres puntos importantís imos y el despegue de Cavani en Boca.

El Matador recuperó la confianza y a sus toques de distinción (habilitaciones, desmarques, cambios de frente y una notable batería de recursos a la hora de definir) le añadió goles de todos los colores: de penal (a Belgrano), de cabeza (a Racing), de tijera (a Central Córdoba), de cachetada (al Tomba). Con el corazón.

"Muchos tal vez esperaban que yo hiciera 50 goles. Por ahora metí unos pocos, algunos importantes, y siento que el hincha me lo ha agradecido. Ojalá que pueda darles varios más", dijo el uruguayo. Y agregó: "Todos queremos salir campeones. Hay que tener ganas de prepararse para eso y a mí nadie me las va a quitar. Lo dije desde el primer momento que llegué a Boca, es mi mayor deseo. Estuvimos muy cerca el año pasado de conseguir un logro importantísimo para el club. Esperemos que nos toque esta vez".

El del domingo será el tercer clásico de Cavani en Boca. Y la posibilidad para el uruguayo de amargar por primera vez al rival de toda la vida. En octubre de 2023 marcó el empate parcial en la Bombonera (el partido terminó 0-2), pero su tanto fue anulado por un offside que todavía se discute. Y en la revancha en Núñez, en febrero de este año, no tuvo situaciones de gol y dejó la cancha a los 20 minutos del segundo tiempo. En la previa había sido mofado por los hinchas de River, que celebraron burlonamente sus goles en la entrada en calor.

Salvo en Danubio (contra Defensor), Manchester United (ante el City; no lo enfrentó) y Boca, Cavani anotó goles en todos los clásicos que jugó: le marcó un tanto a Palermo, con Catania; tres a la Juventus, con Napoli; cuatro a Olympique Marsella, con Paris Saint-Germainy uno a Villarreal, con Valencia.

El domingo, tendrá la oportunidad de agregar a River a su lista de víctimas favoritas. Y esperanzarse, por qué no, con cumplir el sueño que trae desde chiquito: el de ganar un título con el escudo de Boca. •

#### Boca-River, el domingo, en el estadio Kempes

La AFA informó la programación para los cuartos de final de la Copa de laLiga, que se disputarán en partidos eliminatorios en estadios neutrales. Boca vs. River se jugará el domingo próximo, a las 15.30, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba. Los otros tres encuentros seránelsábado. A las 15.30, Argentinos y Defensa y Justicia se enfrentarán en Banfield; a las 18.30, Estudiantes y Barracas Central se medirán en Platense, y, a las 21.15, en Villa Mercedes, San Luis, Godoy Cruz vs. Vélez. Anoche, por la 14ª fecha, en Arroyito, Central y Riestra empataron 1-1. Barrionuevo anotó para los visitantes; igualó Campaz.

# Real Madrid tuvo a un héroe inesperado para ser semifinalista

Lunin, vencido por Álvarez, atajó dos penales tras el 1-1 con Manchester City

Claudio Mauri LA NACION

La tercera eliminatoria consecutiva entre Real Madrid y Manchester City nos trajo la cuota de suspenso y vibración que faltaba: una definición por penales, la incertidumbre estirada hasta donde es posible. El espectáculo entre estos dos colosos va ampliando su oferta, la tensión nunca disminuye, la expectativa está asegurada. La del 2022 quedó grabada por la histórica remontada del Madriden el Santiago Bernabéu. Al año siguiente, el City arrolló con un 4-0en el Etihad Stadium. Decada serie surgió el que luego fue campeón de la Champions League.

¿Y ahora? Real Madrid, un gladiador en los 120 minutos para resistir a un City que atacó hasta la extenuación, pero sin la pegada necesaria, sacó a relucir otra faceta de un señor equipo, al que no le da vértigo desfilar por la cornisa de los penales. Nunca arruga, su fuerte personalidad va por delante de todo. Tras el 1-1, el conjunto de Carlo Ancelotti se impuso por 4-3. En semifinales, la 33a de su historia, se encontrará con Bayern Munich, otro titán, que llegó por 22a vez a la instancia previa de la final tras superar 1-0 a Arsenal.

Julián Álvarez ingresó en el suplementario. Pep Guardiola lo mandó a la cancha tras un encendida arenga, en sustitución de Erling Haaland, que por cuarto cotejo no le pudo marcar a Real Madrid. A la Araña le tocó moverse en medio del grueso entretejido defensivo del rival. Tiró desmarques, se ofreció para las descargas y en la última jugada del encuentro pudo sacar un remate, controlado por Lunin.

A Alvarez le tocó iniciar la serie de penales. Puso el 1-0 con un disparo abierto que no adivinó Andriy Lunin, convertido minutos más tarde en la gran figura—en los 120 ya se había anotado con varias atajadas—al contener los remates de Bernardo Silva (al medio del arco) y de Mateo Kovacic. "Es fútbol. En otro deporte hubiéramos ganado por estadísticas, pero esto es fútbol. No sé qué más tendríamos que haber hecho para ganar. Felicito a Real Madrid por su capacidad para resistir", expresó un resignado Guardiola.

Tras la conversión de Julián, Ederson adivinó el remate de Luka Modric. Manchester City estaba 1-0, pero no hay abismo que Real Madrid no sepa salvar.

Real Madrid alarga la leyenda con nombres nuevos que se van incorporando a sus gestas. El ucraniano Lunin era el segundo arquero del plantel, detrás de ese muro que es Thibaut Courtois, que a principios de la temporada sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla y cuando estaba por reaparecer se lesionó los meniscos. Real Madrid no confió en el ucraniano en un primer momento. Salió al mercado y contrató a Kepa Arrizabalaga, transformado en 2018 en el arquero más caro de la historia con los 80 millones de euros que pagó Chelsea.

El ex-Athletic Bilbao no dio seguridad, fue perdiendo el puesto, pasó a manos de Lunin, que de tercer arquero saltó a la titularidad. Y en Manchester tuvo su noche soñada. "Fue mi primer partido de 120 minutos en mi carrera. Hemos sufrido mucho, pero con el esfuerzo de todos sacamos el partido adelante", respondió el guardavallas que se incorporó al Madrid en 2018 y siempre estuvo en un segundo plano. Hasta este miércoles.

Aun sin el ritmo enfebrecido de la ida, dos grandes equipos como Manchester Cityy Real Madrid son capaces de componer un estupendo partido jugando a revoluciones más bajas, sin transiciones desbocadas. Se estudiaron de arranque, más allá de que se conocen de memoria. Pero la genialidad siempre escapa de las previsiones y los recaudos. Es la que rompe los moldes y despierta el asombro. Sobraban jugadores con esa inspiración. El primero que la puso en práctica fue Jude Bellingham, que con el empeine derecho literalmente durmió un pelotazo de Carvajal que cayó desde no menos de 20 metros. Transformó un meteorito en una pelota de gol. El inglés continuó la acción con un pase a Valverde, que vio el desmarque de Vinicius, automáticamente conectado con su compatriota Rodrygo, autor de un doble remate para el 1-0.

Real Madrid se abocó a un organizado y atento ejercicio defensivo. El City extrañaba la chispa de Foden, que parecía no encontrar su lugar. Los locales eran una máquina de fabricar córners, síntoma de la exigencia defensiva a la que se veía sometido el Madrid.

El dominio del City fue más pronunciado en el segundo período. Se jugó decididamente en campo del Madrid, las atajadas de Lunin ya fueron más frecuentes. Guardiola hizo un cambio sin modificar el esquema: Jeremy Doku por Grealish, que había hecho un gran desgaste. Carvajal debía frenar ahora al zigzagueante extremo belga, que en un desborde sacó un centro devuelto por un corto rechazo de Rudiger; la pelota le quedó justo a De Buyne para definir con un fuerte remate. Iban 31 minutos y el City encontraba un premio merecido.

En el alargue, el City mantuvo la iniciativa, pero el Madrid tomó un poco de aire. Un envión para los penales, suerte que también sabe controlar: se impuso en las últimas cuatro, desde 2016 (dos por Champions y dos por Supercopa de España). Nada de lo que concierne al fútbol escapa a la sabiduría de Real Madrid.



Lunin despeja el penal de Kovacic; antes había atajado el de Bernardo Silva

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 DEPORTES 3

# POLIDEPORTIVO | TENIS Y FÚTBOL



Trungelletti, 197º en el ranking, causó sorpresa en Barcelona; "Esto no se terminó", dijo a LA NACION

**GETTY IMAGES** 

# Después del estrés, Trungellitti logró el éxito que se debía

A los 34 años, en Barcelona, el santiagueño derrotó a Jarry, 22º del mundo; su carrera había sufrido un giro por sus denuncias

Sebastián Torok

LA NACION

Durante años, el estrés que a Marco Trungelliti le provocó haber sacudido el circuito al denunciar un intento de soborno (de arreglos de partidos) rechazado, valiente acción que indirectamente generó sanciones para tres tenistas argentinos, lo afectó física y emocionalmente. Las lesiones lo perturbaron, una y otra vez. Sin embargo, el tenis (la vida) le obsequió un desquite, una nueva oportunidad. A los 34 años, siendo el 197º del ranking mundial, cuando muy pocos lo esperaban, el argentino dio un fuerte golpe sobre la mesa en el tradicional ATP 500 de Barcelona, batiendo a un top 25 como el chileno Nicolás Jarry (22º), por 7-6 (7-5) y 6-3, en lh59m, y avanzar a los octavos de final (donde el italiano Matteo Arnaldi, número 40 del mundo, será su rival, hoy, en el segundo turno de la Pista Andrés Gimeno-la segunda en importan-8 de la Argentina).

Luego de superar los dos desafios de la clasificación y derrotar en la primera rueda del cuadro principal al croata Duje Ajdukovic (en la que fue su primera victoria en un main draw de ATP 500), el jugador dicado en Andorra, se plantó en el se adelantó 3-0. court 2 del Real Club de Tenis Barcelona con lucidez y optimismo El chileno sacó 5-2 abajo y levanante un rival que, en febrero pasado, derrotó a Carlos Alcaraz sobre el polvo de ladrillo de Buenos Aires y que, recientemente, fue cuartofinalista en el Masters 1000 de Miami. "Trunge" no se amedren-

tó ante la importancia del match. Con capacidad para contener los fortísimos impactos de Jarry (el tercer mejor latinoamericano del ranking), ostento una precisa habilidad para desplazar al gigante chileno (2,01m), alterarle la altura de los tiros y cortar el peloteo con exquisitos drops, una marca registrada del argentino cuyo mejor ranking fue 112° en 2019.

Trungelliti, sostenido emocionalmente desde la tribuna por su esposa Nadir, su pequeño hijo Mauna, su madre Susana y Andre, uno de sus hermanos (Luis, su papá, bioquímico, siguió el partido desde Santiago del Estero mientras hacía extracciones de sangre), se mostró radiante sobre la tierra naranja de Barcelona, olvidándose de las dificultades físicas (llegó al torneo con muy poco entrenamiento por una lesión en un tendón del tobillo derecho). Marco, sparring del equipo argentino de Copa Davis durante la gloriosa campaña de 2016, aguantó más de una hora pacia de la competencia-, cerca de las ra adjudicarse el primer set, en el tie-break, logrando un 63% de primeros servicios y ganando el 73% de puntos con ese primer saque (y el 61% con el segundo). Ese envión anímico le permitió a Trungelliti sacudir la confianza de Jarry (entrenado por el argentino Juan Ignacido en Santiago del Estero y ra-nacio Chela), le quebró el saque y

Trungelliti sostuvo el alto nivel. tó un match point con su saque. Marco sacó para partido (5-3) y, con nervios, abrió su trascendente turno de servicio con una doble falta. El argentino sacó 30-30 y, con inteligencia y audacia, sorprendió a Jarry haciendo saque y red para ganar el punto. En el segundo match point para Trunge, Jarry logró un tiro plano sobre la línea que no le permitió al argentino devolver bien. Pero Trungelliti, que durante un tiempo vivió en Barcelona (ciudad en la que conserva buenos amigos), llegó al tercer match point y sí lo aprovechó. Un saque abierto no le dio posibilidades de devolución a Jarry. Así fue como el argentino cerró una de las victorias más valiosas y emotivas de su carrera. Finalizó con altos

Rafael Nadal, que volvió a competir anteayer después de más de tres meses de ausencia por problemas físicos, fue eliminado en la segunda rueda del Torneo de Barcelona por Alex de Miñaur, por 7-5 y 6-1. El ganador de 22 torneos de Grand Slam se movió bien. pero ante el australiano (11º del ranking) terminó sintiendo la falta de ritmo y el desgaste. "No era hoy que tenía que dejar todo y morir, en París que sea lo que Dios quiera. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento", aseguró Nadal, de 37 años, en referencia a Roland Garros. su próximo gran objetivo.

registros de saque: un 62% de primeros servicios, ganando el 77% de puntos con el primer saque (41 de 53) y el 52% con el segundo.

#### "Mi amuleto"

Después de la recuperación fisica posterior al triunfo, Trungelliti habló con la Nacion. "Esto es hermoso porque estoy con mi esposa, con mi hijo, está mi mamá acá todavía... Termina siendo el amuleto (se ríe). Pero me siento muy tranquilo. Acá el trabajo continúa; esto no se terminó", resumió el tenista sobre su estado emocional.

Luego, analizó la victoria: "Fue un partido correcto de principio a fin, teniendo en cuenta que él es un sacador que te mete presión y en cuanto te equivocás la cosa empieza a cambiar bastante. Con un rival así es importante mantenerse en el marcador porque si se escapa, después todo se hace muy difícil. Fue clave haber ganado el primer set, porque siento que él se desordenó un poquito en el comienzo del segundo y le pude quebrar. Apreté los dientes cuando lo necesitaba. De lo más prolijo que jugué en mucho tiempo. Esto es muy importante".

Por el ranking del rival, la lograda ante Jarry en el Conde de Godó es la segunda victoria más destacada de su carrera luego de la obtenida en la primera rueda de Roland Garros 2016 ante el croata Marin Cilic, que era 10º. Sin embargo, por el desgaste de su cuerpo y el paso del tiempo, sumado al estrés que vivió por levantar la bandera del fair play en el tenis, haciéndole frente a la lucha contra las mafias de los arreglos de partidos y las apuestas, probablemente Trungelliti haya disfrutado del triunfo más emotivo de su carrera.

En marzo pasado ganó el Challenger de Kigali, en Ruanda (su primera celebración en la segunda categoría profesional del circuito luego de casi cinco temporadas) y el ranking en vivo lo encuentra en el puesto 165 (+32), todavía un poco lejos de su anhelo, que siempre fue ingresar en el top 100. Los últimos años de carrera de Trungelliti fueron complicados; incluso, evaluó el retiro. Sin embargo, quería regalarse un cierre distinto. Algo muy parecido a lo que está dibujando con su creativa mano derecha. Ahora nadie le quita el sueño de seguir adelante. •

#### Brandán, de agredido a decisivo en Chacarita

Anotó el último penal y eliminó a Tigre de la Copa Argentina

Tigrey Chacarita completaron el partido que se suspendió el 21 de febrero pasado, cuando un simpatizante del Matador agredió con una botellazo a Fernando Brandán, cuando su equipo ganaba l a 0. En la reanudación, el Funebrero igualó al minuto con una polémica conquista y, luego, Brandán se vistió de héroey selló el triunfo 5-4 en los penales.

Chacarita jugará frente a San Lorenzo los 16º de final de la Copa Argentina, mientras que Tigre está en caída libre: perdió los tres encuentros desde que llegó el nuevo cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Domínguez.

"Siempre quisimos jugar, en ningún momento nuestra intención fue no hacerlo. En ese momento no se podía continuar, pero el tiempo pone a cada quien en su lugar", dijo Brandán, en TyC Sports. La polémica se instaló porque Salinas igualó para Chacarita en offside. El árbitro Ariel Penel no lovio y en esta etapa de la Copa Argentina no se utiliza el VAR. •

# La guía de TV

#### Fútbol

Europa League

16 » Atalanta vs. Liverpool. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621

16 » Olympique Marsella vs. Benfica. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN 4 (CV 105

HD - DTV 1624 HD) 16 » Roma vs. Milan. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

16 » West Ham vs. Bayer Leverkusen. Los cuartos de final, partido de vuelta. Star-

Conference League 13.30 » Lille vs. Aston Villa. Los cuartos de final, partido de vuelta. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622

#### Básquetbol

HD)

Liga Nacional 20 » San Lorenzo vs. Unión. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD)

#### Automovilismo

Fórmula 1 0.25 » (del viernes) Práctica I del Gran Premio de China, Star

+ y Fox Sports (CV 25/106 HD DTV 1605 HD) 4.25 » (del viernes) Clasifica-

ción sprint del Gran Premio de China. Star + y Fox Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605 HD)

#### Perdió Nadal: "No tenía que dejar todo'

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 4 DEPORTES

## CONTRATAPA | FÚTBOL



La decisiones pasan por el manager y el nuevo presidente: Ortigoza y Marcelo Moretti

# ¿A San Lorenzo quién lo maneja? La dirigencia contradictoria y entrenadores en fuga

Horizonte incierto en el Ciclón; varios DT reconocidos declinaron propuestas; el desconcertante plan de Moretti/Ortigoza

#### Ariel Ruya

LA NACION

El 26 de diciembre pasado, Marcelo Moretti asumió como presidente de San Lorenzo. El abogado y empresario de 48 años se impuso con el 36,73 por ciento de los votos. Se lamentó por la crisis económica interna y rápidamente rubricó la continuidad de Rubén Insua hasta diciembre de 2025. El Gallego, que consiguió la clasificación para la Copa Libertadores con un plantel reducido en un segundo año y con menos abundancia de recursos que en su primera temporada, había sido la bandera de todos los candidatos. Al menos, públi-

"Se debe unos 150.000,000 de pesos y hay que pagar mañana 180.000 dólares por una deuda con el defensor colombiano Rafael Pérez", expresó el dirigente por entonces. Sostuvo, ade-

más, que existía otro pasivo, de 6.000.000 de dólares con un fondo suizo y una cooperativa. Ante ese escenario, declaró que haría "una auditoría real". Entre otros rubros, apuntó a llegar a la cifra de 15.000 abonados y advirtió que disponía de unos 20 millones de dólares "de un auspiciante" para empezar a construirlo "en un plazo perentorio".

La mano derecha futbolera de Moretti es Néstor Ortigoza, símbolo de la Copa Libertadores conseguida en 2014, retirado en una emotiva tarde contra Aldosivi en octubre de 2022. Ese 3-0 enterró definitivamente los cánticos contra los dirigentes y gadas por detalles judiciales) y consiguió la clasificación para Heinze, Ariel Holan rechazaron la Copa Sudamericana. Y algo más: el 'Gordo' acabó la faena sobre el campo de juego junto a Sebastián Torrico, ídolo de la casa. 'Orti' se juntó con Moretti,

y el 'Cóndor' se unió con lo que quedó del antiguo oficialismo.

La historia es indispensable para comprender el presente: Ortigoza estuvo a punto de volver a jugar a la pelota por expreso pedido de Insua, con quien mantenía una excelente relación. El mismo Gallego que fue despedido el jueves pasado, en una áspera reunión en el Bajo Flores, luego de la derrota por 2 a 0 frente a Independiente del Valle en Quito.

Insua le devolvió la paz y el sentido de pertenencia a un club envuelto en cólera por diversos asuntos. No es bueno el recorrido durante 2024; los resultados están a la vista. Eliminado San Lorenzo de la Copa de la Liga rápidamente (lo mismo ocurrió durante el semestre anterior) y comprometido en la Copa Libertadores, la salida del DT despertó un aroma a injusticia que se desparrama más allá de Boedo. el pedido de elecciones (poster- El modo, las formas. Y el escenario: Luis Zubeldía, el 'Gringo' la invitación. 'Pipo' Gorosito, como tantas veces, espera al lado del celular. El problema central es que no había un reemplazante aguardando del otro lado

de la puerta. No había un plan.

Suele ocurrir que el mundo del fútbol encuentra soluciones rápidas, suele tener abrochado al nuevo DT largamente antes de la despedida del saliente. No es el caso en San Lorenzo hoy. Puede tratarse de una dosis de inexperiencia, de una de efervescencia ante la catarata de críticas en las redes sociales por un equipo acusado de conservador y que, además, no acostumbraba ganar en los últimos tiempos.

Sus números fueron buenos, con poco, verdaderamente poco, si se toma como referencia las cotizaciones de los planteles a los que condujo en comparación con Boca, River y Racing, por ejemplo. Insua dirigió en 99 partidos en esta etapa en el Ciclón (ese número encierra otro mensaje), se impuso en 37, empató en 42 y sufrió 20 derrotas. Una eficacia de 51,5 por ciento, que bajó drásticamente por el desempeño en el certamen local en este semestre, en el que ganó apenas tres encuentros de 14.

Sin embargo, en los pasillos, se descubre algo más: Insua nunca tuvo buena sintonía con las nuevas autoridades. Se despachó con críticas por la exuberancia de refuerzos de la reserva (dirigida por Pipi Romagnoli) y la supuestamente errática conformación de la lista de buena fe para la Libertadores y hasta ignoró a la mayoría de los refuerzos de este último mercado. Ejemplos: Cristian Tarragona, Eric Remedi, Nicolas Hernández, Sebastián Blanco, Iván Tapia y Alexis Cuello jugaron poco. Casi nada.

Subirse a la simpatía global por Insua (dicen algunos, con cierta malicia) resultó políticamente correcto para las elecciones. Lo que había que decir. El problema, en realidad, está en las declaraciones públicas del presidente en febrero y marzo pasados, en las que aceptó con entusiasmo la continuidad del DT más allá de murmullos internos.

"La continuidad del Gallego está confirmada pase lo que pase. Al Gallego vamos a respetarle los dos años de contrato", advirtió Moretti en febrero. "Muy claramente dije que íbamos a respetarle los dos años de contrato antes del partido con Racing. En Avellaneda perdimos 4 a l y y o seguí manteniéndolo. No es un capricho; es un proyecto y me parece que los proyectos van consolidándose con el tiempo", insistió en marzo. Y un mes después, con la energía de sus pares, ejecutó la drástica decisión, que hasta tomó por sorpresa a los futbolistas. No hubo uno solo que no expresara su dolor en las redes sociales.

Augusto Batalla (hoy, en Granada) se convirtió en el mejor arquero de nuestro medio el año pasado; Adam Bareiro se convirtió en un delantero implacable; Gastón Hernández (hoy, lesionado) se creyó un mariscal del área, y Malcom Braida se erigió en un referente en el sector izquierdo. Y el entrenador dio pista a jóvenes promesas. Adiós al fantasma del descenso, y algunas alegrías en clásicos, como contra Boca.

Contó Ortigoza alguna vez: "Insua me dijo que me apuré en retirarme. Después me preguntó si me animaba a volver. Le dije que no, que estaba desenfocado. Me retiré en un gran momento. Le dije que era San Lorenzo, el club al que quiero mucho, y él me insistía para que volviera. Luego le dije que sí y por él iba a hacerlo, pero después me negué". En el sorteo de la Libertadores, un mes atrás, el jugador transformado en dirigente sostuvo: "Hoyestamos en este lugar, en el sorteo de la Libertadores, gracias a Insua, al trabajo que viene haciendo. Entonces, yo no le pido a la gente paciencia, pero le pido tiempo".

Evidentemente, no hubo proyecto, paciencia ni tiempo. Tampoco, acuerdo en la negociación: en la formalidad, Insua sigue siendo el DT de San Lorenzo. El dinero adeudado - en su proyección-es mucho. El Gallego, campeón de la Copa Sudamericana en 2002 como entrenador (con un Romagnoli imperial; hoy, su sucesor hasta nuevo aviso) y símbolo del ascenso a la primera A en 1982, está encerrado. No puede digerirlo.

Rodrigo, uno de sus hijos, zurdo picante de Barracas Central, contó algunos detalles. "Él quería seguir porque estaba muy bien en el lugar que ocupaba. Es una lástima que haya sido así el final y yo sabía que esto iba a pasar ahora o dentro de una semana", dijo, después del 3-3 con Argentinos que confirmó la clasificación del 'Guapo' para los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y fue más allá, con evidente dolor. "La gente lo banca mucho, los jugadores también... Le mandan muchos mensajes. Yo ya sabía que esto iba a pasar. A él no lo querían. Creo que la gente de San Lorenzo de verdad, que quiere que le vaya bien al club, a él lo quiere mucho. Los que manejan el club buscan sólo el beneficio propio".

Guillermo Barros Schelotto se sumó a la amplia nómina de negativas que es un problema serio. Un problema que hace recordar a los tiempos anteriores a Insua, que asumió en el Ciclón en mayo de 2022. Una suerte de déjà vu: Leandro Romagnoli en modo Diego Monarriz. Cómo olvidarlo: la lista se agigantaba cada día, con los rechazos de Hernán Crespo, Luis Zubeldía, Alexander Cacique Medina, Diego Aguirre, Pablo Guede (ambos, a modo de regreso) y algunos más. De Edgardo Bauza (2014/2015), el único director técnico campeón de la Libertadores en el Ciclón, a hoy, pasaron 15 entrenadores. El promedio de tiempoenel cargo es demoledor: 7,2 meses por DT.

El verdadero proyecto futbolístico de Moretti empieza ahora. No tiene una hoja de ruta definida, al menos para el nuevo tiempo. Aún no pasa el temblor por la salida del ídolo, que se suma a otros despidos apenas asumido el presidente, como el de Marcela Nicolau, la jefa de prensa del plantel durante los últimos 20 años. Alguna vez cercano a Fernando Miele, controvertido ex presidente, quien ve con buenos ojos un modelo de gestión mixto con inversión privada, no tan lejano a las ideas de Andrés Fassi en Talleres y Juan Sebastián Verón en Estudiantes, tiene la pelota entre sus manos. Como nunca antes. •

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos @Facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar



Cosmic Miniatures, de Alexander Kluge, un film de uno de los referentes del Nuevo Cine Alemán

KAIROS FILMS

# **Bafici 2024.** Diez películas imperdibles para cinéfilos y lo que hay que saber del festival

Hoy empieza una nueva edición del encuentro para fanáticos del mejor cine; desde estrenos difíciles de conseguir hasta documentales exóticos y alternativos | PÁGINA2

### Longobardi y Lanata, amigados gracias a Milei

MEDIOS. Las acusaciones del presidente Javier Milei contra el periodista Jorge Lanata -a quien llamó "mentiroso" y acusó de recibir "sobres" por parte de la política- llegarán hoy a la Justicia, según confirmó el conductor de Radio Mitre. "No me interesa el juicio ni la reparación; si el Presidente se retractara, yo no haría nada, pero no lo veo en su carácter", expresó en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

El apoyo en contra de las declaraciones del jefe de Estado hizo que ambos volvieran a juntarse luego de una pelea que data de 2021, cuando compartían espacio radial y protagonizaban un pase todas las mañanas. Si bien no mencionaron el tema, sí marcaron la necesidad de que el periodismo "se una" para ponerle un punto a este tipo de actitudes. "Recién pasaron cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años. Hay que ponerle un punto y no esperar más", argumentó Lanata. Y agregó: "¿Qué se puede hacer? No tengo idea, pero hay que hacer algo ahora porque después puede ser peor, nadie piensa que esto va a mejorar. Muchos te dicen: 'Él es así' y no, es un hombre grande. No nos podemos conformar con que 'es así".

Al mismo tiempo, se refirió a que hay un sector del periodismo "acrítico respecto de Milei" al que da "vergüenza ajena" escuchar. "En algún momento se va a terminar, como pasó antes. Siempre hubo oficialismo de última hora que después se diluyó", consideró al deslizar una crítica hacia las gestiones anteriores. En esta misma línea, habló sobre los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, y los comparó con el del actual Presidente. "Él [Milei] tiene algunas cosas parecidas a los Kirchner en cuanto a que, frente a un tema, dobla la apuesta. Nadie duda de su honestidad, pero en la personalidad hay cosas que sí son comparables", detalló. "No lo veo dictatorial; es monárquico y se comporta como tal", agregó, frente a los cuestionamientos que hablan de una "dictadura".

Además, coincidió con Longobardi en que es un presidente "de facción", ya que, al haber ganado, "lo hace una parte en detrimento de otra". "No escuché el momento en el cual se hablara de una Argentina completa y se gobernara de ese modo", lamentó, en un análisis sobre los constantes ataques del Presidente a otros profesionales del medio -como Joaquín Morales Solá o Jorge Fernández Díaz-alos que el mandatario acusó de "ensobrados". Continúa en la página 6 2 | ESPECTÁCULOS | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



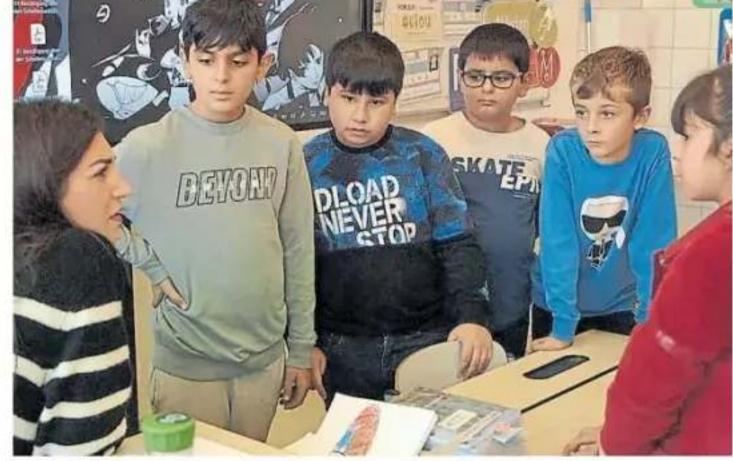

Favoriten, de Ruth Beckerma

MMXX, de Cristi Puiu



A paixão segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho

# **Bafici 2024:** Diez películas alternativas para no perderse y todo lo que hay que saber del festival que comienza hoy

Hasta el domingo 28, lo más original, arriesgado y extraño del séptimo arte se da cita en Buenos Aires; hay entradas a precios accesibles y una oferta desbordante de autores independientes y los clásicos de siempre

#### Paula Vázquez Prieto

PARA LA NACION

Hoy comienza una nueva edición del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y siempre es una cita obligada para aventurarse en un recorrido diferente por la producción cinematográfica contemporánea. Desde sus orígenes, el Bafici se convirtió en hogar de lo más original y extraño del cine, territorio ideal para espectadores inquietos y esquivos a las modas y los patrones del mainstream. Pero hoy en día que todo se consigue "por ahí" y la virtualidad ha abierto la pantallas del mundo, el festival sacude los vicios de toda curaduría para ensayar un viaje algo imprevisible, en sintonía con la mirada de sus programadores, afectos a la comedia y democráticos en la combinatoria de estilos, formatos y duraciones de las películas como una receta que esconde su preciada fórmula.

Así, en su edición Nº 25, el Bafici combina una propuesta robusta de cine argentino en salas-con muchas óperas primas-, focos para

descubrir cineastas poco conocidos, rescates de cine popular con eje en la prodigiosa década de los 70, actividades especiales y el Baficito para compartir con los más chicos. Una breve guía por algunos de los imperdibles permite bucear en la amplia propuesta y celebrar un año más de cine concebido con espíritu independiente.

#### 1. Traveler's Needs, de Hong Sang-soo

El director surcoreano ya es un habitué del Bafici y su prolífica producción le permite al festival tenerlo siempre en su programación. Para muchos detractores de la autoría de Hong, se aplica la máxima de Debbie Reynolds en Cantando bajo la lluvia: "(If you've) seen one, you've seen them all"-algo así como "si visteuna, las viste todas"-, peropara sus fanáticos el estreno de su reciente película es como un ramo de flores para el enamorado incondicional. Esta vez, A Traveler's Needs trae un nuevo encuentro con la actriz francesa Isabelle Huppert en su vertiente cómica, a quien el director ya dirigió

#### CÓMO VER LAS PELÍCULAS

Bafici se extenderá desde hoy hasta el domingo 28 inclusive. Las sedes del festival son el Teatro San Martín y la sala Lugones (Corrientes 1530), el Cultural San Martin (Sarmiento 1551), Espacio **INCAA** Cine Gaumont (Rivadavia 1635), Cinépolis Houssay (Córdoba 2135), Cine Arte Cacodelphia (Av. Roque Sáenz Peña 1150) y Museo del Cine (Agustín R. Caffarena 51). Las entradas se adquieren en el sitio del festival a 1500 pesos (general) y 1200 pesos para estudiantes y jubilados.

en En otro país (2012) y en el breve ejercicio festivalero para Cannes La cámara de Claire (2017). Acá Huppert interpreta a una profesora de francés anclada en Corea, quien pone en práctica un método inusual: utilizar los recuerdos y sentimientos de los alumnos como señuelos de exploración del idioma. Hong Sang-soo recorre consucámara el perímetro del lenguaje para dar cuerpo a juegos y emociones en los que el aprendizaje es una forma de creación compartida. En Trayectorias.

#### 2. MMXX, de Cristi Puiu

Recordado por la rigurosa La noche del señor Lazarescu (2005) y por su impronta de absurdo y tragedia en el Nuevo Cine Rumano de los 2000 -con obras posteriores notables como Sieranevada (2016), Cristi Puiu incursiona está vez en la estética más experimental y fragmentaria que definió a los epígonos rumanos como el genial Radu Jude (quizás la conexión más evidente de esta película sea Sexo desafortunado o porno loco). MMXX entrelaza cuatro episodios filmados en las pos-

trimerías de la pandemia del Covid que mezclan la lectura epocal con el fresco de costumbres y rarezas de su país. Una psicóloga y su paciente, la preparación de la comida para una reunión familiar, discusiones y paranoia por la enfermedad, un humor corrosivo-al estilo deadpan de aquella tradición- que intenta en estos corolarios expandir su propia identidad. En Trayectorias.

#### 3. Cosmic Miniatures, de Alexander Kluge

Alexander Kluge fue uno de los firmantes del famoso Manifiesto de Oberhausen allá por 1962, el mismo que dio nacimiento oficial al Nuevo Cine Alemán. Si bien se destacaron Wim Wenders, Rainer Fassbindery Werner Herzog como los nombres más populares del movimiento, Klugeseconsagrócomo el ensayista más conspicuo, aquel que exploró desde la memoria de Alemania tras el Holocausto hasta la vigencia de El capital de Karl Marx hacia fines del siglo XX. A sus 91 años mantiene viva su curiosidad por el mundo que lo rodea y en Cosmic MiniatuLA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024





Henry Fonda For President



Disco Boy, con el actor alemán del momento: Franz Rogowski

res toma como punto de partida un programa de investigación médica desarrollado en Múnich para hallar imágenes con inteligencia artificial. La película combina los materiales más dispares, textos e historietas, creaciones visuales y música de cabaret, en homenaje a aquel espíritu de los 70 y con una sintonía asombrosa con el mundo contemporáneo. Quizás el mejor eco sea de aquellas tribulaciones de ciencia ficción como Der groe Verhau (1971) y Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte (1972), donde la distopía ya amenazaba con convertirse en realidad. En Trayectorias.

#### 4. Favoriten, de Ruth Beckerman

En el barrio Favoriten de Viena. una escuela pública austríaca recibe alumnos de diferentes orígenes: sirios, chechenos, ucranianos, tunecinos. Todos confluyen en la clase de Ilkay Idiskut, una maestra de origen turco que organiza sus clases bajo un espíritu lúdico y creativo que combina bailes, juegos, trabajos audiovisuales y otras múltiples instancias de aprendizaje. La tarea de la directora Ruth Beckerman. veterana de la realización en su país de origen, emula el rigor de los documentales de observación pero al mismo tiempo las emociones que se atribuyen a la ficción. Su lectura de la educación pública es atenta a estos tiempos y sin atisbo de sensacionalismo y consigue bajo la exploración del entorno escolar y sus meandros, una radiografía de ese universo tan complejo. En Trayectorias.

#### 5. A paixão segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho

Luiz Fernando Carvalho sorprendió a muchos locales con su versión arrebatada de un melodrama fa-

miliar de cuño bíblico a comienzos del milenio: A la izquierda del padre (2001). Desde entonces su figura -heredera de la poética de la telenovela, donde adquirió su primera fama- permaneció en la memoria como un destello de colores fulgurantes, pasiones opresivas y algo decadentistas, paisajes frondosos y abrasivos como la pasión. Ahora se aventura con una versión de la literatura singular de su compatriota Clarise Lispector, aquella cuya prosa ha sido tan esquiva a la imagen cinematográfica. Carvalho no le teme al riesgo del monólogo interior (ni su actriz María Fernanda Cândido, a la frontalidad de su rostro en pantalla) y mientras los humores de una artista visual sobrevuelan la Copacabana de los 60, sus miedos y ansiedades se mezclan con la música clásica de Bach y Händel, y la película asume su integridad con desafio y elegancia. En Competencia internacional.

## 6. Las apuestas del cine argentino

Nuevamente el cine argentino es protagonista del Bafici, justamente en un año en el que se producción atraviesa demoras y revisiones luego de las recientes medidas anunciadas por la dirección del Incaa. Las distintas secciones de la programación ofrecen un programa variado y ecléctico que incluye dos nuevas películas de Lucía Seles, sensación de las últimas ediciones del Bafici y excéntrica presencia que no parece abandonar su programación. School privada Alfonsina Storni se presenta esta noche en la función de Apertura, y se agrega al repertorio la enigmática Fire Suply, quinta entrega de la saga "Odio Desencadenado" de la que formó parte Terminal Young, ganadora de la Competencia Argentina en la

edición 2023. Pero, además de Seles, también presentan sus nuevas películas Raúl Perrone (COMBO 15), Marco Berger (Los amantes astronauta), Martín Farina (El cambio de guardia), todos en Competencia Argentina; Nicolás Prividera presenta Cartas de una señorita en París, a modo de diálogo entre imágenes de películas hogareñas y las cartas de su madre desaparecida, como parte de la Sección Lugares; Liliana Paolinelli estrena el documental Un hombre que escribe sobre Abelardo Castillo en la Sección Artes y Oficios; y Néstor Frenkel, su última mirada sobre fanatismos y placeres extravagantes en Después de Un buen día, dentro de la concurrida Sección Trayectorias.

#### 7. Retrospectiva Gonzalo García Pelayo

El director, escritor y productor musical nacido en Madrid, Gonzalo García Pelayo, ha tenido importantes homenajes en suelo argentino en el último tiempo: una amplia retrospectiva de las distintas etapas de su carrera en la Sala Lugones del Teatro San Martín, la presentación de sus últimas películas en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y el Bafici de 2023 estrenó dos de sus películas filmadas en el marco del proyecto "10 + 1", 10 películas filmadas en un año. En esta oportunidad, inaugura las Retrospectivas del presente, tomando siete de sus más recientes producciones que forman parte del ciclo "Otroaño, otras diez" (ocho filmadas en la Argentina y dos en el continente asiático). Los títulos son Bruna, Ritmo 2 x 3, Dos hermanas: Pilar, Dos hermanas: Paula, Eloísa y las niñas toman un helado, Salón de uñas, Cuatro hombres y ofrecen los distintos ingredientes que conforman la mirada del artista español.

#### 8. Galería de franceses

Dentro de la producción francesa que presenta este Bafici se encuentran algunas de las obras de sus directores más importantes del presente, al igual que la reaparición en salas de algunas películas inolvidables del pasado que vale la pena redescubrir en pantalla grande. Dentro de los contemporáneos ubicados en la Sección Trayectorias-, se encuentra Bruno Dumont (Hadewicjih, HorsSatan) yuna nueva extravagancia titulada L'Empire (2024), atrevida exploración de la ciencia ficción pero en los bucólicos escenarios de Normandía. También André Techiné (Los ladrones, Los juncos salvajes), emblema del cine francés de los 80 en la clara estela de la nouvelle vague, presenta Les gens d'à côté (2024) con Isabelle Huppert como una policía cerca de su retiro que se enfrenta a su responsabilidad luego del encuentro con una familia de origen inmigrante. Cédric Kahn presenta Le procès Goldman (2023), un thriller que transcurre casi íntegramente en el tribunal donde se juzga a un activista de izquierda, y Guillaume Nicloux, Dans la peau de Blanche Houellebecg-comoparte de la Competencia Internacional-, una comedia que fantasea el encuentro del escritor y la comediante Blanche Gardin en un viaje de presentación de su nueva novela. En la sección Rescates no hay que perderse el clásico L'Amour Fou (1968), de Jacques Rivette, y en Cine sobre cine, el documental Godard por Godard (2023) de Florence Platarets, con material de archivo poco revisitado.

#### 9. Henry Fonda for President

Uno de los más interesantes documentales políticos de la edición es Henry Fonda for President, extenso recorrido por la obra del actor y los distintos personajes que han

definido su mirada política a lo largo de todo el siglo XX. Desde su encarnación de El joven Lincoln y la exploración del realismo social de Steinbeck en Viñas de ira, ambas dirigidas por John Ford, hasta el Oscar honorario por La laguna dorada en el mismo 1981 en el que Ronald Reagan asume la presidencia de los Estados Unidos, Fonda representa los valores de la democracia y el libre pensamiento no solo desde su arte sino desde su proyección más allá de la pantalla. La película vale por su recorrido del cine y su concepción de la política sin pancartas ni discursos convencionales. En Vanguardia y género.

#### 10. Foco italiano: Giacomo Abbruzzese

La aparición de Giacomo Abbruzzese como uno de los focos del festival confirma el buen momento que atraviesa el cine italiano. Con nuevos directores de un talento asombroso, tales como Alba Rohrwacher y Pietro Marcello, hallazgos en el género como el giallo Mimì, principe de las tinieblas, del nieto de Vittorio De Sica, Brando De Sica -presentado en la reciente semana del cine italiano-; éxitos de público como la ópera prima de Paola Cortellesi, Siempre habrá un mañana, y obras crepusculares de veteranos como Marco Bellocchio y su Rapito o Nanni Moretti y El sol del futuro, aquella industria que alcanzó su apogeo en los 60 y su decadencia en los 90 parece dispuesta a reinventarse. De Abbruzzese se verán cortos, mediometrajes y su único largo, el provocador Disco Boy. Impregnada de la magia del actor alemán del momento, Franz Rogowski, la película explora la travesía de Aleksei en París y su afán de permanecer en el paraíso de la Europa prometida. •

4 ESPECTÁCULOS LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

## 5 ESTRENOS DE LA SEMANA DE 18 AL 25 DE ABRIL



La película plantea un modelo de conflicto que podría ocurrir en un tiempo no tan lejano

# Un inquietante escenario futurista no tan fantasioso

#### **GUERRA CIVIL**

\*\*\*\* (ESTADOS UNIDOS-REINO UNIDO/2024). GUIONYDIRECCIÓN: Alex Garland, FOTOGRA-Fia: Rob Hardy. Música: Geoff Barrow y Ben Salisbury. EDICIÓN: Jake Roberts. ELENco: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, NickOfferman, Jesse Plemons. DISTRIBUI-DORA: Diamond. DURACIÓN: 109 minutos. calificación: solo apta para mayores de 16 años.

esde los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021 se hace imposible descartar de plano cualquier descripción del futuro de los Estados Unidos en clave distópica como la que describe Guerra civil, una película cargada de angustia ydesasosiego. Esedía, un considerable grupo de seguidores de Donald Trumpirrumpiódemaneraviolenta en el edificio del Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos, después de que su líder convocara a sus partidarios a desconocer el resultado de las elecciones presidenciales en las que fue derrotado por el actual presidente Joe Biden.

Aquel llamado a un acto insurreccional por parte de un presidente que en ese momento se negaba a reconocer la derrota y a entregar el poder, y la iracunda respuesta de quienes lo tomaron al pie de la letra, resuena todo el tiempo en la conciencia del Lee (una magnifica Kirsten Dunst), espectador que sigue a pura tensión la curtida reportera gráfica que cuel tremendo escenario de lucha fratricida, destrucción, muerte y destino a la deriva para los Estados Unidos que el realizador británico Alex Garland describe con extraordinaria potencial visual y narrativa en su nueva película.

de ese origen quien reaccione con

mayor inquietud y sensibilidad frente a semejante cuadro. Pero en cualquier otro lugar del planeta sus efectos se potencian a partir de la llegada inmediata que tiene el cine de Hollywood. En ese sentido, nadie puede negarle a Guerra civil una posición definida en la agenda política, sobretodo alrededor de lo que puede pasar en un escenario internacional con amplios y peligrosos focos de conflicto. Pero lo hace casi siempre de manera virtuosa, a partir de genuinos recursos cinematográficos que despojan a esta historia de cualquier énfasis declamatorio.

Garland confia en el poder de las imágenes y sobre todo de ciertos géneros y referencias decisivas. Guerra civil es un thriller posapocalíptico, una road movie y, en su tramo decisivo, un extraordinario relato bélico. La progresión dramática de esa larga y tensa secuencia final que transcurre en el corazón de la ciudad de Washington es un ejemplo de tensión creciente construida desde el montaje (admirable) y la conciencia plena de todo lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Nada de lo que vemosalli resulta ambiguo, confuso, impreciso o innecesario. Ese clímax permanecerá por un buen rato en nuestra memoria.

Para llegar con tanta claridad a esa instancia en medio de una atmósfera tan enrarecida Garland toma una decisión crucial. Identifica al espectador con el punto de vista de bre la guerra desde la primera fila de un frente de combate siempre indefinido y variable. Escéptica y todo, Lee representa el compromiso por la verdad, la ética personal y el comportamiento digno que parecen haberse perdido por completo en medio Será por supuesto el observador de una guerra que nadie sabe cómo empezó y con qué criterio se libra.

Solo sabemos que hay un presidente con espíritu de dictador y un gobierno que enfrentan la insurgencia de grupos rebeldes agrupados bajo el título integrador de Fuerzas Occidentales, representado por la bandera estadounidense con las clásicas barras y solo dos estrellas (Texas y California, los estados secesionistas). Para cubrir lo que se adelanta como una posible ofensiva final de la insurrección, Lee deja una Nueva York devastada por la falta de agua yemprende un viaje de 1300 kilómetros hacia Washington muyen línea con la travesía hacia el corazón de las tinieblas de Apocalypse Now junto a tres de sus colegas, el impetuoso Joel (el brasileño Wagner Moura haciendo de latino), la novata Jessie (Cailee Spaeny) y el veterano Sammy (Stephen McKinley Henderson).

A cada uno de ellos letocará atravesar a lo largo del camino su propia experiencia alrededor de una guerra sin reglas (o, más propiamente, una en la que cada quien parece dispuesto a imponer la suya) que transcurre en escenarios abiertos y bucólicos transformados de golpe en trampas mortales.

Por la manera en que lo describe, Garland nos dice que este modelo de conflicto podría ocurrir tranquilamente en un futuro no muy lejano. Y además sugiere que el concepto más convencional de guerra civil, aquel en el que dos bandos bien diferenciados combaten mano a mano, se desvanece en medio de un escenario de fragmentación casi extrema. ¿Aparecerá finalmente un ganador pleno y completamente legitimado después de una aparente batalla final? ¿O esa eventual capitulación no es más que el espejismo de una nueva realidad que impone la ley desde el capricho y la arbitrariedad de una voluntad individual? • Marcelo Stiletano



Melissa Barrera interactúa con el tópico central del film

# Un sorprendente cruce de géneros y un baño de sangre

#### ABIGAIL

\*\*\* (ESTADOS UNIDOS-IRLANDA/2024). DI-RECCIÓN: Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett. GUION: Guy Busick, Stephen Shields. FOTOGRAFIA: Aaron Morton. EDICIÓN: Michael P. Shawver. ELENCO: Melissa Barrera, Dan Stevens, Alisha Weir, Kathryn Newton, Kevin Durand, Angus Cloud. calificación: apta para mayores de 16 años. DISTRIBUIDORA: UIP-Universal puración: 109 minutos.

a dupla de directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett habían demostrado su interés por las fronteras entre el terror y su parodia mucho antes de su incursión en la saga de Scream. De hecho, en Noche de bodas (2019), con la australiana Samara Weaving, esos contornos entre géneros habían sido incluso más fluidos, dando pie desde la celebración matrimonial con ribetes melodramáticosalcircogoredeexplosiones splatteryespírituclaramente paródico. Abigail sigue en esa tradición, pero con una vuelta más de tuerca. El juego de géneros parece saborearse en el intento de despistar al espectador, confundir sus expectativas y traficar con astucia recursos de un universo a otro, siempre bajo el paraguas del humor.

Abigail comienza como un policial: la sugerencia de un secuestro comando, el atisbo de un relato de disputas gansteriles. Un grupo de encapuchados sincroniza cronómetros para asaltar una imponenteatro vacío, una joven bailarina ofrece sentidas reverencias a los aplausos imaginarios. Su regreso a casa en un auto costoso funciona como preámbulo de la intrusión, el secuestro y la puesta en marcha del plan en un caserón medieval. En el interior de ese museo del decadentismo, con pasadizos se-

cretos, cuadros con telarañas y la inminente aparición de un maestro de ceremonias que pondrá reglas y establecerá condiciones, el espectador asiste a un travestismo de géneros. Los secuestradores se preocupan por la trampa a la que han sido conducidos, el padre de la niña secuestrada pasa de ser un mafioso implacable a una inquietante presencia de lo sobrenatural. Lo que conduce con agilidad a la película, aún en ese pasaje forzado entre climas y registros, es el hábito de la parodia, que los directores manejan con interés aunque sin demasiada originalidad. Mucho de los que sucede puede parecer previsible justamente porque lo es, y quizás cierto sentimentalismo-personajes hablando de su pasado oculto- sea percibido como antídoto al cinismo de la creación paródica pero a menudo resulta un resorte anticlimático.

Melissa Barrera es solvente como heroína del terror, tal como lo demostró cargando sobre sus espaldas la nueva Scream, y el resto del coro de ajetreados malandras convertidos en carne de un banquete de vísceras y sangre hacen bien lo suyo. La puesta en escena no prescinde de golpes de efecto, formas expectantes en la oscuridady una música afirmativa de los sustos, pero consigue dar cuerpo deforme al caserón que contiene el miedo y la tumba destinada a todos los asistentes.

Quizá la mejor carta bajo la manga sea la joven Alisha Weir, quien da cuerpo y furia a Abigail, bailando con desenfreno y revelando que el terror no depende de la fuerza del monstruo, sino de la astucia de su creador. Lo problemático es que una vez que se revela el truco -quién es en definitiva Abigail-no queda más que esperar una nueva fiesta de sangre, cuanto más potente, mejor. El splatter, aquí se conduce al borde del absurdo. •

Paula Vázguez Prieto

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

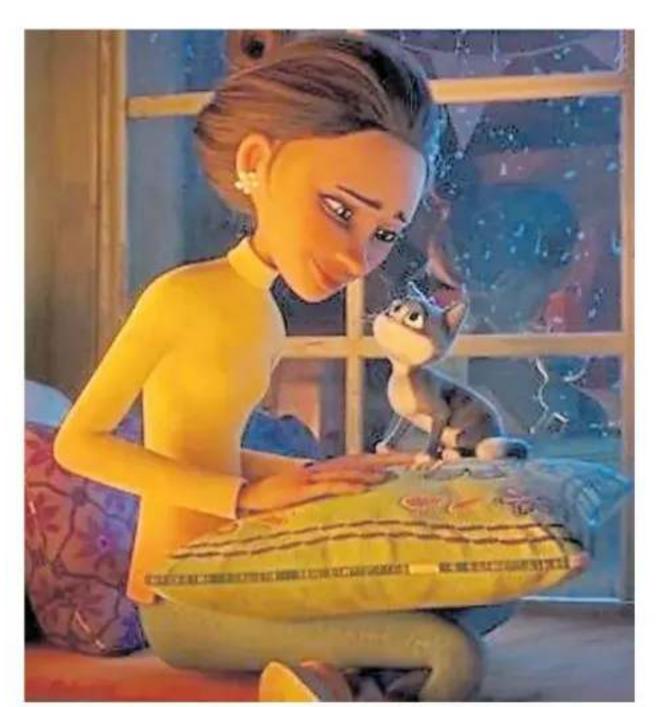

Un viaje emotivo y sensible para los más chicos

## Modesta y efectiva propuesta sobre la redención

#### UN GATO CON SUERTE

\*\*\*(REINOUNIDO-CANADÁ/2024).DIRECCIÓN:
Christopher Jenkins, Mark Koetsier.
Guion:KenCinnamon,KarenWengrod,
Christopher Jenkins. Edición: Mirenda
Ouellet. Música: Tom Howe, Geoff Zanelli. Voces: Zayn Malik, Bill Nighy, Mo
Gilligan, Simone Ashley, Sophie Okonedo. Distribuidora: BF París. Duración:
78 minutos

Inuevo largometraje de animación del galés Christopher Jenkins (codirigido con Mark Koetsier) se desarrolla con todos los arquetipos de una narrativa anclada en el viaje del héroe, en este caso con la figura del gato Beckett (Mo Gilligan), quien será puesto a prueba constantemente en su derrotero. El felino en cuestión es profundamente egoísta, un animal arrogante que desperdicia cada una de sus vidas por considerar que tiene a la suerte de su lado.

La expulsión de su zona de confort (es decir, el inicio de ese nuevo camino que deberá afrontar) se genera a través de una medida de fuerza que toma El Guardián, la persona encargada de encontrar animales con potencial para redimirse de sus cuestionables acciones. Así, Beckett, al perder nada menos que diez vidas (título original del film), es enviado a la Tierra de una curiosa forma, con la finalidad de ser puesto a prueba por esa fuerza superior que opera con determinadas reglas.

Si Beckett continúa comportándose con la soberbia como eje, entonces se evaluará qué hacer con él. De lo contrario, se le brindará la oportunidad de ser empático con quienes lo cobijen en sus hogares. Su existencia convulsionada, signada por el exceso de información, se apacigua cuando es adoptado por Rose (la voz de la ex-Bridgerton Simone Ashley), una científica que se encuentra trabajando en
un estudio sobre la preservación
de abejas, quien se encandila con
Beckett apenas lo ve. La camaradería entre ambos es abordada de
manera entrañable, con tramos
donde prima el delirio para las
audiencias juveniles, y con otros
momentos más emotivos que
pueden conectar con cualquier
espectador que haya dependido
emocionalmente de su mascota.

Como todo viaje del héroe (o antihéroe, en este caso), Beckett es expuesto a un primer enemigo -en su distorsionado criterio- en ese proceso de transformación. Se trata del exnovio de Rose, Larry (Dylan Llewellyn), quien legenera celos que le son imposibles de disimular. Una sucesión de actos egoístas obliga al Guardián a tomar represalias y así es cómo Beckett recupera sus vidas, pero en cada una de ellas regresa de diferentes formas, convirtiéndose en otros animales y sin poder volver a los brazos de su dueña. De esta manera, Beckett va absorbiendo la lógica detrás de las acciones tanto de caballos como de perros, y aprende a ser más precavido y menos necio, a escuchar a todo aquello que, tiempo antes, le resultaba superficial.

El guion de Karen Wengrod y Ken Cinnamon es simple, pero conmovedor, sobre todo en un final en el que crece la incertidumbre acerca de un posible reencuentro entre el gato y la mujer que primero lo perdió y luego nunca pudo reconocerlo por esas "máscaras" que le fueron puestas. Por otro lado, el ex One Direction Zayn Malik es el encargado de un soundtrack efectivo que acompaña armónicamente una historia sobre la redención que sabe hasta dónde llevar las secuencias tiernas sin caer en lo empalagoso. • Milagros Amondaray



Una trama sencilla para un mensaje profundo

# La desconexión emocional de nuestros días

#### AMOR SIN TIEMPO

\*\*\* (FRANCIA/2023). DIRECCIÓN: Bertrand Bonello. GUION: Bertrand Bonello, Guillaume Bréaud, Benjamin Charbit. Foto-GRAFÍA: Josée Deshaies. EDICIÓN: Anita Roth. ELENCO: Léa Seydoux, George Mackay, Elina Löwensohn, Guslagie Malanda, Weronika Szawarska. DURACIÓN: 146 minutos. CALIFICACIÓN: apta para mayores de 13 años.

mor sin tiempo no es una película fácil. Estrenada L en la última edición del Festival de Venecia, está inspirada libremente en "La bestia en la jungla", un relato de Henry James que Marguerite Duras adaptó para el teatro y el año pasado un director austríaco (Patrick Chiha) también llevó al cine. No es fácil porque la mayor parte de las casi dos horas y media que dura esquiva conscientemente la posibilidad de una trama lineal -prefiere la elusión y los enigmas- y porque encima la historia transcurre en tres épocas distintas (1910, 1944 y 2044).

En la parte futurista del film aparece la distopía, un insumo recurrente en las ficciones de los últimos años: en este caso se trata de un mundo donde las emociones son consideradas peligrosas y la protagonista (Léa Seydoux, tan magnética y sugerente como siempre) es interrogada por una inteligencia artificial de avanzada (cuya voz es la del canadiense Xavier Dolan, productor de esta película) que le recomienda "una purificación de su ADN" que la llevará a revisar sus vidas pasadas y limpiar viejos traumas del inconsciente. Entre la ciencia ficción y el melodrama victoriano, la historia pega continuos saltos temporales, pero nunca se ajusta al realismo. Lo más ominoso ocurre entonces en el futuro: aquella rebelión de

la supercomputadora HAL 9000 que Stanley Kubrick imaginó para 2001: Odisea del espacio se intensifica en un 2044 en que la humanidad es dominada por las máquinas y la individualidad como concepto ha desaparecido. Es un mundo frío y hostil, en el que la soledad gana cada vez más espacio.

En la parte que se desarrolla en 1910, los sentimientos se expresan. En la que sucede en 2014, se reprimen. Y en la que ocurre dentro de veinte años, directamente desaparecen. Inquietante, sobre todo pensando que no falta mucho para llegar a ese momento y que el cine ya ha prefigurado lo que viene más de una vez.

En toda la película, Bertrand Bonello-director francés poco conocido en la Argentina al que el Festival de Mar del Plata le dedicó una retrospectiva en 2012-juega con la realidad y el simulacro, una dualidad que marcaba también una parte importante de Holy Motors (2012), el provocador largometraje de su compatriota Léos Carax. Cambia el entorno y, en función de esas alteraciones, los personajes también se transforman: el amante prohibido de inicios del siglo pasado se convierte en un perturbador incel que busca vengarse de sus frustraciones. El británico George MacKay interpreta cada papel con gran intensidady la misma convicción. Pero en cada época también hay anacronismos que subrayan la arbitrariedad con la que Bonello armó un rompecabezas cuya lógica por momentos inaprensible remite a los desafíos que suele plantear el cine de David Lynch. Lo que se impone en Amor sin tiempo es la deshumanización y el desencuentro. En eso, la película es fiel a la nouvelle de Henry James que su director tomó como punto de partida, donde la bestia más temible que elucubró el genial escritor es la imposibilidad de conectar con el otro. . Alejandro Lingenti



Stefania Sandrelli

Una mirada amplia de las relaciones entre los adultos

#### NUNCA ES TARDE PARA AMAR

\*\*\*\* (ITALIA-FRANCIA/2022). DIRECCIÓN Y
GUION: Gianni Di Gregorio. FOTOGRAFÍA:
Maurizio Calvesi. EDICIÓN: Marco Spoletini. MÚSICA: Ratchev & Carratello.
ELENCO: Gianni Di Gregorio, Stefania
Sandrelli, Alfonso Santagata, Gigio Morra. DISTRIBUIDORA: Mirada Distribution.
DURACIÓN: 97 minutos.

¬ n 1949, Mario Monicelli y → Steno rodaron Totó cerca de casa, que estelarizó el inmenso Totó y cuya problemática giraba en derredor de la búsqueda de un lugar donde vivir durante la posguerra italiana. Los tiempos han cambiado, pero ciertas constantes prevalecen de acuerdo con la risueña mirada que Gianni Di Gregorio construye en esta película, donde un profesor jubilado también debe dejar el departamento que habita y buscar un nuevo (o viejo) techo, debido a una realidad mucho más doméstica: la hija de la dueña de casa se irá a vivir a ese lugar y por lo tanto no pueden renovar un histórico contrato de alquiler.

Él es Astolfo, quien da título original a esta película que entre nosotros es presentada con uno igual al de una película mexicana de mediados de los 50 que estelarizó Libertad Lamarque y a otra más reciente (Cloud 9), de Andreas Dressen, que también fue rebautizada localmente Nunca es tarde para amar y que retrataba la enorme y volcánica atracción de dos adultos mayores.

Aquí hay escarceos amorosos, aunque eso es solo parte de la trama hilvanada en tono de comedia por el múltiple Di Gregorio. Así, Astolfo regresa a Artena, una pequeña localidad de la región de Lazio, luego de contactar a su exmujer para conocer qué parte de la enorme y antigua casa todavía le pertenece. Es entonces cuando descubre que el hijo de un vecino vive allí desde haceaños, aligual que el cura del pueblo, que ocupa otra área de manera ilegal. Pero Astolfo no se inquieta ni se asusta, convive. Y además va ampliando su grupo de amigos con otros personajes tan extraños como sus primeros "huéspedes" añadiéndose la presencia de un primo que le "hace la pata" con una abuela llamada Stefania, decuyo encanto Astolfo queda preso. Y ambos deberán lidiar con el miedo a enamorarse. •

Pablo De Vita

6 | ESPECTÁCULOS LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

## CRÍTICA DE TEATRO



Un nuevo elenco que incluye a Pablo Rago, Campi, Valeria Lois y otras figuras

ADRIÁN DÍAZ

## Un clásico listo para divertir a nuevos públicos



#### ESPERANDO LA CARROZA

AUTOR: Jacobo Langsner. DIRECCIÓN: Ciro Zorzoli. INTÉRPRETES: Campi, Paola Barrientos, Valeria Lois, Pablo Rago, Sebastián Presta, Ana Katz, Mariano Torre, Andrés Granier, Milva Leonardi, Marina Castillo, Mayra Homar. sala: Teatro Broadway, Corrientes 1155. FUNCIONES: de jueves a domingos. **DURACIÓN**: 90 minutos.

¬ n muy pocas oportunidades, → la versión cinematográfica ■ de una pieza teatral ha puesto en valor un texto dramático como ha sucedido con Esperando la carroza, la obra que Jacobo Langsner estrenó en Montevideo en 1962 con un rechazo unánime de la crítica. Con el paso de los años, el texto volvió a representarse en diversas oportunidades tanto en Uruguay como en Argentina, pero nunca alcanzó el esplendor de la película de Alejandro Doria (1985), que también fue denostada por la crítica en su estreno pero que, con el correr de los años, se transformó en una obra de culto que siguen apreciando las más diversas generaciones de espectadores.

Considerado "un verdadero dramaturgodel Ríode la Plata", la producción escénica de este autor se repartió entre Montevideo y Buenos Aires con mucha frecuencia. Sus creaciones estuvieron siempre ligadas a la construcción de universos en los que dominan las cuestiones políticas (entre las obras más significativas se puede citar Paternoster) o sociales. Estas últimas, en general, quedaron plasmadas dentro de ámbitos familiares muy convulsionados por el clima de la época en la que fueron escritas (Otros paraísos, El tobogán, Locos de contentos).

la historia de un grupo familiar

en el que puede analizarse como se relacionan diferentes clases sociales. Los cuatro hermanos Musicardi ejemplifican a cada una. El matrimonio conformado por Elvira y Sergio exponen a una familia trabajadora de clase media; Antonio y Nora han logrado un estatus mayor debido a ciertos negocios non sanctos que desarrolla el primero; Jorge y Susana viven casi en la pobreza y Emilia es una viuda desprotegida que ha caído en la indigencia.

Mamá Cora, la madre de los hermanos, es ya muy mayor y vive en casa de Jorge y Susana, y posee las cualidades de una persona de edad, que en este caso se convierte en un trastorno para el grupo. Nadie quiere hacerse cargo de ella. Salvo quienes la cuidan, el resto prefiere hacer oídos sordos antes los reclamos de Susana, para que la saquen de su casa. Mamá Cora en algún momento desaparece, se pierdeen la ciudad, y este hechogenera una serie de situaciones en las que comienzan a exponerse cuestiones muy mezquinas.

Aunque el tema posee un trasfondomuydoloroso, Jacobo Langsner decidió concebir una sátira con ciertos toques de grotesco que provoca que los espectadores se rían de una realidad que conocen bien (muchos han atravesado o atraviesan cuestiones similares en las que aparece la pregunta: ¿qué hacemos con la vieja?).

#### El tono justo

Con inteligencia, el autor decide que Mamá Cora no sea la protagonista de la pieza, aunque toda la trama gire en torno a su persona. Como una manera de provocar una reflexión mayor entre esos espectadores que ríen y gozan de las situaciones que se suceden.

En la puesta que dirige magnificamente Ciro Zorzoli hay algo que es muy valioso. El director encon-Esperando la carroza muestra tróel tono justo para describir cada personaje, hacerlo trascender en

su verdadera dimensión y lograr que el público cruce en su imaginario cuestiones que trabajó Doria en su película, con el texto original escrito hace 62 años y una realidad contemporánea en la que esos seresaún adquieren una profunda vitalidad, porque eso que se muestra bien podría pasar hoy. Uno de los grandes logros de Langsner está en el diseño de esos personajes, casi arquetípicos, que siguen formando parte de nuestra sociedad.

El elenco de esta propuesta es muy homogéneo y Zorzoli, muy sabiamente, ha decidido que dos de los personajes más emblemáticos de la película, Mamá Cora y Elvira, mantengan ciertas características que han dejado muchas huellas en el público. Campi y Paola Barrientos han logrado, en sus construcciones de los personajes, incorporar cierto estilo de actuación que en su momento lograron Antonio Gasalla y China Zorrilla, respectivamente. Aunque no copian aquellas interpretaciones, rescatan ciertos gestos, movimientos, intenciones en el decir, y los amplían gracias a que ambos poseen fuertes capacidades interpretativas y saben como imponerles un sello muy personal a sus creaciones. Juegan (y seguramente se divierten mucho haciéndolo) a recrear ciertos rasgos de esas criaturas que, en complicidad con el público, hacen que las escenas

crezcan de manera notable. Comediantes exquisitas, Barrientos y Valeria Lois conforman una dupla intensa que no hace más que exaltar los contrates entre Elvira y Nora. Ana Katz le impone un intenso dramatismo a Susana y consigue que quien observa se apiade de ella. Pablo Rago (Sergio), Mariano Torre (Antonio) y Sebastián Presta (Jorge), en roles muy opuestos, exponen mucha seguridad a la hora de incorporarse a la propuesta de dirección y cada uno a su tiempo define quien es de manera elocuente. • Carlos Pacheco



Marcelo Longobardi y Jorge Lanata

## Lanata y Longobardi se volvieron a juntar en un estudio de radio

MEDIOS. Ambos periodistas estaban distanciados; las acusaciones de Milei los hizo reencontrar

#### Viene de tapa

Agregó además que "no la pegó con ninguno" porque son "tipos inacusables". "No tengo claro si es una línea política o es deliberado, pero sí creo que es un ejemplo de intolerancia, de un camino autoritario por el cual no se llega a ningún lugar y hay que cambiar de algún modo", sentenció. Y continuó respecto de las agresiones que él mismo recibió: "Está mal lo que hizo y lo que espero frente a eso es que sea borrado, que haga algo para que no se mantenga ahí. Se equivocó, como cualquiera puede equivocarse. A mí no me importa nada que sea el Presidente, no me gusta que la gente mienta sobre mí y voy a tratar de cambiarlo".

Asimismo, dijo que nadie de la Secretaria de Medios ni de otra cartera del Gobierno se comunicó con él para expresar disculpas por las acusaciones. "No los veo llamándome ni por error. Por eso vamos a un juicio y lo lógico es que lo pierda o lo gane. Los abogados creen que lo podemos ganar; que tenemos razón no tengo dudas", afirmó.

#### Las acusaciones de Milei

El conflicto entre el Presidente y Lanata comenzó cuando el periodista se manifestó en contra de la asistencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, en la reunión con el Gabinete que tuvo lugar el pasado domingo, horas después del masivo ataque de Irán.

"No me parece que un embajador extranjero esté en una reunión de Gabinete", había expresado en su programa en Radio Mitre.

Minutos después, el primer mandatario respondió acusando de "larretista" a Lanata y desmintiendo la información que el Gobierno había compartido horas antes, "Críticas sí, Mentiras no, ¿Decir la verdad requiere sobre?", cuestionó al dar comienzo a la disputa y a las posteriores acciones legales.

#### Lanata vs. Longobardi

Los dos conductores se habían distanciado en 2021, cuando ambos formaban parte de la programación de Radio Mitre y hacían un pase entre sus programas. Según trascendió, las demoras de Longobardi para entregar a tiempo generaron molestias en Lanata, que comenzó con un curioso accionar: quedarse en silencio la misma cantidad de minutos que su antecesor se pasara.

En la última edición del pase en aquel año el fundador de Página 12 se mantuvo sin emitir palabras durante tres minutos, por lo que las autoridades decidieron suprimir ese intercambio para evitar roces. Pocos días después, en la mesa del programa de Juana Viale, Lanata reveló que existían tensiones desde hacía por lo menos diez años y aseguró que su colega "tiene un problema con avanzar sobre el programa de los demás". •

### Víctor Heredia mejora tras ser internado

PERSONAJES. El músico sufre un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca

El cantautor Víctor Heredia, de 77 años, fue internado el miércoles 10 de abril en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro, debido a un cuadro de neumonía e insuficiencia cardíaca. Ayer, a una semana de dicha hospitalización, Heredia, dejó de requerirasistencia de oxígeno y salió de la a este medio ese día. Recordemos Unidad de Terapia Intensiva (UTI), y actualmente continúa la internación en una habitación común, según confirmó a LA NACION, Roberto Quinteros Roberto Quinteros, encargado del management y comunicación del autor de "Sobreviviendo". El episodio clínico de Heredia comenzó el martes 9 cuando sintió dolores en el pechoy fue hasta el sa-

natorio, situado en Fondo de la Legua 851, San Isidro, donde quedó en observación por una arritmia. Tras realizarle diversos estudios determinaron el cuadro que atravesaba el cantante y por su edad se decidió que fuera derivado a la UTI del sanatorio, según le confirmaron que la última aparición pública de Víctor Ramón Cournou Heredia (su nombre real) fue en un capítulo de la serie Bios: Vidas que marcaron la tuya, dedicado a la cantante Mercedes Sosa. En el capítulo que rememora a la gran voz del folklore argentino, Heredia aparece junto a otros músicos para dar testimonio de la vida de la artista. •

ESPECTÁCULOS | 7 LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024



uando Santiago Kovadloff termina de escribir una página, a mano o en una máquina de escribir, mira, con gesto conforme, el retrato de Shakespeare que tiene en el estudio de su casa. William disiente con un movimiento de cabeza y le dice: "Segui intentando, tenés mucho que aprender". Por supuesto que ese Shakespeare no habla ni menea la cabeza. Kovadloff relata ese paso de comedia casi como una broma, para traslucir su espíritu perfeccionista, su estilo sibarita de ver la cultura y sus ansias de conocer más.

"Estuve releyendo Macbeth para una charla que tengo que dar-dice el ensayista, poeta, traductor y conferencista-. Es maravillosa la vitalidad del lenguaje poético de Shakespeare. Invencible. Es una conjunción de lucidez y ternura. Esa conjunción es única. Tiene un sentimiento tan hondo de la emoción de vivir y del enigma, de la crueldad del tiempo que le tocó, como metáfora de todos los tiempos. La ambición de poder como anhelo de barrer con todo lo que lo impida. El retrato de la ambición, que es típica de la tragedia. No puedo dejar de leer a Shakespeare desde los 15 años".

De los 15 a los 81 que ahora tiene pasaron muchos libros por las manos de Santiago. Su biblioteca personal (la de libros propios y, sobre todo, los ajenos) tiene filosofia, poesía, ensayo, y un ecumenismo que atraviesa las tres principales religiones monoteístas. Hay huellas de un judaísmo ancestral; hay rastros de visitas al monasterio trapense de Los Toldos.

Hayfotografías de sus "ídolos" (de Sarmiento y Borges a una intelectualidad "artística" europea de principios del siglo XX). Allí también aparecen libros incunables que tienen más de 300 años y que Kovadloff visita como un aventurero que hace viajes en el tiempo. Hay, en los libros propios, guiños a su historia familiar, donde no faltan recuerdos entrañables y sentires dolorosos. La vida, que terminó en suicidio, de un abuelo desertor del ejército zarista. Sucesivas mudanzas de Santiago, por el trabajo de su padre. Historias de a caballo, en Laboulaye; costumbrismo porteño de una Villa Urquiza de los años 40.

Una larga estada en San Pablo, Brasil, como antesala al portugués de Fernando Pessoa. En medio de todo aquello, la música. La historia de un baterista frustrado y el presente de un narrador que hace de sus lecturas un instrumento musical más, dentro de un grupo. Las "schubertiadas" de los 80, los espectáculos de música y poesía que hizo con César Lerner y Marcelo Moguilevsky y los discos que grabó con Lucas Sedler forman parte de ese inventario. También el proyeccon la pianista Ana Victoria Cha- pasado tiene poco para aleccionar", ves y el violinista Federico Moujan. Conformados como el Trio Orfeo. hace unos años presentaron el cosmopolita repertorio del espectáculo La travesía, con música clásica y textos de autores argentinos y el pasado lunes presentaron Encuentro, en la línea de la música clásica y con

## Santiago Kovadloff. El irrefrenable amor por la música de un "baterista frustrado"

Embarcado en el Trío Orfeo, junto con la pianista Ana Victoria Chaves y el violinista Federico Moujan, el filósofo recibió a la nacion en un mano a mano que fue de Shakespeare a los Rolling Stones

Texto Mauro Apicella | Foto Hernán Zenteno

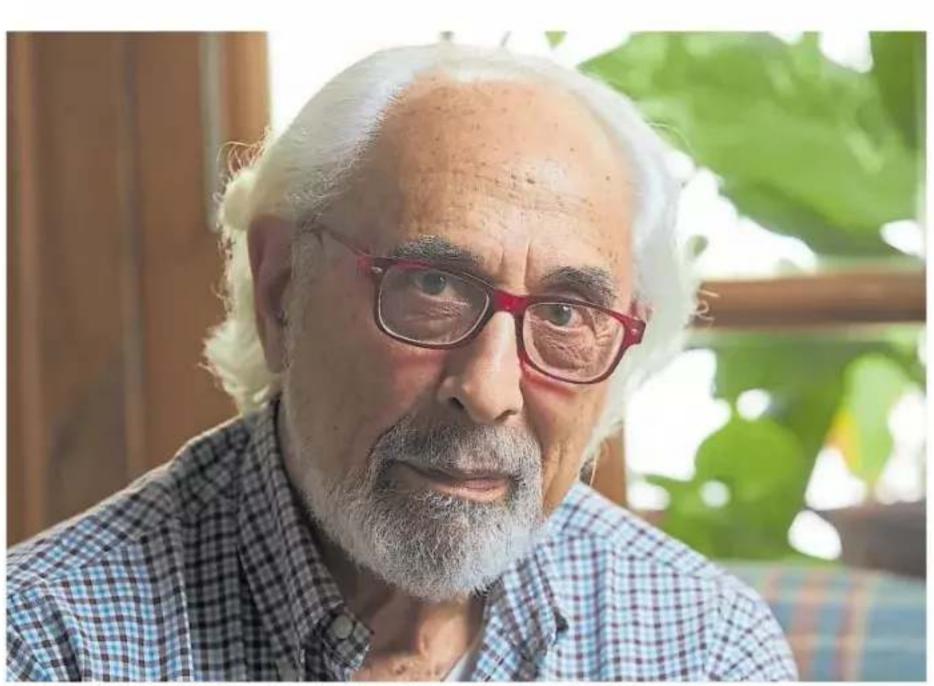

Kovadloff, en una tarde de café y recuerdos de batucadas en Brasil

foco en la poesía judía, en el Templo Libertad, de Libertad 785.

Antes de que Shakespeare comenzara a hacer alguna mueca y de un café con la potencia de un ristretto que Santiago sirve y pone sobre su escritorio, la charla había pasado por Quevedo. Francisco, el del Siglo de Oro de la literatura ibérica, no el trapero español al que, mayormente, los centennials acudirán por default con la simple mención de su apellido.

"Todas las generaciones -esto lo enseñaba Ortega-tienden a creer que lo que les toca enfrentar y los desafíos que tienen son los que to que actualmente lleva adelante realmente propone la vida y que el se anticipa Kovadloff, para abrir el juego de la charla.

> -Tal vez eso viene ocurriendo desde la aparición de la cultura rock, hace unos 75 años, y hoy, que el rock es cosa de gente más grande, haya alguna variación en el paradigma.

-Te diría que el rock sigue nutriendo musicalmente a los jóvenes, aunque ya no tenga la configuración que le dieron los Rolling Stones. Pero sigue estando vivo. Lo que ocurre es que hay otras modalidades y al mismo tiempo una necesidad muy profunda en ambas partes. Los mayores necesitamos relativizar el valor de lo juvenil como fuente suficiente de conocimiento y experiencia; los jóvenes se dirigen a los mayores con cierta consideración que desconoce la idoneidad que pueda tener el saber de esa gente mayor, quizá porque el dominio de la tecnología ha convertido en maestros a los que durante tantos siglos fueron alumnos.

-¿Cómo es este nuevo espectáculo que plantearon?

 Musicalmente sigue siendo muy abierto, si bien la presencia de composiciones judías es importante, protagónica. El repertorio literario está integrado por obras de poetas y pensadores judíos provenientes

de Israel y de todo el mundo judio. Incluyo algunos poemas míos también. Lo maravilloso para mí fue la lectura que, de mis poemas propuestos, hicieron mis compañeros para traducirlos musicalmente.

-Encontraste tu lugar en la música sin ser músico.

-Sin petulancia. Estudié guitarra y bateria. Primero guitarra, pero no tuve una buena profesora. No me entusiasmó, solo me exigía.

-¿Cómo llegaste a la batería?

 Siempre me gustó muchísimo. Haber vivido en el Brasil me enseñó lo que es una batucada. Yo iba a la cancha y la hinchada del Santos no acompañaba al equipo gritando. Era una muchedumbre haciendo batucadas con cajitas de fósforos. Siempre me encantó el ritmo. En una época estudié con Nino Martínez, maestro de Pocho Lapouble. Piedad era lo que me tenía Nino. Porque él sabía que me encantaba, pero no tenía libertad para tocar la batería. El mío era un amor desubicado. Cuando estudié tenía 28 años. Y cuando tuve la libertad, la volqué en la literatura y en la posibilidad de leer con músicos. Comencé con Tomás Tichauer, Fernando Hasajy Diana Schneider. Un día, ensayando con Dianay Fernando, detuvieron lo que tocaban porque yo había entradoen FA. "Entróen Fa", dijo Fernando. Mirá vos, yo había entrado en Fa. Era la decodificación musical de mi entonación. Hoy, con Ana Victoria Chaves y Federico Mouján aprendo muchísimo. Y también aprendo de mi sordera. Si bien la música es algo imprescindible en mi vida, en todo sentido, no sé leer música. Soy analfabeto y es duro ser analfabeto en algo que uno ama. Nunca meanimé a cantar. Creo que son limitaciones. Una vez escribí un ensayo llamado "Un inventario de lo trunco".

-¿Qué más queda en la lista de pendientes? ¿O hay cosas que las das por saldadas en las vidas de tus hijos?

 Mi hijo es músico y mi hija mayor, de algún modo, también, porque es bailarina. Nunca les pedí que fueran lo que son, pero se crearon en un ambiente donde ser lo que son ya estaba presente.

#### Historias del pasado -¿Por el trabajo de tu padre se instalaron en Brasil?

-Primero en Laboulaye. Era contador público y trabajaba en Molinos Ríode la Plata. Tuvo varios destinos. La de San Pablo fue una experiencia hermosa y difícil, al principio, para toda la familia. Porque mamá era una mujer tribal. Vivía con sus hermanas y fue muy feliz en el campo. Ellos y mi hermano, que es un gran diseñador industrial, se quedaron en Brasil. Yo volví porque quería hablar y escribir en castellano.

-¿Sos muy porteño?

 Extrañaba mi ciudad, las estaciones, no me gustaba solo ese clima tropical tan homogéneo y esa luz excesiva. Lo que gané allá fue inmenso. Gané un idioma [el portugués], estudié en un colegio italiano maravilloso; gané amigos, que no eran sólo brasileños. Traduje a Serraty a Les Luthiers al portugués.

#### -Contás con orgullo tu traducción de la obra de Pessoa, ¿qué otras cosas te hicieron sentir así?

-He querido ser un escritor y lo soy, a los 81 años aún lo soy. Siento que he podido hacer lo que quería. Me siento muy contento de trabajar con músicos. Creo que es la forma que encontré de compensar mi ineptitud para cantar.

#### -De vuelta a la Argentina de hoy

¿Cómo la ves? -Mayoritariamente hablando, desde lo cuantitativo, las elecciones del año pasado evidenciaron la predilección por un camino nuevo, aunque no se supiera su contenido. Se prefirió la incertidumbre a la certidumbre del camino kirchnerista, que era devastador. Hoy en día, la Argentina vive un proceso que aún no tiene desenlace cierto. Tenemos un liderazgo presidencial de rasgos contradictorios. La preminencia de las figuras protagónicas con liderazgos, hasta cierto punto excluyentes, siguen vivas en el país. •

El tiempo para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: SMN y Observatorio Naval

Hoy

mín. 17° | máx. 22°

Soleado, con vientos

leves del sector noroeste

Agradable



Agradable Soleado, con algunas nubes durante el día

mín. 17° | máx. 24°

Sol Sale 7.20

Se pone 18.25

Luna Sale 16.07 Se pone 3.02 Nueva 8/5

O Llena 23/4

Creciente 15/5

Menguante 1/5

SANTORAL Beato Andrés Hibernón, monje | UN DÍA COMO HOY En1902, el tenor italiano Enrico Caruso fue uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono

#### Nombre la película Por Diego Parés

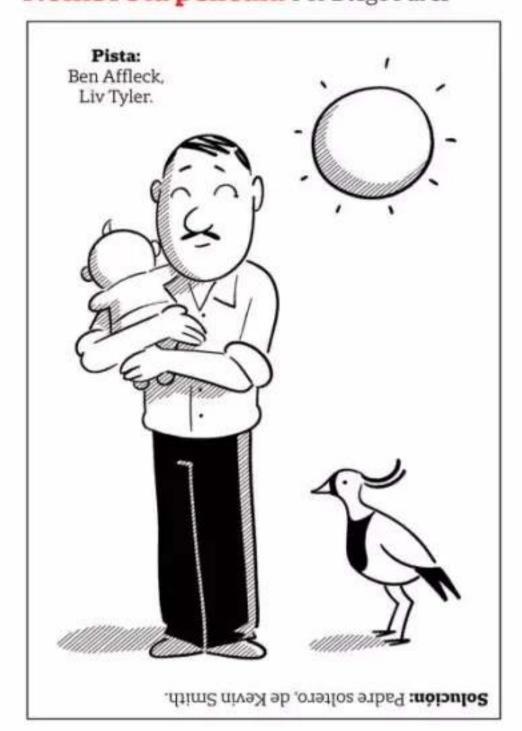

DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

#### Humor petiso Por Diego Parés

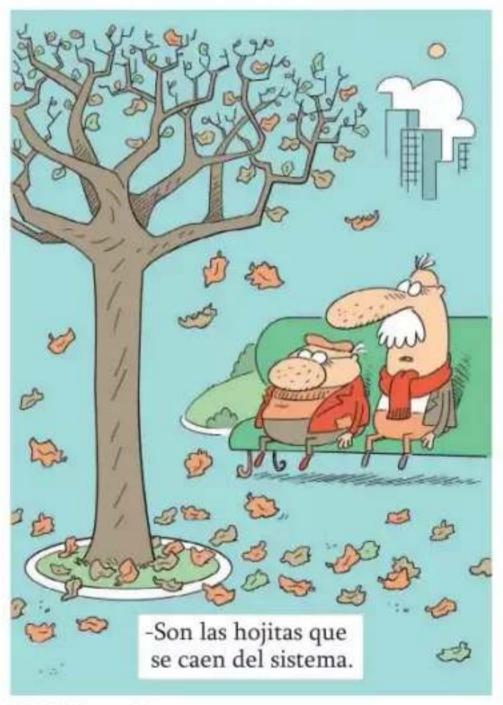

Hablo sola Por Alejandra Lunik



El Mosquito más chico.

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





### Inversión. Uruguay amplía su oferta con una nueva terminal de carga líquida

La empresaria Angeliki Frangou llegó de Grecia para inaugurar la obra/ PÁG.7

## comercio exterior

Edición de hoy a cargo de Paula Urien | www.lanacion.com/comercio-exterior | comercioexterior@lanacion.com.ar



2 | COMERCIO EXTERIOR | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### TRACKING

#### CONTAINER

La semana en síntesis



#### 1. DIÁLOGO

"Mantener el libre comercio es importante para la política económica estadounidense. Como se dijo recientemente, Estados Unidos debería dialogar con todos los socios comerciales".

Así lo afirmó Era Dabla-Horris, del Fondo Monetario Internacional, en respuesta a quienes le preguntaron sobre los nuevos deberes de Estados Unidos sobre China



#### 2. SANCIONES

La Unión Europea se plantea ampliar las sanciones que aplica contra Irán, tras el ataque llevado a cabo el fin de semana por la República Islámica contra Israel, anunció el martes el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell. La idea consiste en ampliar el régimen de sanciones vigente desde 2023 que impuso restricciones a la exportación a Irán de componentes usados en la fabricación de drones



#### 3. METALES

La Bolsa de Metales de Londres expuso las medidas que está adoptando para cumplir las nuevas sanciones de Estados Unidos y Reino Unido, que prohíben a las bolsas aceptar nuevo aluminio, cobre y níquel producidos por Rusia y la importación de los metales a ambos países. Una de las consecuencias puede ser cierta incertidumbre en el mercado. Rusia es un importante productor de aluminio, cobre y níquel



#### 4. MÁS PALTA

El aguacate, o palta, es tendencia en Alemania y experimenta un boom, con una importación de 157.800 toneladas el año pasado, según dio a conocer la Oficina Federal de Estadística. Esto significa que el volumen de las importaciones más que se quintuplicó en una década. Al mismo tiempo, el valor de la fruta importada pasó de 68,3 millones de euros en 2013 a 484 millones de euros en 2022

#### **ESCÁNER**

Monitor de exportaciones



**ESTRECHO DE ORMUZ.** Es un paso estratégico por donde circula gran parte de la producción petrolera de los países del Golfo. El estrecho, que une el golfo Arabo-Pérsico con el golfo de Omán, está situado entre Irán y el Sultanato de Omán. Es especialmente vulnerable debido a su ancho, de unos 50 km, y a su baja profundidad, que no supera los 60 metros. Unos 21 millones de barriles de crudo circulan por allí diariamente.

50

Son los kilómetros de ancho que tiene el estrecho entre Irán y Omán 20%

Es el consumo mundial de petróleo que está en jaque por los problemas en Ormuz

#### LIBRE COMERCIO

Tras el impulso de Uruguay

## Qué posibilidades hay de que el Mercosur y China lleguen a un acuerdo

Ante la demora en arribar a buen puerto con la Unión Europea, se exploran otros horizontes

Un acuerdo de libre comercio entre China y el Mercosur "a todos nos vendría bien", opinó el martes en Sao Paulo la canciller argentina, Diana Mondino, al abogar por una "modernización" del bloque, tras nuevas dificultades para concluir un acuerdo con la Unión Europea.

Mondino indicó la postura del gobierno del ultraliberal Javier Milei "a favor" de avanzar en un acuerdo del bloque sudamericano con el gigante asiático, en una entrevista con medios internacionales, incluida la AFP, en la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp). Además, dijo que el Mercosur debe establecer "convenios con

otros países" o bloques.

La canciller destacó el finalizado acuerdo del bloque con Singapur, el que se negocia con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), uno encaminado con Emiratos Árabes Unidos, y otros a futuro con Vietnam y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).

Brasil y Argentina, fundadores del Mercosur, que incluye además a Uruguay y Paraguay, trabajan en "aggiornar" (actua-

lizar) el bloque de 32 años, dijo Mondino. Sin embargo, la canciller reconoció diferencias en los tiempos de los socios para avanzar en nuevos acuerdos.

Con China, la segunda economía global, "Uruguay, que es una economía pequeña, no tendría que ceder mucho", una posición cercana a la de Paraguay, explicó.

Montevideo presionó fuertemente en avanzar con las negociaciones, y hasta inició conversaciones de forma bilateral, lo que causó tensiones al interior del bloque. De su lado, Brasil tendría más para perder y, por tanto, buscaría avanzar "con más pausa" para evaluar las verdaderas ventajas. Como la Argentina, tienen "industrias más grandes y tratan de cuidar la producción local", señaló Mondino.

El impulso a nuevos acuerdos ocurre en medio de dificultades en la conclusión del convenio entre el Mercosur y la Unión Europea, que se negocia hace más de dos décadas y volvió a enredarse en los últimos meses.

El presidente francés, Emmanuel Macron, lo calificó de "pésimo" en una visita reciente a Brasil. • (AFP)

#### **EL EXPERTO**

## Cómo brindar buenas respuestas a un mundo cada vez más convulsionado

Los conflictos se suceden y se suman a una cantidad de problemas geopolíticos que parecen no tener fin; en este contexto, el país ofrece commodities, productos y servicios de alta demanda



#### Alejandro Arroyo Welbers

Director de la Especialización en Comercio Internacional de la Universidad Austral: Presidente Southmark Logistics SA

l intercambio comercial en el hemisferio norte evidencia serios problemas de continuidad y promete, por lo que la geopolítica global nos deja ver hasta ahora, escalar las tensiones tanto como las oportunidades comerciales para Sudamérica en general y para una lejana Argentina en particular. Para empezar, el Mayores primas de seguro para la desvío del tráfico marítimo entre el carga; mayor costo de seguro para Asia-Pacíficoy Europa hacia el cabo cascoy máquinas de los armadores; de Buena Esperanza significa unos el incremento de los seguros de pi-

12 a 15 días más de navegación - dependiendo de la estrategia de velocidad de cada armador - para navegar 3500 millas náuticas adicionales, ante la imposibilidad de navegar por el Mar Rojo y el Canal de Suez. Sorpresivamente, los ataques de los huthíes al tráfico marítimo indiscriminado brinda enormes oportunidades comerciales para Argentina.

ratería al navegar cerca del golfo de Guinea en África occidental; congestión portuaria y el alza generalizada en el nivel de flete marítimo hace que las exportaciones de productos primarios de Europa con destino a Asia queden desposicionadas en tiempo y costo. Sobre todo aquellos productos con cadena de frío o de demanda continua.

En este caso, los países de la costa oeste de Sudamérica podrían tranquilamente sustituir buena parte de la oferta exportable alimenticia europea. Lógicamente, las provincias del NOA y Cuyo también podrían participar activamente. Pero más aún en sentido inverso, es decir las exportaciones del Asia-Pacífico a Europa en el segmento de alimentos congelados. En el período 2012/ 2022, la región del Asia Pacífico creció del 18 al 26% en el tráfico mundial de exportación de congelados, mientras que Latam pasó del 29 al 37%, según Drewry Consultants de Londres. Si a este dato le sumamos

la brutal baja en los tránsitos vía el Canal de Panamá que ha evidenciado una caída del 49% a tan sólo 22 buques al día, con planes de llegar a sólo 18 buques cuando lo habitual eran 36 buques con picos de 40 buques al día, no hace falta ser un estratega para darse cuenta de que nuestra competencia del otro lado de la cordillera queda totalmente eliminada para abastecer a Europa y al mundo árabe.

Tanto los tiempos de espera del Canal de Panamá como los extracostos de tránsito y diferenciales de flete marítimo, posiciona de manera inmejorable a toda aquella oferta exportable primaria de Argentina que pueda sustituir las demoradas y más costosas exportaciones del Asia Pacífico hacia Europa y Escandinavia. También los puertos del mediterráneo oriental están sufriendo una brutal caída en sus volúmenes de operación, al igual que los transportistas terrestres, todo lo cual nos conduce a menores costos, mayor

productividad, y posiblemente a competir exitosamente contra los asiáticos a pesar de no tener nosotros ninguna ventaja arancelaria.

Israel también verá a la Argentina como un proveedor alejado de las disrupciones y con capacidad de asegurar un abastecimiento alimenticio constante en estos dificiles momentos geopolíticos, no sólo para ese destino sino también para las innumerables operaciones de trading que los israelíes realizan en la región. Si a eso le sumamos el posible escalamiento de la guerra en Ucrania y la necesidad de abastecimiento de granos, aceites vegetales y manufacturas de origen agropecuario (MOA) e industrial (MOI) por parte de los mercados de África del Norte, queda en evidencia otra gran oportunidad para nuestra oferta exportable. Exportadores: favor salgan de la zona de confort y aprovechen esta ventana única de oportunidad para posicionarse y ganar mercados. •



4 | COMERCIO EXTERIOR LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### NOTA DE TAPA

## Competencia La Argentina es el cuarto país delmundo en denunciar prácticas dedumping

La nación acumula a nivel local casi 300 pedidos de revisión; la práctica, considerada desleal, se da cuando el exportador vende en el mercado externo un producto a un precio inferior al que se comercializa en su lugar de origen

Texto Gabriela Origlia PARA LA NACION

a Argentina es el cuarto país del mundo en medidas antidumping. Con 298, según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior sobre la base de la Organización Mundial de Comercio (OMC), está detrás de la India con 775; Estados Unidos, 620, y la Unión Europea, 359. Detrás de la Argentina se ubican Brasil, con 277, y China, con 265. Los derechos antidumping son una herramienta de la política comercial a la que se apela para defender a la industria nacional de los

productor. Eugenio Díaz Bonilla, asesor especial del director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (II-CA), repasa los números de la Argentina en la OMC, a donde llegan los países por apelaciones. El país es querellante en 23 casos y querellado en 22; aparece como tercera parte en 69.

efectos negativos de las importacio-

nes realizadas a un precio inferior

a aquel al que se venden en el país

Para hacer algunas comparaciones, Brasil tiene 17 casos en contra; participa en 34 como querellante y en 168 como tercero; Canadá tiene 23 en su contra; China, 49; la Unión Europea responde en 94 casos, y Estados Unidos es querellado en 159 y en 124 es querellante.

"Estos números no solo reflejan algún nivel de protección -puntualiza Díaz Bonilla-, sino que muestran cuando un mercado es importante en el interés de los exportadores".

En la Argentina las denuncias por presunto dumping las realizan los productores que se sienten afectados por las importaciones, que entienden que constituyen "competencia desleal". El registro oficial de 298 incluye casos muy heterogéneos, desde guantes de trabajo, a repuestos de auto pasando por electrodomésticos.

A nivel internacional el país enfrenta menos denuncias por su perfil de comercio internacional: exporta básicamente commodities. Sin embargo, tiene presentaciones en su contra, por ejemplo, en biocombustibles, acero, jugo concentrado de uva y miel.

El acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, también llamado acuerdo antidumping, busca regular esta práctica para defender los mercados locales de los países de la OMC. La entidad no abrejuicio sobre el tema; son los gobiernos locales los que deben definir si existe la competencia desleal y aplicar las sanciones. Por supuesto, para sancionar se debe demostrar la existencia del dumping, calcular su magnitud y probar que hay daño a las empresas nacionales o existe un potencial para causarlo.

Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior, plantea que las denuncias por dumping representan "un dilema" para la Argentina porque "impactan en las relaciones comerciales; imponiendo aranceles a exportaciones clave y generando altos costos legales". En ese contexto repasa que el país ha enfrentado

En general son los gobiernos locales los que deben definir si existe la competencia desleal y aplicar sanciones



Hay denuncias por la importación de electrodomésticos

múltiples causas, como mosto, tubosdeaceroymiel, quederivaron en "altos aranceles" impuestos por países como Estados Unidos y la Unión Europea, lo que "afectó la dinámica comercial". Admite que varios de estos temas fueron parte del temario de gobierno al "más alto nivel".

"Si bien la Argentina también investiga casos de dumping, en general no se posiciona como referente en estos temas, dado al alto nivel de protección de las importaciones locales", sintetiza.

El experto en comercio internacional y derecho aduanero del estudio Marval O'Farrell Mairal Pablo Gayol precisa que hay dumping cuando el exportador vende en otro mercado por debajo del precio al que lo hace en el doméstico; la comparación es a preciode fábrica y siempre en el país de origen. Si el operador proviene de una economía que no es considerada "de mercado", se analizan terceros mercados. En el caso de China, apunta el especialista, la Argentina la "considera de facto" economía de mercado.

Cuando un gobierno recibe una denuncia, se abre una investigación. Son los productores supuestamente afectados los que aportan la información. Si el porcentaje de dumping da 3% o menos no se pueden aplicar medidas.

"Deben darse tres factores para que se dicten medidas de protección: que haya dumping; que haya daño a la industria del país y que haya causalidad. Es decir, si no hay nadie que se sienta afectado y si el dañono es causado por las importaciones, no se pueden imponer medi-

das". Si el sancionado considera que hay error, puede apelar a la OMC.

#### Límites y plazos

Santiago Deluca, socio de Barral, Parente & Pinheiro Consultora, plantea que el promedio de denuncias y reaperturas por revisión de medidas por año en la Argentina va entre 12 y 15: "Es un número más o menos parejo y muestra que el uso de la herramienta no es excesivo. No es, como podría pensarse en una economía cerrada, excesiva. Todos los países las aplican; las economías grandes como Europa y Estados Unidos, mucho".

Ratifica que, en general, son los productores los que deben denunciar, pero un gobierno no está inhibido de hacerlo, tiene la facultad de iniciar una investigación. En la Argentina una medida provisoria puede imponerse a los seis meses; en Estados Unidos, al mes y medio, y en Brasil, tres meses. "En todo ese tiempo el sancionado tiene exportaciones encarecidas por el arancel que se le aplica", grafica.

El derecho de importación adicional lo que busca es que su precio se aproxime al que es vendido por su productor en el país de origen. Hay tres tipos de derechos aplicables: ad valorem (calculado como un porcentaje del precio de lo importado); específicos (valor fijo en dólares por unidad importada) y FOB mínimos (se establece un valor mínimo por unidad de producto).

Se pueden extender hasta por cinco años, "renovables a solicitud de la industria", especifica la Comisión Nacional de Comercio Exterior. La LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 5





El mercado de autopartes también se queja

MAXIMILIANO AMENA



DANIEL BASUALDO

El biodiesel argentino sigue sancionado en EE.UU.

MARCELO MANERA

cuantía del derecho tiene un límite. debe ser un nivel igual o inferior a la totalidad del margen del dumping.

Deluca precisa que, incluso, en algunas oportunidades después de ejecutar esas medidas no se puede demostrar que hubo dumping, aunque en general cuando se comprueba "se ajusta" la sanción. Recuerda un caso de hace varios años en el que la Argentina aplicó un arancel de 890% a un fabricante chino de arandelas de cartón para carpetas y la investigación terminó cerrándose sin poder demostrar el dumping. "El grupo de productores locales no logró recabar y aportar la información respaldatoria suficiente", apunta.

Por su lado, Gayol aporta que China y Brasil son los dos targets a los que van con frecuencia los fabricantes argentinos porque son los países con los que más intercambio comercial hay. Aunque haya una investigación de dumping iniciada, el producto técnicamente puede seguir entrando a un mercado. "No se le puede prohibirelingreso-detalla-, pero una vez que se impuso la medida pierde competitividad y no tiene lógica que continúe entrando. No hay que perder de vista que todo el tratado del OMC tiende al libre comercio, a que los exportadores consigan el menor precio posible de manera leal".

#### Casos resonantes

Díaz Bonilla describe que hay que distinguir del dumping otras dos herramientas como son las salvaguardas que pueden tomar la forma de un arancel o restricción cuantitativa, a la vez que se debe "compensar". Otra diferente es la de subsi-

#### Cuándo hay dumping

De daño

Es el porcentaje límite para establecer que los productores locales han tenido un perjuicio a causa de las importaciones a menor precio; por debajo de esta cifra se considera que no hubo daño

De perjuicio

Es el promedio que denuncian los productores en relación al daño por ingresos por importaciones cuyo precio es menor al de su país de origen

dios, que también deben ser probados y mostrar que afectan para, después, "poner un valor compensatorio". Plantea que las salvaguardas, en general, se usan menos.

"Con la pandemia del Covid y con la menor actividad económica crecieron estos reclamos, no necesariamente de dumping, pero sí por medidas sanitarias y fitosanitarias y por barreras técnicas a comercio. Hay más casos de disputa por razones geopolíticas y hasta tecnológicas", indica el experto.

Si bien contra la Argentina hay menos casos, los existentes son resonantes, según coinciden los especialistas. Gayol señala, por ejemplo, que Brasil casi no abre causas contra fabricantes argentinos y lo hace más contra China. Adjudica esta situación a que la industria local está "muy orientada" al mercado interno.

En noviembre pasado, el Organo de Solución de Controversias de la OMC decidió que revisará la aplicación de derechos antidumping por parte de Estados Unidos a los tubos y caños de acero provenientes de la Argentina. La sanción se aplicó en 2017 cuando Estados Unidos consideró que los tubos para la explotación petrolera importados desde Argentina tenían un precio inferior al de comercialización a nivel local.

Las acusaciones por dumping contra el biodiésel argentino tienenvarios capítulos. En noviembre de 2013, la Unión Europea impuso aranceles de entre 22% y 25,7% a productores argentinos, en ambos casos por cinco años; tres años después la Corte de la UE los anuló.

En de 2017 una coalición de la industria estadounidense del biodiésel liderada por la Junta Nacional del Biodiésel (National Biodiesel Board o NBB) solicitó al Departamento de Comercio y a la Comisión de Comercio Internacional de ese país la imposición de derechos antidumpingy compensatorios contra las exportaciones argentinas.

Los estadounidenses sostuvieron que había dumping por los subsidios argentinos a raíz de las retenciones a la soja, ya que, según los denunciantes, favorecía a la industria argentina en la compra del aceite de soja a un valor inferior, sumado un 0% de retenciones para el biocombustible en ese momento.

Estados Unidos sancionó a la Argentina con un costo de casi un 150% sumando aranceles antidumping y antisubsidios y dejó al producto fuera de ese mercado por cinco años. En 2021 el exportador LDC Argentina SA y el gobierno argentino perdieron el reclamo realizado. También Perú aplicó seis medidas antidumping y de derechos compensatorios que, en 2022 fueron apelados ante la OMC.

A fines de 2022 también Estados Unidos penalizó por supuesto dumping y subsidios a la Argentina en la comercialización del jugo concentrado de uva (mosto); subió los aranceles del 8% hasta llegar a 30,3% para una empresa y 12,2% para la otra denunciada. Y para el resto de las exportadoras se estableció un promedio del 21% de arancel. El estadounidense es el principal mercado del mosto. .

#### La operatoria para proteger a la industria local

#### Quién denuncia

Cuando un gobierno recibe una denuncia, se abre una investigación. Son los productores supuestamente afectados los que aportan la información

#### Medidas antidumping

Hay tres tipos de derechos aplicables para elevar el precio del producto en el exterior: ad valorem (calculado como un porcentaje del precio de lo importado); específicos (valor fijo en dólares por unidad importada) y FOB mínimos (se establece un valor mínimo por unidad de producto)

#### Los tiempos

En general, son los productores los que deben denunciar, pero un gobierno no está inhibido de hacerlo y tiene la facultad de iniciar una investigación. En la Argentina una medida provisoria puede imponerse a los seis meses: en Estados Unidos al mes y medio y en Brasil a los tres meses

#### Objetivos

China y Brasil son los dos targets a los que van con frecuencia los fabricantes argentinos porque son los países con los que más intercambio comercial hay. Aunque haya una investigación de dumping iniciada, el producto técnicamente puede seguir entrando a un mercado

#### VISTA AL MUNDO



### **Publicidad**

## Nacieron hace cuatro años y hoy llegan a 17 países

La propuesta digital en la vía pública se propagó con velocidad y la empresa ya cuenta con 600.000 pantallas

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

Hace cuatro años, dos socios argentinos crearon una empresa para digitalizar la publicidad en la vía pública. Veían que el sector se transformaba pero que los cambios todavía no habían llegado a la cartelería callejera. Allí había una oportunidad. Beeyond Media cuentaya con unas 600.000 pantallas disponibles para ejecutar campañas digitales y opera en 17 países, a la vez que prepara su desembarco en Europa.

Los fundadores de la compañía -que trabaja con alrededor de 80 clientes, entre empresas y agencias de medio-son Alejandro Donzis y Alan Levy. En diálogo con LA NACION, Donzis explica que es un modelo "muy utilizado para posicionamiento de marcas" y describe que a fines de los '90 la industria de la publicidad registró una transformación fuerte cuando internet empezó a ganar espacio.

"Pero eso no llegó a la vía pública porque a diferencia de internet tenía soportes analógicos -añade-. Hoy todavía no lo son, pero empezaron a digitalizarse lo que eran los carteles que se convirtieron en pantallas; las empresas se sofisticaron para tener pantallas conectadas. Es lo que detectamos, que ese 'retraso' podía superarse con una plataforma que permita la compra de esos espacios".

El modelo de negocios que combina software con servicios, permite ahorrar hasta 80% del presupuesto publicitario, apunta Donzis. Es que la cartelería requiere producir las lonas (que después setiran, con el impacto ambiental que eso conlleva): "Hacerlas tiene un costo y lleva tiempo por lo que también hay más inflexibilidad en los esquemas de contratación. Las pantallas eliminan esas barreras; se puede hacer viable una campaña en tres días".

El modelo de publicidad programática digital DOOH (Digital Out of Home), en síntesis, aplica tecnologías digitales y, además, tiene el desafío de "ofrecer soluciones innovadoras, creativas" para todo tipo de empresas. La segmentación es otra posibilidad que abre el modelo, añade Donzis. "Ofrecemos la posibilidad de planificar y ejecutar campañas muy segmentadas a través de una herramienta intuitiva, en múltiples locaciones como mobiliarios urbanos, aeropuertos y puntos de consumo como shoppings, entre otros. Todos los puntos donde el consumidor puede tomar contacto con una marca y generar resultados de negocio diferenciadores", sostiene.

En el 2023 la DOOH aumentó 19,2% interanual y los expertos entienden que seguirá la tendencia alcista. En el caso de la empresa argentina, las agencias y las empre-

y cotizar por audiencias, eligiendo las ubicaciones que serán parte de las campañas. "Por eso se pueden optimizar los presupuestos, porque se logra más eficiencia", indica el ejecutivo. Es un buen negocio para todos; estamos empujando la frontera de la vía pública para que sea más eficiente", dice. taforma que está preparada para que las agencias y las marcas puedan ejecutar sus propias campañas. Los servicios a los que se refiere se vinculan con que cuentan

> lo requieran. La empresa, cuando se creó, comenzó a operar en México y en la Argentina en paralelo. Donzis indica que buscaron un mercado en

el que estuvieran "cómodos" por conocerlo y otro en el que salieran de la zona de confort. "Queríamos entender cómo funcionaba en otro lugar y optamos por México por el tamaño y también por el idioma; eso nos permitió 'probar' el modelo y hoy estamos desde Canadá a la Argentina, en toda la región", añade. El objetivo es alcanzar un millón de pantallas nuevas en los próximos meses. "Estamos preparando

sas pueden segmentar, planificar

La empresa cuenta con una pla-

con equipos de planificación espe-

cializados que pueden asesorar y

acompañar a los contratantes que

el desembarco en Europa a la vez que, continuamente, mejoramos la plataforma acompañando a una industria en transformación. Además de la inversión en tecnología necesitamos ser creativos en nuestros servicios; coordinar proveedores con un solo click, mejorar procesos, eficientizar cuestiones impositivas en campañas regionales, medir el impacto", enumera Donzis.

La firma cerró una ronda de financiamiento de US\$10 millones en Estados Unidos con el objetivo de impulsar su crecimiento en Norteamérica y América Latina. •

#### **MOVIMIENTO MARÍTIMO**

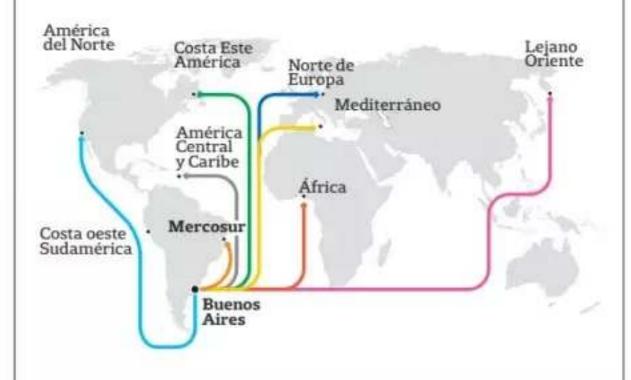

#### RUTASY **COMPAÑÍAS NAVIERAS**

#### Norte de Europa

MSC, ZIM, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd, Hapag Lloyd, ONE, Grimaldi

#### Lejano Oriente

ONE, MSC, ZIM, CMA CGM, Cosco, Hapag Lloyd, Evergreen, Hyundai, Wan Hai Lines, Maersk, Hamburg Süd, Yang Ming.

#### Mediterráneo

MSC, ZIM, Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk, Hamburg Süd

#### Mercosur

Log-In, Alianca (Hamburg Sud), Mercosul Line (CMA CGM)

#### Costa Este América del Norte

Maersk, MSC, ONE, ZIM, Hapag Lloyd, Hamburg Süd, CMA CGM

#### Costa Oeste América del Norte

ZIM, MSC, Hapag Lloyd, Maersk, Hamburg Süd, ONE, CMA CGM

#### América Central y Caribe

CMA CGM, Hapag Lloyd, Maersk, MSC, ZIM, ONE, Hamburg Süd

#### África

ZIM, CMA CGM, MSC, Maersk, Grimaldi, Cosco, ONE, Hamburg Süd, Hapag Lloyd

#### CONTACTOS

#### CMA CGM:

5556-1000 www.cma-cgm.com

#### 4343-0607

Cosco:

www.coscoarg.com.ar Evergreen:

#### 5382-7000

www.heinlein.com.ar

#### Grimaldi:

5353-0940 www.grimaldishipping.com

Hamburg Süd:

#### 5789-9900

www.hamburgsud.com

#### Hapag Lloyd: 5355-5700

www.hapag-lloyd.com

#### Hyundai

www.brings.com.ar

#### ONE

https://www.one-line.com

#### Log-In: 4119-9100

www.loginlogistica.com.br

#### Maersk: 5382-5800

MSC:

www.maerskline.com

#### 5300-7200 www.msc.com

#### Wan Hai Lines (Brings): 5236-7013 www.naveatlantica.com.ar

Yang Ming (Brings): 4891-1766

#### www.yangming.com

#### ZIM: 4312-6868

www.starshipping.com.ar

#### **PUERTOS CON SERVICIOS** REGULARES DE CONTENEDORES

#### CABA TRP (0810-444-4877),

Terminal 4 (0810-555-APMT)

(2768)) y BACTSSA (4510-9800).

- Provincia Buenos Aires Exolgan (5811-9100).
- Terminal Zárate
- (03487 42-9000) y
- Tecplata (0221 644-2200)
- Mar del Plata, TC2 (223-489-7400)

#### Santa Fe · Terminal Puerto Rosario

(TPR) (0341 486-1300)

#### Bahia Blanca

 Puerto Bahía Blanca (0291 401-9000)

#### Puerto Madryn (0280 4451400)

Puerto Deseado (0297 487-0262)

#### Ushuaia

 Puerto Público Ushuaia (02901 431443)

Para informar cambios en los servicios: LNcomext@lanacion.com.ar

Fuente: Centro de Navegación. www.centrodenavegacion.org.ar

#### Claves del negocio

#### Modelo de negocios

Combina software con servicios y permite ahorrar hasta 80% del presupuesto publicitario

#### Inicios

Cuando se creó. la empresa comenzó a operar en México y en la Argentina en paralelo

#### Objetivo

Quieren alcanzar un millón de pantallas nuevas en los próximos meses

LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024 COMERCIO EXTERIOR | 7

#### ACTUALIDAD

# **Inversión.** Uruguay amplía su oferta con una nueva terminal de carga líquida

La empresaria griega, Angeliki Frangou, presidente y directora de Navios South American Logistics inauguró las obras con la presencia del primer mandatario Luis Lacalle Pou

#### Paula Urien

LA NACION

NUEVA PALMIRA.- La celeste y blanca uruguaya recibió una nueva inversión de US\$30 millones del otro lado del Río de la Plata por parte de Navios, una compañía que cumple 70 años. Se trata de una empresa de logística que cuenta con una flota de cerca de 180 embarcaciones, que incluye buques de carga seca, buques de carga de combustibles, portacontenedores y buques de transbordo. Navios South American Logistics Inc. es la segunda naviera mas grande en la Hidrovía Paraná-Paraguay y cuenta con terminales portuarias en Uruguayy Paraguay para el almacenajey trasbordo de graneles secos (minerales, cereales, harina de soja) y graneles líquidos (aceites vegetales, combustibles, etc.)

La presidente y directora de la compañía, Angeliki Frangou, tiene una mirada amable y esperanzadora sobre la Argentina, quizás porque todavía mantiene vivo el recuerdo de la megacrisis griega, de la cual el país logró salir airoso. "Grecia atravesó un período difícil durante en 2010-2012. La economía se había vuelto insostenible, con el gobierno financiando todos los aspectos de la vida pero con poca capacidad para ayudar a una sociedad que tenia necesidades insatisfechas", cuenta a La Nacion. "Esta combinación había erosionado los instintos de prosperidad que son tan esenciales para una sociedad vibrante y productiva. Si bien la reestructuración fue dolorosa, Grecia salió significativamente más fuerte y feliz. De hecho, la economía de Grecia ha estado a la cabeza de Europa durante los últimos dos años: la nueva productividad y la industria ahora incluyen de manera rutinaria innovación que antes habría sido asfixiada".

Hace 70 años que Navios tiene una concesión en la zona franca de Nueva Palmira, a casi 100 kilómetros de la pintoresca Colonia de Sacramento, "Es la desembocadura del río y el lugar perfecto donde el transporte fluvial se encuentra con el marítimo", dice la número uno de la compañía. "Además de la ubicación estratégica, y de nuestra presencia ininterrumpida en la zona, los distintos gobiernos uruguayos con las que hemos tratado a lo largo de los años, nos han reafirmado su compromiso con la zona franca y han tomado las medidas necesarias para brindarnos la protección y estabilidad que requieren las inversiones a largo plazo. En consecuencia, en los últimos 10 años invertimos más de US\$300 millones en nuestra terminal portuaria y pretendemos invertir una cantidad similar en la años", asegura Frangou.

La flamante terminal de líquidos agrega un nuevo segmento de commodities a la ya existente en Nueva Palmira y abre un nuevo espectro de clientes, que se suma a aquellos que requieren almacenamiento y transbordo de mineral de hierro y granos. "Además,



Después de la inauguración, se bendijeron las obras



Angeliki Frangou y el presidente Lacalle Pou

el calado constante durante todo el año en Nueva Palmira nos permite brindar soluciones logísticas creativas a nuestros clientes ubicados en Argentina cuando bajan los niveles del río en San Lorenzo", aseguran desde la empresa.

"Actualmenteestamosampliando nuestro patio de acopio de mineral de hierro e instalando un nuevo stacker/reclaimer, creando la posibilidad de cargar y descargar minerales región durante los próximos diez simultáneamente, duplicandonuestra capacidad de manejo de minerales. También desarrollamos un tercer muelle de descarga de barcazas para convoyes de mineral de hierro y un nuevo amarradero de barcazas. Somos muy optimistas sobre el potencial de la región y creemos que en el corto plazo necesitaremos instalar tanques y silos adicionales", explica

Frangou, graduada con honores de ingeniera mecánica, con un master en la Universidad de Columbia.

Técnicamente, "la solución de transbordo que ofrece Navios Vega hace que el mercado chino sea mucho más atractivo para el mineral de hierro que baja por el río, ya que permite a los buques graneleros (Panamax, Post-Panamax o Capesize) superar las restricciones de calado del río y salir de la zona completamente cargados, bajando así el costo de transporte oceánico", continúa. "Como resultado, abrimos la posibilidad de transportar a China un buque panamax completamente cargado. Esto reduce el costo por tonelada en un 30% si lo comparamos con los costos de transporte disponibles antes que introdujéramos el Navios Vega. Se obtienen ganancias similares si la carga tie-

ne un destino europeo", agrega. Además, la empresa firmó un acuerdo marco con la Universidad Tecnológica de Uruguay (Utec) para desarrollar una filial local en la ciudad de Nueva Palmira, "de modo que podamos educar a la próxima generación de ingenieros y otros trabajadores técnicos para instalaciones como la nuestra. Hemos implementado una estructura similar en Grecia. En la Argentina estamos llevando a cabo seminarios y cursos de capacitación específicos para nuestros empleados y creemos que un enfoque educativo similar también se puede reproducir aquí", comenta Frangou.

#### En la Argentina

Aguí, la filial local, Compañía Naviera Horamar S.A. atiende las necesidades del sector de petróleo y gas, con una flota de 6 buques tanque y barcazas/remolcadores de líquidos. Es la segunda naviera más grande del país. Según Frangou, desde la empresa se ve mucho potencial en la Argentina, "no sólo en el segmento de petróleo y gas, que tiene enormes oportunidades con Vaca Muerta y la mercadería para los mercados de exportación, sino también en el segmento minero y todo el universo de commodities. Abrir las fronteras a nuevos inversores e intentar dar certidumbre y visibilidad a los inversores probablemente tendrá un efecto muy positivo para el país. Hemos estado estudiando ciertos proyectos en Argentina y continuaremos explorando nuevas inversiones y proyectos en el país".

En materia de marina mercante, un pendiente para muchos sectores del país, la directiva opina que "la creación de una marina mercante es definitivamente posible, pero para que eso suceda y para que las industrias navales y navieras argentinas florezcan, será necesario que haya cambios en las leyes y regulaciones locales. Para dar un ejemplo, el costo de tripular un barco que enarbola bandera argentina es significativamente (2-3 veces) más caro que en el transporte marítimo internacional. Nuestra flota fluvial se ha construido en una variedad de países. Originalmente, se importaban barcazas del río Mississippi, pero en la última década importamos barcazas Jumbo y nuevos remolcadores de China. Recientemente, hemos construido barcazas en Paraguay ya que el mercado paraguayo ha desarrollado una industria importante en torno al transporte marítimo".

Otro tema caliente para el comercio argentino es el peaje en la Hidrovía, siempre en discusión. "Los peajes son un elemento normal en el transporte. El sistema de peaje crea la capacidad del propietario del peajede mejorar constantemente el servicio prestado, en este caso mediante dragadosy mejorasen los canales de navegación. El peaje crea un incentivo para que el prestador del servicio, aumentando el tráfico, reciba más peajes. Creemos que el problema actual con el peaje en la Hidrovía podría solucionarse si se desarrolla una nueva fórmula para calcularlo y se realizan los trabajos de mantenimiento correspondientes".

Por otro lado, la empresa informa que "mantenemos buenas relaciones con los sindicatos y el gobierno local". •

8 | COMERCIO EXTERIOR LA NACION | JUEVES 18 DE ABRIL DE 2024

#### PANORAMA INTERNACIONAL

nvision fabricará celdas de baterías para coches eléctricos en Cáceres y se ha asegurado para ello 300 millones de euros de ayudas europeas para construir la planta. Zhensi Holding Group ha adquirido las instalaciones de Airbus en Cádiz para producir componentes de molinos de viento. Y en Barcelona esperan la llegada de Chery para hacer olvidar la mayor deslocalización en años en España, la marcha de Nissan de sus antiguas instalaciones de la Zona Franca. Mientras en Bruselas la Comisión Europea planea cómo proteger a la industria europea de las importaciones procedentes de China, la industria manufacturera de aquel país avanza para instalarse en España y en el resto de Europa.

"Hay indicios para pensar que hay una tendencia de fondo. Y tiene sentido, no sabemos cuántas empresas chinas van a llegar, pero se van a posicionar donde les dejemos", explica Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, acerca de la llegada de nuevos jugadores asiáticos, posiblemente subidos a una nueva oleada de entrada en Europa. Llevan lustros picando piedra, primero con la participación de infraestructuras estratégicas para el comercio global: Cosco, China Merchants y Hutchison controlan en torno a un 10% del capital de los puertos europeos. Hace una década dejaron un récord histórico de inversiones en adquisiciones empresariales. De hecho, el año pasado tan solo se cerraron 119 compras de compañías europeas por parte de chinas, la cifra más baja desde 2012, según el conteo de EY. Fueron 309 en 2016.

Pero aquel momento era distinto al actual. Los inversores chinos buscaban la adquisición de tecnología que no habían logrado desarrollar en su país. Las alarmas saltaron justo aquel año cuando el grupo chino Midea compró Kuka por 4500 millones de euros. Generó revuelo el hechode que el control de los robots alemanes de última generación pasara a manos de la gran fábrica del mundo. "Hoy las inversiones están cayendo por motivos geopolíticos, porque la economía china no está bien y porque muchas operaciones se están centrando en sectores estratégicos", explica Amadeu Jensana, director del departamento de Economía y Empresa de Casa Asia.

La adquisición de tecnología ya no es tan necesaria como antaño y en algunos ámbitos, como los vehículos eléctricos o las turbinas para molinos de viento, la producción china es de vanguardia. Es en esos dos campos en los que la Unión Europea ha puesto en marcha investigaciones para analizar si existen casos de competencia desleal con la industria local por las posibles ayudas a la exportación del Estado chino. Y es en ellas en las que posiblemente los fabricantes asiáticos se muevan más rápido para buscar



Vehículos de Chery Automobile esperan para ser embarcados en China

**GETTY IMAGES** 

## Capital asiático Otra gran fábrica china abre en España

El desembarco de Chery en Barcelona visualiza un mar de fondo de la industria asiática para hacer frente al proteccionismo europeo

Texto Dani Cordero y Laura Delle Femmine EL PAÍS

ubicaciones en el Viejo Continente. Los casos de Zhensi y Chery no serían dos casos aislados en Europa. El exitoso BYD plantea implantarse en Hungría, como Great Wall Motors. Y no han sido y el norte de Africa. pocas las inversiones en parques de energías renovables que ha promovido el capital chino.

De hecho, China quiere emprender ahora el camino opuesto al de hace unas décadas: en lugar de importar tecnología desde el extranjero, pretende exportar la que ha desarrollado -- una estrategia que según Estados Unidos supone un riesgo y esconde un problema de sobreproducción industrial—, y España es atractiva en muchos sentidos. En primer lugar, mantiene una apuesta clara por las energías renovables con una climatología privilegiada en este sentido, un dúo que no se replica en las demás grandes economías del entorno. España es, también, solo por detrás de Berlín, el segundo mayor fabricante de automóviles del Viejo Continente. Y, por encima de todo. es el cuarto mercado de la UE y un puente hacia Latinoamérica

"En Latinoamérica hay algunos países cercanos a China y otros no, pero en todos hay empresas españolas", resumía hace unos días el embajador chino en España, Yao Jing, al mencionar el interés de su país por establecer colaboraciones con compañías españolas al otro lado del Atlántico, sobre todo en el sector de la construcción y la infraestructura. También aseguró que España es la "mejor candidata" para la inversión china en Europa: es un actor relevante dentro del bloque comunitario, un mercado grande y muy enfocado a la UE. "España y Europa se quieren reindustrializar, y China las puede ayudar", dijo la semana pasada en una comida con periodistas, en la que

defendió que Pekín no supone una amenaza para la seguridad nacional de ningún país y lamentó las restricciones comerciales impuestas por Bruselas.

La jugada vendría más o menos a ser la siguiente: España sería un banco de prueba para el desembarco chino y, si la colaboración funciona, hay margen para que en el futuro otros países europeos sigan el mismo camino. Si no prospera, habrá que cambiar de estrategia. La apuesta también pasa por mejorar los intercambios comerciales entre los dos mercados, en particular aumentar el volumen de las exportaciones españolas al lejano orientey reorientarlas hacia productos de mayor valor añadido —ahora se venden muchos artículos del sector primario, como vino, aceitunas y carne de cerdo-, por ejemplo equipos médicos de última generación. "El año pasado nos enfocamos a la cooperación cultural, pero este año queremos abrirnos más a la comercial", sintetizó el embajador.

#### Presencia residual

Pese al interés demostrado por España, "no hay mucha demanda de suelo, aunque en los últimos meses quizás ha aparecido alguna más de lo habitual", explica Gerard Plana, consultor de Forcadell. La compañía fue la consultora inmobiliaria del fabricante textil Shanghai Jingqingrong Garment, que prevé abrir su primera fábrica fuera de China en el municipio barcelonés de Ripollet. De momento, las implantaciones en España son residuales. Según datos del ICEX, así como China es el tercer mayor inversor en el mundo, ocupa la duodécima posición en España, con un stock de inversión de 10.000 millones de euros. La agencia estatal que promueve la internacionalización de la economía española considera que esos volúmenes son inferiores a los que tocarían a España, porque, de hecho, son unas cifras también inferiores a las que China invierte en otros países de nuestro entorno. Y, solo por poner un ejemplo, Estados Unidos, destina diez veces más recursos.

"La intención de la Unión Europea de aplicar aranceles para proteger a la industria estratégica europea puede estar detrás de las últimas operaciones chinas", indica Jacinto Soler, socio de la consultora empresarial Emergia Partners, en una tesis que explica de forma diferente Esteban: "El mercado europeo se está cerrando a Europa, por lo que tiene más sentido venir aquí a fabricar y entrar directamente en el mercado". Una encuesta entre directivos a empresas chinas elaborada por KPMG junto al Icex señalaba el año pasado que los tres principales motivos para que las empresas chinas se instalan en el país eran geográficas y de mercado: por la ubicación de España (76%), por el tamaño de su mercado local (71%) y por la facilidad que le ofrecia acceder a otros países desde aquí (44%). En el caso de Chery, algunos actores empresariales barceloneses han señalado la posibilidad de que la llegada del fabricante de automóviles arrastre a otros fabricantes de componentes asiáticos para asegurar su cadena de suministro.

Alicia García Herrero, economista jefa para Asia Pacífico de Natixis, opina que "toda inversión china que llegue a España va a matar a otras empresas que tenemos en el ámbito del motor de combustión. Las empresas chinas pueden competir, pero el punto crucial es la creación de empleo y qué condiciones se le han dado para que vengan", afirma. Cuestiona si España quiere estar en el mismo nivel de balanza que Hungría, gobernada por el ultraconservador Viktor Orbán, otro país que está pugnando por quedarse plantas de fabricantes chinos: "¿Es eso lo que queremos cuando Europa está siendo más negativa ante ese tipo de inversiones?". • © El País, SL





